### deportes

Por qué cree Scaloni que empieza a ganar los partidos con los volantes

La Argentina buscará la defensa del título en la Copa América desde la versatilidad de sus mediocampistas.



Invasión albiceleste: los consejos para no ir preso... y tampoco ser baleado Federico Águila Página 2

### Putin recurre a Corea del Norte en busca de municiones

-el mundo

Por primera vez en 25 años, y bajo presión por la guerra, hará una visita a Pyongyang para reforzar su arsenal. Página 4

# LA NACTON

MARTES 18 DE JUNIO DE 2024 | LANACION.COM.AR

# El FMI alertó por el riesgo de una recesión larga y habló del fin del dólar exportador

INFORME. Prevé una caída de 3,5% en el PBI este año; niegan modificaciones en el tipo de cambio

WASHINGTON (De nuestro corresponsal).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) empeoró su pronósticopara la economía argentina, al anticiparuna caída del PBI del 3,5% este año, y advirtió sobre el riesgo de que una recesión más larga de lo previsto pueda elevar las tensiones sociales y complicar el plan de estabilización.

Eldiagnósticoaparece en el informe del staff del Fondo presentado ante el directorio ejecutivo para la aprobación de la octava revisión del programa con la Argentina. Asimismo, el organismo señaló que el Gobierno se comprometió a eliminar el esquema de liquida- Un ensayo sobre el tiempo ción deexportaciones 80/20, conocido como "dólar blend", para fin de junio.

Sin embargo, desde el Gobierno negaron los cambios por la red X: aseguraron que el régimen "no se tocará", así como tampoco la tablita de devaluación del 2% mensual. Página 16

que Milei decidió atender Diego Cabot. Página 17

El Gobierno intenta reponer la privatización de Aerolíneas

Página 8

# El gran susto de Kylian Mbappé en la Eurocopa

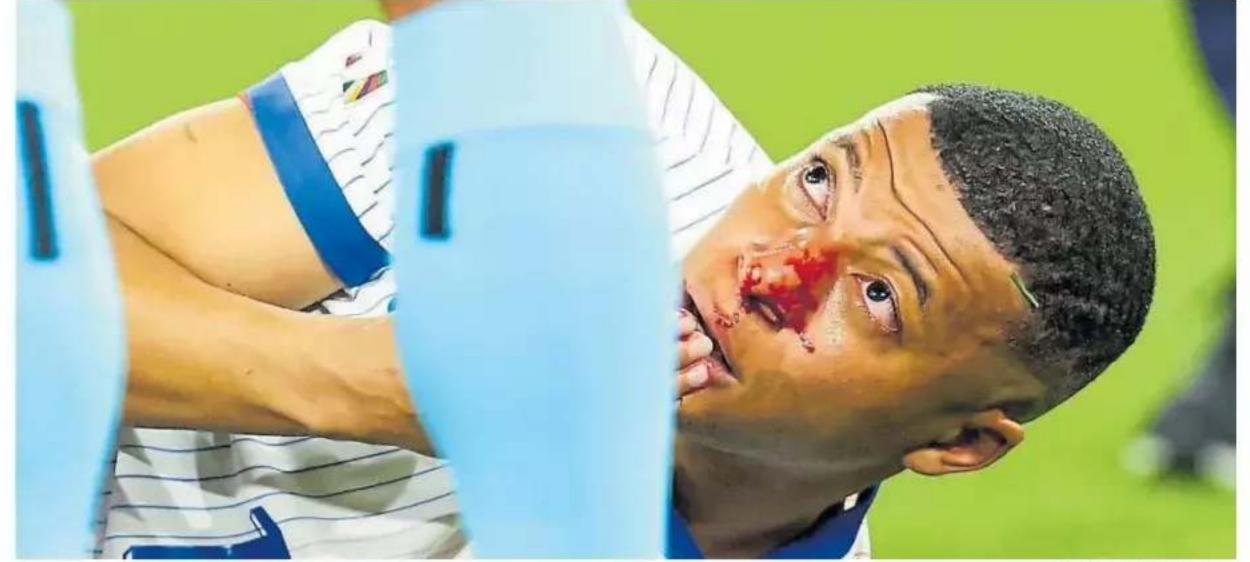

CHARLOTTE WILSON (GETTY

deportes — DÜSSELDORF.- El nombre de Kylian Mbappé recorrió el mundo, aunque esta vez no fue por sus electrizantes gambetas: Francia debutó con un triunfo 1-0 sobre Austria en la Eurocopa, pero su estrella se lastimó la nariz en un choque y se especuló sobre una fractura, que lo hubiera retirado del torneo. Luego, la federación aportó calma al desmentir una operación y algunos medios indicaron que Mbappé podría jugar el viernes ante Países Bajos.

# **Familias en vilo.** La lucha para que sus hijos usen menos las redes sociales

Preocupados por el impacto en la salud mental, los padres tratan de acordar reglas y estrategias

mundo y ya se replica en la Argentina. Alertados por el impacto de las redes sociales en la salud mental de niños y adolescentes, padres y madres empiezan a tejer vínculos para unificar criterios sobre el uso del celular y las plataformas entre las familias de chicos amigos o compañeros de escuela.

Horarios acotados para el uso del celular, dejar los dispositivos

Es un movimiento que nació en el bajo llave cuando se visitan y hasta empezar por comprarles un telefono sin conexión a internet son algunas de las estrategias que se ponen en práctica.

Prohibir el celular, coinciden los especialistas, no es recomendable porque podría aislar a los chicos aún más. La estrategia debe ser aspirar al uso responsable, y hacerlo en comunidad puede dar mejores resultados. Página 20

### Insólito conflicto con Chile por un panel solar mal colocado

BASE. Boric se quejó en tono amenazante porque sobrepasaba la frontera

El presidente de Chile, Gabriel Boric, le reclamó al Gobierno que retire unos paneles solares que, por error, fueron colocados en una base de la Armada tres metros en territorio chileno. "Si no, lo haremos nosotros", amenazó Boric. El gobierno de Milei se mostró sorprendido por la declaración, ya que la Cancillería se había comunicado para reconocer el error e informar que hoy serían removidos. Los paneles nutren de energía a una base ubicada en el extremo de Tierra del Fuego. Página 14

### El fiscal pide detener a 14 liberados tras los incidentes

CONGRESO. El fiscal federal Carlos Stornelli pidió que vuelvan a ser detenidas 14 de las 17 personas liberadas el viernes por la jueza María Servini, acusadas por los hechos de violencia en los alrededores del Congreso. Stornelli las acusó de atentar contra la democracia y consideró que deben seguir el proceso tras las rejas porque podrían fugarse o entorpecer la investigación. Página 12

### Búsqueda desesperada de un chico de 5 años

**CORRIENTES.** Loan Peña desapareció en un paraje rural el jueves pasado; arrestaron a un tío del menor y activaron una alerta de Interpol Página 26

2 EL MUNDO LA NACION | MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

# **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de Pablo Gaggero www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

CONTINÚA LA PROTESTA CONTRA EL **GOBIERNO DEL** PREMIER



### Guerra en Medio Oriente | UN PREMIER AISLADO Y A LA DERIVA

# Netanyahu elimina el gabinete de guerra y se repliega hacia el ala ultraderechista

La mesa chica del gobierno que definía las operaciones militares contra el grupo terrorista Hamas quedó herida de muerte con las renuncias de los ministros opositores Benny Gantz y Gadi Eisenkot

TEL AVIV.- Después de la salida de dos ministros moderados en abierto desacuerdo con los planes del gobierno, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, disolvió ayer el influyente gabinete de guerra encargado de supervisar el conflicto en la Franja de Gaza, donde busca eliminar al grupo terrorista Hamas, que en octubre pasado atacó el sur del país, mató a 1200 personas y secuestró a otras 250.

La medida era ampliamente esperada tras la salida de Benny Gantz, un exjefe militar centrista y líder de la oposición a Netanyahu. La ausencia de Gantz hace que el primer ministro dependa más de sus aliados ultranacionalistas, que se oponen a un alto el fuego. Esto podría plantear un desafío adicional a las ya frágiles negociaciones para poner fin a la guerra de ocho meses en Gaza.

Funcionarios dijeron que Netanyahu mantendrá reuniones pequeñas con algunos miembros de su gobierno sobre temas sensibles acerca de la guerra. Eso incluye a su gabinete de seguridad, donde hay miembros de la ultraderecha del gobierno que se oponen a los acuerdos de cese al fuego y se han mostrado a favor de una reocupación de Gaza.

Sin embargo, el diario Haaretz reveló que una fuente del gobierno familiarizada con la medida afirmó que el anuncio de Netanyahu es meramente declarativo y tiene como objetivo excluir a los ministros de extrema derecha Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, quienes enfrentan duras críticas de la comunidad internacional debido a sus declaraciones extremas.

en los primeros días del conflicto, cuando Gantz, en ese entonces un líder opositor, rival de Netanyahu, se sumó a la coalición como muestra de unidad tras el ataque de Hamas del 7 de octubre en el sur de Israel. El había exigido que se formara un pequeño gobierno para relegar a los legisladores de ultraderecha del gobierno de Netanyahu.

Tenía tres miembros - Gantz, Netanyahu y el ministro de Defensa, Yoav Gallant-que tomaron decisiones claves juntos durante la guerra.

La decisión de eliminar ese gabinete se produce cuando Israel enfrenta decisiones más fundamentales.

Israel y Hamas sopesan la más reciente propuesta de alto el fuego a cambio de la liberación de los rehenes tomados por Hamas durante su ataque. Las tropas israelíes todavía están detenidas en la Franja de Gaza, combatiendo en la ciudad sureña de Rafah y contra focos de resurgimiento del grupo terrorista en otros lugares, además de una dramática escalada la semana pasada en la frontera norte con el Libano.

Después de lanzar cientos de cohetes y drones hacia Israel en algunos de los bombardeos más intensos del conflicto, Hezbollah redujo drásticamente el número de proyectiles disparados hacia el norte de Israel en las últimas horas.

### Visita

La pausa continuó incluso después de que autoridades militares israelíes dijeron que mataron a un agente clave en el departamento de cohetes y misiles de Hezbollah, Mohammed Ayoub, en un ataque con drones ayer por la mañana. El Ejército israelí señaló que rastreó solo dos misiles disparados desde el Libano y que no entraron en territorio israelí. En las últimas 48 horas, hubo solo seis lanzamientos, frente a los más de 200 del jueves pasado.

La pausa podría deberse al feriado musulmán de Eid al-Adha, que comenzó anteayer, así como a la visita de Amos Hochstein, alto asesor del presidente norteamericano, Joe Biden. Hochstein está en Israel para discutir la volátil situación a lo largo de la frontera entre el Líbano e El gabinete de guerra se formó Israel. Está previsto que viaje a hoy

> Estados Unidos ha estado tratando de aliviar las tensiones a lo largo de la frontera y Hochstein realizó varios viajes a la región en los últimos meses. Hezbollah comenzó a atacar a Israel casi inmediatamente después que estalló la guerra entre Israel y Hamas, y desde entonces los intercambios de fuego diarios han sido algo común. En las últimas semanas, los intercambios se han intensificado y se han registrado incendios en

ambos lados de la frontera.

Netanyahu ha desempeñado un acto de equilibrio durante toda la guerra, sopesando la presión del principal aliado de Israel, Estados Unidos, y la creciente oposición global a los combates, así como de sus socios gubernamentales, entre ellos el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir.

Ambos han amenazado con hacer caer al gobierno si Israel avanza hacia un acuerdo de alto el fuego. La última propuesta es parte del impulso más concentrado del gobierno de Biden para ayudar a poner fin a la guerra. Por ahora, el progreso hacia un acuerdo parece estar estancado.

Los críticos dicen que la toma de decisiones de Netanyahu en tiempos de guerra ha sido influenciada por los ultranacionalistas de su gobierno y por su deseo de permanecer en el poder. Netanyahu niega las acusaciones y asevera que decide en función de los intereses del país.

Aunque la salida de Gantz no suponía una amenaza directa para la posición de Netanyahu, remeció la política israelí en un momento delicado. El popular exjefe del Ejército estaba considerado un estatista que aumentaba la credibilidad de Israel ante sus socios internacionales en el momento de mayor aislamiento del país. Gantz es ahora un líder del partido de la oposición en el Parlamento.

La decisión de Gantz también provocó otra dimisión. El exjefe del Ejército y miembro del partido Gadi Eisenkot abandonó el gabinete de guerra, donde tenía estatus de observador.

Netanyahu lidera el gobierno más religioso y conservador de la historia del país. En el fracturado sistema parlamentario israeli, el primer ministro depende de un grupo de partidos más pequeños para mantener su gobierno a flote y, sin apoyo del partido de Gantz, Netanyahu podría verse más limitado por sus aliados de ultraderecha, que han prometido en varias ocasiones derribar el gobierno si no se cumplen sus demandas. •

Agencias AP, Reuters, DPA y ANSA



Amos Hochstein, enviado de la Casa Blanca, saluda a Netanyahu

# Las tensiones globales disparan los gastos en armas nucleares

Las potencias con capacidades atómicas incrementaron en un tercio los fondos en los últimos cinco años

COPENHAGUE.-Los nueve Estados del mundo con armas nucleares siguieron modernizado sus arsenales atómicos debido al aumento de las tensiones geopolíticas, incrementando en un tercio el gasto en este ámbito en los últimos cinco años, indicaron dos informes publicados ayer.

"No habíamos visto a las armas nucleares jugar un papel tan destacado en las relaciones internacional desde la Guerra Fria", dijo Wildred Wan, director del programa sobre armas de destrucción masiva en el Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo (Sipri, por sus siglas en inglés).

Según la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés), los nueve Estados dotados de armas nucleares - Rusia, Estados Unidos,

Francia, India, China, Israel, Reino Unido, Pakistán y Corea del Nortegastaron el año pasado un total de 91.400 millones de dólares en sus arsenales, el equivalente a 2898 dólares por segundo.

Este informe muestra, junto con otro publicado por Sipri, que el gasto de estos países aumentó considerablemente a medida que modernizaron sus armas nucleares e incluso desplegaron nuevos sistemas.

Creo que es razonable afirmar que hay una carrera armamentistica nuclear en marcha", declaró Melissa Parke, directora del ICAN.

Según el Sipri, la cifra total de ojivas nucleares en el mundo disminuyó ligeramente: a principios de año había 12.121, frente a las 12.512 de un año antes.

Una parte de estas ojivas debe ser desmantelada, pero 9585 están

### Marcha y detenidos

Decenas de miles de manifestantes continuaron por segundo día consecutivo las manifestaciones contra el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y la protesta derivó en graves disturbios en Jerusalén, donde hubo nueve detenidos. Los manifestantes exigen la convocatoria a elecciones anticipadas y un acuerdo para la liberación de los rehenes en manos de Hamas.



A. BEN-GERSHOM/DPA

disponibles para su uso potencial, nueve más que el año pasado.

Y alrededor de 2100 de estas fueron mantenidas en estado de "alerta operacional elevada" para ser usadas en misiles balísticos.

La gran mayoría de las cabezas nucleares pertenecen a Rusia y Estados Unidos. Entre los dos países poseen el 90% de las armas nucleares que hay en el mundo.

Rusia y su aliada Bielorrusia hicieron este mes una segunda fase de maniobras diseñadas para entrenar a sus tropas en el uso de armas nucleares tácticas, dentro de los esfuerzos del Kremlin de disuadir a Occidente de redoblar su apoyo a Ucrania.

Por primera vez, Sipri estimó que China posee "algunas ojivas nucleares en estado de alerta operacional elevada", es decir, preparadas para su uso inmediato.

Aunque "el número total de ojivas nucleares sigue disminuyendo a media que las armas de la era de la Guerra Fría son progresivamente desmanteladas", se está registrando un aumento del "número de ojivas nucleares operacionales" de año en año por parte de las potencias nucleares, según Dan Smith, director del Sipri.

"En los últimos cinco años ha habido una tendencia notable al alza en la cantidad de dinero destinada a desarrollar estas armas más inhumanas y destructivas", dijo AliciaSanders-Zakre, coordinadora de Política e Investigación en ICAN.

Según el ICAN, el gasto en armas nucleares en todo el mundo aumentó en 10.800 millones de dólares en 2023 con respecto al año anterior. Estados Unidos representó el 80% de ese aumento.

La cuota estadounidense del gasto total, de 51.500 millones de dólares, "es mayor que la de todos los demás Estados poseedores de armas nucleares juntos", indicó el ICAN.

La segunda que más dinero dedicó fue China, con 11.800 millones de dólares, señaló, seguida de Rusia con 8300 millones de dólares.

Los montos destinados a las armas nucleares aumentar on un 33% desde 2018 (que en ese momento se situaban en 68.200 millones de dólares), cuando el ICAN empezó a recabar los datos.

Parke denunció el uso "inaceptabledefondos públicos y tacho estos gastos de "obscenos", dado que estos fondos representan más que lo que el Programa Mundial de Alimentos estima como necesario para poner fin al hambre en el mundo.

"Y podríamos plantar un millón de árboles por cada minuto de gastos en armas nucleares", añadió.

Agencias AFP y AP

### "Decenas de rehenes aún están vivos", dijo un negociador

El Ejército israelí estima que por lo menos 70 cautivos siguen con vida

TELAVIV.-Un negociador israeli dijo ayer que decenas de rehenes retenidos por Hamas en la Franja de Gaza están vivos y que Israel no puede aceptar un cese del fuego hasta que todos los rehenes sean liberados.

"Decenas están vivos", dijo el negociador, bajo condición de anonimato, y advirtió que es vital para ellos "no dejarlos allí demasiado tiempo".

De las 251 personas que fueron secuestradas durante el ataque del movimiento islamista palestino Hamas en Israel el 7 de octubre, 116 siguen retenidas en Gaza como rehenes, y de estas, 41 habrían muerto, según el Ejército israeli.

Tras más de ocho meses de guerra, Estados Unidos está tratando de obtener un acuerdo, a partir de una propuesta presentada a finales de mayo por el presidente estadounidense, Joe Biden. Este plan prevé, en una primera fase, un alto el fuego de seis semanas acompañado de una retirada israelí de las zonas densamente pobladas deGaza, así como la liberación de algunos rehenes retenidos en Gazayla puesta en libertad de palestinos detenidos por Israel.

Las negociaciones no parecen avanzar y el negociador israelí reiteró que Israel se niega a aceptar inmediatamente un alto el fuego permanente.

"No podemos, en estos momentos-antes de firmar un acuerdo-, comprometernos a poner fin a la guerra", declaró el funcionario.

"Porque durante la primera fase hay una cláusula según la cual tenemos que negociar [asuntos] de la segunda fase. La segunda fase es la liberación de los rehenes". explicó.

La fuente indicó que el equipo de negociadores israelíes había dado su visto bueno al plan de Biden pero que el gobierno israelí todavía no lo había hecho.

"Esperamos que Hamas diga que sí", afirmó, pese a que el movimiento islamista continúa pidiendo un alto el fuego permanente antes de firmar cualquier acuerdo sobre la liberación de rehenes (a cambio de la liberación de palestinos detenidos por Israel).

"Si no logramos un acuerdo con Hamas, [el Ejército israelí] continuará luchando en la Franja de Gaza, y no con menos fuerza de lo que lo hace actualmente", añadió. "De otra manera, pero intensamente". •

Agencias AFP v DPA

# España desarticula una célula de Estado Islámico

La Guardia Nacional, junto a Europol y el FBI, detuvo a nueve personas en varias ciudades

MADRID.-Lapolicía española desarticuló una célula de propaganda vinculada al grupo terrorista Estado Islámico (EI) que alentaba a una serie de atentados ligados al mundo del fútbol, con un foco especial contra Real Madrid, mientras se juega en Alemania la Eurocopa 2024.

desmantelado la mayor estructura online de difusión de propaganda que tenía hasta ahora la organización terrorista Estado Islámico", dice un comunicado publicado por el Ministerio del Interior de España.

El diario El Confidencial informó que la Fundación l'lam, una central de propaganda vinculada con EI, "tenía como objetivo el Santiago Bernabéu", el estadio del Real Madrid, en la capital española.

Según la nota, el grupo terrorista planeaba atacar un colectivo que trasladaba al plantel del Real Madrid, campeón de la Liga y de la Champions League en la temporada 2023-24.

El operativo de la Guardia Civil española contó con la participación conjunta de la Oficina Europea de Policía (Europol), la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) y las policías de Países Bajos, Alemania, Francia, Estonia, Rumania e Islandia. Como consecuencia, fueron detenidos nueve presuntos miembros de Fundación Γlam en Algeciras (Cádiz), Antas (Almería) y Salt (Gerona), según el comunicado oficial, publicado el viernes pasado.

"El primero de estos detenidos fue un sujeto asentado en Lérida que, tras alcanzar el último estadio del proceso de radicalización jihadista, tomó la determinación de desplazarse a zona de conflicto. Los agentes lo detuvieron en enero en el aeropuerto de Barcelona, instantes antes de viajar", señala el

gobierno español. Según el comunicado, la investigación "se inició en España en 2022, tras detectarse la traducción al español de contenidos terroristas vinculados a dicha organización terrorista en la entidad mediática Fundación l'lam, y ha finalizado con la actuación contra los servidores que alojaban los contenidos terroristas".

"Fruto de las investigaciones practicadas, se ha podido constatar objetivamente que los responsables de la Fundación l'lam son así mismo los creadores de otras entidades mediáticas afines a EI. En particular, las webs Al-Raud, Fahras Y Alfajr, así como de otras plataformas similares cuya actividad se remonta hasta 2015, operando todas ellas en la actualidad bajo la denominada red Sarh Al-Khilafa", precisa el comunicado.

La Fundación l'lam, uno de los principales centros de propaganda vinculados a EI, había difundido en internet una imagen en la que aparece un encapuchado armado "La Guardia Civil y el FBI han apuntando a un colectivo del Real Madrid.

> "Mi querido hermano, espera en un lugar cercano al punto de llegada de los jugadores. Apúntales a ellos junto a sus aficionados", se leía, junto a una imagen de un encapuchado abriendo fuego con un fusil y el objetivo marcando el Bernabéu.

> Otrafoto mostraba directamente el Santiago Bernabéu: "Mi querido hermanoen Al-Andalus. Teespera un objetivo muy valiente. Rompe entre la multitud, distrae a la seguridad con explosivos improvisados y señuelos y avanza con determinación hacia tu objetivo principal", indicaba el mensaje.

Esta no es la primera vez que se conoce una amenaza de grupos cercanos a EI al deporte occidental, en momentos en que la alerta terrorista está en ascenso a partir de la guerra en Gaza.

En abril, varias ciudades europeas estuvieron en alerta después de que se conocieran flyers difundidos por medios afines a EI en los que llamaban a "matar a todos", mientras mostraban a un terrorista con un rifle y de fondo, los estadios de fútbol europeos donde se disputarían partidos de la Champions League (en Madrid, París y Londres).

Entonces, el Ministerio del Interior español "activó todos sus sistemas de alerta y protección temprana", indicó el gobierno de Pedro Sánchez. En tanto, el ministro del Interior de Francia, Gérald Damarnin, dijo que las medidas de seguridad serían "considerablemente reforzadas" para un partido entre el PSG y el Barcelona en el Parque de los Príncipes. "Les recuerdo que hace nada más que 10 días EI compartió una foto del estadio de Múnich y dijo que accionarían contra los coliseos deportivos que organizaran partidos de fútbol. Dada la importancia de la Champions League para el fútbol europeo, por supuesto que estamos hablando del tema entre nosotros", señaló el funcionario francés.

Según el gobierno español, la Fundación l'lam secaracteriza por divulgar propaganda jihadista en más de 30 idiomas, entre ellos, el español.

Agencias ANSA y DPA

4 | EL MUNDO | MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

### La invasión rusa | EL APORTE DE UN ALIADO DE MOSCÚ

# Desesperado por municiones, Putin busca la ayuda de Kim

Por primera vez en casi un cuarto de siglo, el presidente ruso planea visitar Corea del Norte para reforzar los arsenales de las fuerzas del Kremlin, diezmados por la guerra en Ucrania



Putin y Kim, durante su último encuentro en territorio ruso, en 2023

MIKHAIL METZEL/AFP

### Choe Sang-Hun THE NEW YORK TIMES

SEÚL. – Esta semana, el presiente Vladimir Putin visitará Corea del Norte para reunirse por segunda vez en seis meses con su par Kim Jong-un, como parte de un proceso de profundización de los lazos militares de ambos países para reforzar la capacidad bélica de Rusia en Ucrania con armas norcoreanas.

Putin estuvo por última vez en Corea del Norte en 2000, cuando se convirtió en el primer mandatario ruso o soviético en haber visitado el país. El viaje de esta semana arranca hoyy pone de manifiesto la creciente importancia estratégica de Corea del Norte para Putin, especialmente por su capacidad de suministrar las armas convencionales que Rusia desesperadamente necesita para su aventura bélica en Ucrania.

Kim se encontró con Putin por última vez en septiembre del año pasado en el Cosmódromo Vostochny, en el este ruso, un encuentro que inauguró una nueva era de la relación bilateral.

Para Kim y su país –un paria en Occidente–fue una oportunidad inusual que alguien los buscara como aliados. Y para Putin, implica reforzar los vínculos con un Estado que ya le provee las municiones necesarias para mantener activo el frente de combate.

Ambos países confirmaron oficialmente la visita de dos días. "Por invitación del presidente de la Comisión de Asuntos Estatales de la RPDC, Kim Jong-un, los días 18 y 19 de junio Vladimir Putin realizará una visita de Estado y de amistad a la República Popular Democrática de Corea", informó el Kremlin.

Días antes de la llegada de Putin a Pyongyang, la capital norcoreana, el Kremlin prometió fomentar la cooperación de Rusia con Corea del Norte "en todas las áreas".

Pyongyang y Moscú fueron aliados durante la época de la Guerra

Fría, hasta que sus relaciones se enfriaron tras la desintegración de la Unión Soviética. Pero en los últimos dos años, y sobre la base de la hostilidad compartida hacia Estados Unidos, ambos gobiernos han vuelto a acercarse: Rusia, por su guerra contra Ucrania, y Corea del Norte, por su programa de armas nucleares.

Cuando la guerra en Ucrania empezó a prolongarse, Rusia se vio en la urgente necesidad de conseguir armas convencionales, especialmente proyectiles de artillería. Y de eso Corea del Norte tiene para regalar. A cambio, Kim quiere actualizar sus sistemas de armas y Rusia tiene tecnologías militares avanzadas y otras mejoras para compartir.

Según funcionarios de Estados Unidos y Corea del Sur, desde que Rusia lanzó la invasión a gran escala de Ucrania, en febrero de 2022, Corea del Norte le ha enviado miles de contenedores de municiones. Y dicen que en retribución Moscú ha enviado miles de contenedores de asistencia y ayuda de otro tipo.

En las semanas previas a la visita de Putin, Kim hizo alarde de lo que tiene para ofrecerle a su par ruso. El mes pasado, recorrió las instalaciones de las fábricas de municiones de su país, elogió el aumento de la producción de armas, y mostró almacenes llenos de misiles balísticos de corto alcance, según Washington, similares a los misiles norcoreanos que Rusia disparó contra Ucrania.

### Condena de Occidente

Tanto Moscú como Pyongyang niegan el comercio de armas, que tienen prohibido por las sanciones de la ONU. Pero en la cumbre del G-7 celebrada en Italia la semana pasada, los líderes del grupo condenaron "en los términos más enérgicos la creciente cooperación militar" entre las dos naciones, incluida la exportación de misiles balísticos por parte de Corea del Norte y el uso que hace de ellos Rusia contra Ucrania.

"Lo que significa este viaje de Putin es que Rusia necesita urgentemente armas norcoreanas para su guerra en Ucrania", dijo este fin de semana el asesor de seguridad nacional de Corea del Sur, Chang Ho-jin, a la cadena de noticias Yonhap News TV. "Y a cambio los norcoreanos tratarán de sacarle todo lo que puedan, porque la situación les juega a favor".

Chang dijo que antes del viaje de Putin, Corea del Sur le había advertido a Moscú que "no debería cruzar ciertas líneas", aunque no dio detalles. Pero algunos analistas en Corea del Sur especulan con que Kim podría aprovechar el viaje de Putin para intentar que los rusos lo ayuden a mejorar sus armas nucleares y para tratar de restablecer una alianza militar con Moscú al estilo de la Guerra Fría.

El panorama era muy sombrío para Kim hasta que la guerra en Ucrania le abrió un mundo de posibilidades.

La economía de su país quedó devastada durante años por las sanciones que le impuso el Consejo de Seguridad de la ONU para frenar el programa norcoreano de armas nucleares. Y en 2019, el intento de Kim de conseguir un levantamiento de las sanciones a través de su diplomacia directa con el entonces presidente Donald Trump terminó en fracaso y sin un acuerdo.

La respuesta de Kim fue redoblar su programa de armas nucleares, vislumbrando una "Neo-Guerra Fría" que incrementara el valor estratégico de su país para China y Rusia en el nordeste de Asia, mientras Estados Unidos, Japón y Corea del Sur expandían su propio programa de cooperación militar.

Corea del Norte fue uno de los pocos países que apoyaron abiertamente la invasión de Putin a Ucrania. En retribución, el año pasado Putin invitó a Kim al Cosmódromo de Vostochny, donde dijo que Rusia estaba dispuesta a ayudar a Corea del Norte a lanzar satélites. Kim necesita satélites para monitorear mejor sus objetivos militares, pero hasta ahora ha tenido problemas para ponerlos en órbita.

Durante ese viaje del año pasado a Rusia, Kim recorrió sensibles instalaciones espaciales y militares rusas, y en determinado momento brindó con Putin por lo que calificó como "su lucha sagrada" contra la "banda del mal" de Occidente.

### Restricciones

Los acuerdos de la ONU le prohíben a Rusia dotar a Corea del Norte de equipamiento militar, pero la decisión de recibir a Kimen instalaciones de alta tecnología que fabrican cohetes y aviones de combate le sirvió a Rusia para lucir el tipo de tecnología que Corea del Norte codicia desde hace mucho tiempo como parte de su enfrentamiento con Estados Unidos y sus aliados.

Ante la avalancha de sanciones y presión internacional por su invasión de Ucrania, Putin ha estrechado relaciones con los adversarios de Estados Unidos en todo el mundo, incluidos Irán, Corea del Norte y Siria, lo que implica que el desafío para Washington ya excede el marco europeo.

Para Estados Unidos y sus aliados, ese vínculo cada vez más estrecho entre Pyongyang y Moscú tiene implicaciones en materia de seguridad. Los expertos en defensa dicen que el uso de misiles norcoreanos en el campo de batalla en Ucrania, por ejemplo, puede proporcionarle a Corea del Norte datos muy valiosos sobre el desempeño de esas armas contra los sistemas de defensa antimisiles occidentales.

Por otro lado, ese acercamiento también conspira contra los esfuerzos internacionales para estrangular la capacidad de Kim de ganar divisas a través de actividades ilícitas.

Traducción de Jaime Arrambide

### Varios países de la OTAN cumplen el plan de gasto en defensa

Destinarán el 2% de su PBI a financiar sus Fuerzas Armadas

WASHINGTON.—Más de 20 países miembros de la OTAN, un récord, están por alcanzar el objetivo de gasto en defensa de la alianza militar occidental este año, informó ayer el secretario general Jens Stoltenberg, en un momento en que la guerra de Rusia en Ucrania eleva la amenaza de un conflicto más amplio en Europa.

La cifra estimada es un aumento de casi cuatro veces desde 2021 entre los 32 miembros de la OTAN que cumplen con las directrices de gasto en defensa de la alianza. Sólo seis países cumplían el objetivo ese año, antes de la invasión de Rusia a Ucrania.

"Los europeos están haciendo más por su seguridad colectiva que hace apenas unos años", dijo Stoltenberg en un discurso en el grupo de investigación del Centro Wilson antes de reunirse con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca. Los miembros de la OTAN acordaron el año pasado destinar al menos el 2% de su PBI en defensa. El aumento refleja las preocupaciones sobre la guerra en Ucrania.

Algunos países también están preocupados por la posible reelección del expresidente Donald Trump, que ha expresado que muchos aliados de la OTAN se aprovechan del gasto militar estadounidense. Durante la campaña electoral Trump dijo que no defendería a los miembros de la alianza que no cumplan sus objetivos de gasto en defensa.

La visita de Stoltenberg está sentando las bases para lo que se espera sea una cumbre fundamental de líderes de la alianza en Washington el próximo mes. La alianza de defensa mutua ha crecido en fuerza y tamaño desde la invasión rusa de Ucrania hace dos años, con la adhesión de Suecia y Finlandia.

El gasto en defensa de muchos países europeos cayó luego del colapso de la Unión Soviética, en 1991, que pareció neutralizar lo que entonces era la principal amenaza a la seguridad de Occidente.

Pero después de que Rusia se apoderó de la península ucraniana de Crimea, en 2014, la OTAN acordó por unanimidad gastar al menos el 2% de su PBI en defensa en el plazo de una década. La invasión a gran escala que el presidente Vladimir Putin lanzó en 2022 impulsó a los países europeos en la primera línea de guerra a destinar más recursos para alcanzar ese objetivo.

Una conferencia celebrada el fin de semana en Suiza fue anunciada como un primer paso hacia la paz en Ucrania y terminó con promesas de trabajar para lograr una resolución, pero tuvo pocos resultados concretos. Asistieron en gran medida naciones occidentales y Rusia no fue invitada. China no participó y luego Brasil, la India, Arabia Saudita, Sudáfrica y México no firmaron el documento final. •

Agencias AP, DPA y ANSA

LA NACION | MARTES 18 DE JUNIO DE 2024



Olivier Giroud, atacante del seleccionado francés, respaldó el llamado de Mbappé

HASSAN AMMAR/AP

# Mbappé sumó apoyos a su campaña contra la ultraderecha de Le Pen

FRANCIA. Unos 200 atletas firmaron un manifiesto antes de las elecciones legislativas; la respuesta del partido al crack francés

### Sara González EL PAÍS

tivas europeas.

PARÍS.- Casi 200 deportistas y exdeportistas franceses llamaron a votar en contra de Reunión Nacional (RN), el partido de extrema derecha de Marine Le Pen, en las próximas elecciones legislativas anticipadas, convocadas por el presidente Emmanuel Macron tras el revés sufrido en las legisla-

"La extrema derecha está en oposición profunda a la construcción de una sociedad democrática, tolerante y digna: la historia lo demuestra", afirman en un manifiesto publicado anteayer por el diario deportivo L'Équipe. Otras figuras conocidas, como los futbolistas Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Marcus Thuram, han levantado ya la voz contra el avance de la ultraderecha y piden ir a votar.

"Somos conscientes de las crecientes dificultades de muchas personas para llegar a fin de mes, el enfado ante la desigualdad, la falta de compromiso y el miedo al futuro", empieza el manifiesto, firmado por 184 deportistas de distintas disciplinas, una cifra que va en aumento porque se van adhiriendo nuevas figuras al escrito. "Pero como deportistas profesionales, entrenadores y responsables, no podemos resignarnos a que la extrema derecha llegue al poder en nuestro país", continúa. El texto se publico a dos semanas de las elecciones legislativas, que se celebrarán el 30 de junio y el 7 de julio en el país.

Entre los firmantes están, por ejemplo, los extenistas Jo-Wilfried Tsonga, Yannick Noah y Marion Bartoli, la exatleta Marie-José Perec o el regatista François Gabart. La lista completa fue publicada por el diario deportivo. En el manifiesto, resaltan que "el respeto" es una de las "piedras angulares del deporte" y acusan a la extrema derecha de "pisotearlo cada día".

También sostienen que el deporte enseña a cada uno a aceptar las diferencias, ya sean de color de piel, religiones, acentos, orientaciones sexuales, género o discapacidades. "La extrema derecha", en cambio, "explota estas diferencias y manipula nuestros miedos para dividirnos", alertan.

### Encuestas

No son los primeros deportistas en pronunciarse en contra de la extrema derecha, que según los últimos sondeos—que conviene tomar con distancia dado lo cambiante de la situación política— podría liderar en primera vuelta con un 29,5% de los votos, por delante de la coalición de partidos de izquierda y los centristas de Macron.

Si Reunión Nacional consigue una mayoría en la Asamblea Nacional, el mandatario francés deberá nombrar un primer ministro

### REUNIÓN NACIONAL LIDERA LOS SONDEOS

Francia comenzó ayer su incierta campaña de las elecciones legislativas adelantadas por el presidente Emmanuel Macron con el objetivo de frenar a una ultraderecha en posición de fuerza. Los primeros sondeos sobre las legislativas del 30 de junio y el 7 de julio dan en torno al 30% de apoyo a Reunión Nacional, seguido de la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular (25%) y de la alianza centrista de Macron (20%).

procedente de las filas del partido de Le Pen.

En los últimos días, destacadas figuras de la selección francesa, como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Benjamin Pavard y Olivier Giroud, instaron a la ciudadanía a ir a votar.

Marcus Thuram, el sábado, fue incluso más lejos. "No basta con decir que la gente vaya a votar. Hay que explicar por qué se ha llegado a esto y la gravedad de la situación", dijo el jugador del Inter de Milán, con 1,7 millones de seguidores en Instagram.

Mbappé, por su lado, llamó a votar "contra los extremos, los que dividen", pero sin citar explícitamente a ningún líder ni partido. Al hablar de "extremos", el capitán de Francia mostró cierto cuidado, y puede dar la impresión de retomar la fórmula de Macron, quien señaló a la extrema derecha y a la extrema izquierda como sus rivales en la campaña.

El vicepresidente de RN, Sébastien Chenu, reaccionó ayer a sus declaraciones, pero también a las del manifiesto publicado por L'Équipe. "No espero que personas que considero bastante alejadas de la realidad (...) den lecciones a los franceses", dijo en la emisora France Inter.

"Me gusta Mbappé como jugador, pero no espero que me dé lecciones de política", añadió. "Cuando se tiene la suerte, el honor, de vestir la camiseta de la selección francesa, hay que mostrar un poco de moderación", subrayó.

En un comunicado publicado el sábado, la Federación Francesa de Fútbol respaldó el llamado a votar, pero insistió en "su neutralidad como institución" y en la de la "selección de la que es responsable". También advirtió contra cualquier "uso político" del equipo nacional. © El País, SL

# El Consejo Europeo empieza a debatir los cuatro cargos claves que gobiernan el bloque

Tras las parlamentarias, están en juego las presidencias de ese organismo, de la Comisión y del Parlamento Europeo, y la jefatura de la diplomacia

### Luisa Corradini

CORRESPONSAL EN FRANCIA

PARÍS.—¿Quién ocupará los llamados "top jobs" de la Unión Europea (UE)? Los dirigentes de los 27 países miembros se reunieron anoche en Bruselas para iniciar la repartición de los principales puestos de responsabilidad de las instituciones del bloque durante los próximos cinco años. En vista de los resultados de las recientes elecciones parlamentarias europeas, la alemana Ursula von der Leyen parecía bien ubicada para obtener un segundo mandato como presidenta de la comisión.

Esa reunión informal fue un primer encuentro para los jefes de Estado y degobierno de las naciones de la UE después de las elecciones europeas del 6 al 9 de junio, marcadas por un avance sensible de la extrema derecha en varios países, entre ellos en Francia y en Alemania.

Un Consejo Europeo está previsto para el 27 y 28 de junio, pero un consenso ya parece existir sobre los cuatro puestos principales del bloque.

Von der Leyen está muy bien ubicada para sucederse a sí mísma, en su calidad de candidata del Partido Popular Europeo (PPE), familia política que llegó primera en las elecciones europeas, con 190 bancas (+14) en el nuevo Parlamento. La designación de la alemana de 65 años, miembrode la Unión Demócrata Cristiana (CDU), no es sin embargo automática: Von der Leyen necesita obtener una "mayoría calificada" de por lo menos 15 países, que representen el 65% de la población europea.

En el seno del Consejo Europeo, el PPE cuenta con una docena de dirigentes. El apoyo de Emmanuel Macron, en el campo de los centristas y liberales, así como de Olaf Scholz, perteneciente a la social democracia, es crucial.

Por su parte, la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, llegada de la extrema derecha posfascista, podría tener interés en no pronunciarse rápidamente y esperar la constitución de los grupos en el Parlamento Europeo, a fin de negociar puestos para su grupo. Su fuerza de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) obtuvo 76 bancas, aunque podría ver sus filas aumentadas con cierto número de los 90 eurodiputados que actualmente se encuentran entre los "no inscritos".

Si fuera efectivamente confirmada por los dirigentes, Von der Leyen deberá después ser ratificada por una mayoría absoluta de 361 eurodiputados.

### La resurrección de Costa

El actual presidente del Consejo Europeo-encargado de organizar y dirigir las cumbres de los dirigentes de los países miembros-, el belga Charles Michel, que mantiene relaciones difíciles con Von der Leyen, dejará sus funciones. Los socialdemócratas, que constituyen el segundo grupo político en el Parlamento Europeo, quieren ese puesto para el ex premier portugués Antonio Costa. El socialista de 62 años fue objeto de una investigación por tráfico de influencias que provocó su renuncia del gobierno en noviembre. Pero fuentes diplomáticas europeas afirman que esto no será un obstáculo insalvable, debido a que las sospechas que pesan sobre él parecen disiparse.

También en discusión se encuentra el puesto de alto representante para las Relaciones Exteriores del bloque. Con 77 años de edad, su actual responsable, el español Josep Borrell, se retira. La favorita para reemplazarlo es la primera ministra estonia Kaja Kallas. Esa liberal de 46 años sería la única europea del este entre los titulares de los "top jobs". Kallas se hizo conocer por su apoyo sin fallas a Ucrania en la guerra lanzada por Rusia, país fronterizo de Estonia.

Porfin, en la presidencia del Parlamento Europeo desde enero de 2022, la maltesa Roberta Metsola (PPE), de 45 años, debería –salvo sorpresa de último momento–obtener un nuevo mandato de dos años y medio.

La celeridad inhabitual con la cual parece haberse formado el consenso en torno de esos cuatro nombres responde -según fuentes de Bruselas-a la minuciosa preparación de la campaña de Von der Leyen y a su voluntad de no dejar a la extrema derecha alterar el tablero europeo. "Von der Leyen, a quien nadie esperaba en 2019, no dejó ningún espacio al azar. Durante toda la campaña fue la única candidata creíble para la presidencia de la Comisión Europea durante los debates organizados a nivel europeo", analiza Jean-Dominique Giuliani, presidente de la Fundación Robert Schuman. •

# Participaciones sociales

### 4318 8888

### REUNIONES

En el ROTARY CLUB DE

BUENOS AIRES que preside el Ing. Juan Insua, mañana 19 de junio, a las 13, en el Libertador Hotel, se realizará la tradicional entrega de distinciones anuales "Fiesta de los Lauros", donde se premiará con "La Rueda Rotaria" a la Fundación Cáncer FUCA por su labor solidaria; con la distinción "El Sol de Plata" al Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez y con "Laureles de Plata" a las personalidades del año 2023: Diego Peretti (actor), Fernando Polack (salud pública), Gonzalo Recondo (oncólogo), Jorge Liotti (periodista) y María Rosa Lojo (escritora)

Publique aquí todos los días de 9 a 19. Consulte horarios de cierre. 3 cuotas sin interes con tarjeta de crédito 6 | EL MUNDO | MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

# En medio de denuncias y cambios de liderazgo, *The Washington Post* enfrenta una crisis sin precedentes

EE.UU. El CEO y el futuro editor del diario, Robert Winnett, quedaron bajo un fuerte escrutinio luego de ser acusados de recurrir a métodos ilegales, fraudulentos y antiéticos

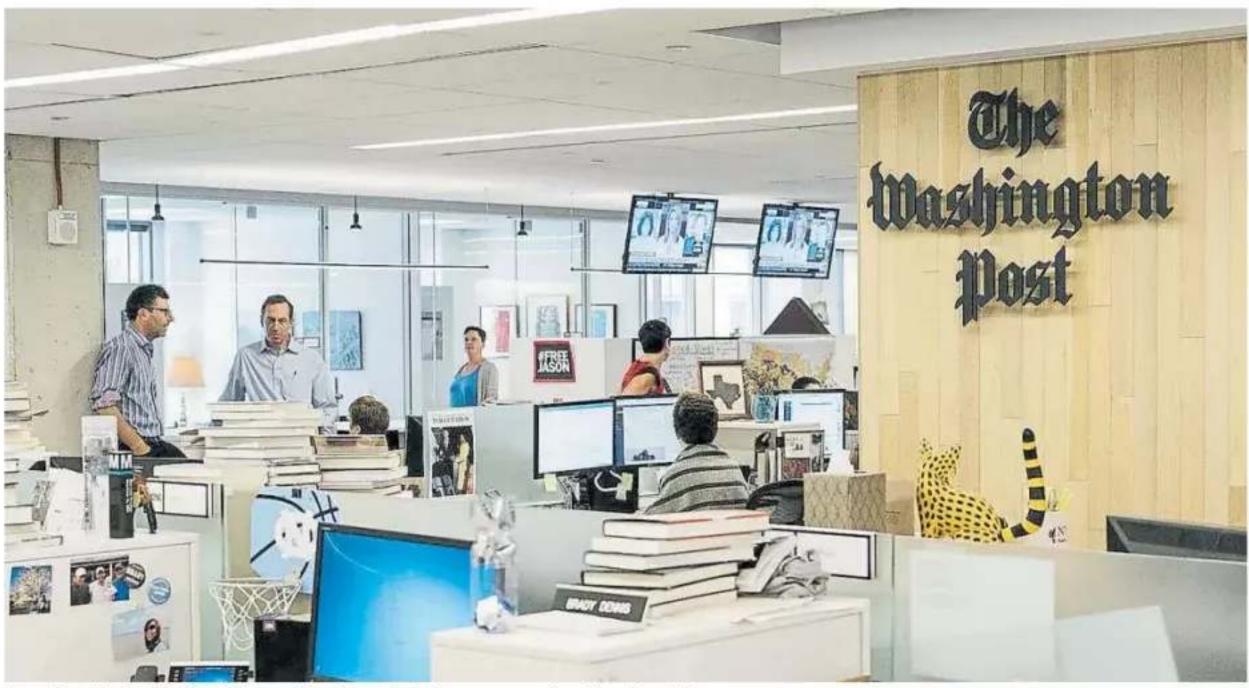

La redacción de The Washington Post investigó a la nueva conducción editorial

Rafael Mathus Ruiz CORRESPONSAL EN FEUU

WASHINGTON.— The Washington Post sumó un nuevo capítulo a su ya convulsionada saga de cambios y reformas que han dejado al diario encerrado en una fuerte crisis interna.

Las dos principales figuras elegidas por Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo y dueño del Post, para liderar el futuro del periódico, el editory CEO, Will Lewis, que llegó a la empresa a fines del año anterior, y el futuro jefe de la redacción, Robert Winnett, quedaron bajo un fuerte escrutinio tras ser acusados de recurrir a métodos ilegales, fraudulentos y antiéticos para conseguir información en medios británicos.

Lewis y Winnett trabajaron para The Sunday Times, de Rupert Murdoch, y The Daily Telegraph, y ambos se forjaron en el ecosistema mediá-

tico británico, donde la prensa opera bajo otros estándares éticos y con límites diferentes de los que se manejan en la mayoría de los medios de Estados Unidos. Las acusaciones contra ambos aparecieron en dos artículos de investigación, uno publicado por The New York Times, el sábado, y otro, muy notablemente, publicado el domingo en el propio The Washington Post, que además lo llevó en la tapa en su edición impresa del lunes. Los periodistas del *Post* intentaron obtener una respuesta de Lewis-quien también trabajó en Dow Jonesy The Wall Street Journal, ambas publicaciones de Murdoch-, pero el CEO del periódico rechazó comentar para el articulo publicado en el medio que dirige.

"Lewis se negó a hacer comentarios a través de un vocero de *The Washington Post* en respuesta a una lista de preguntas detalladas, incluso sobre los orígenes de la información de las historias de 2004".

Los dos artículos cavaron en profundidad en el pasado de dos periodistas que ahora se preparan para conducir uno de los diarios más influyentes del mundoy uno de los íconos más preciados de la prensa norteamericana desde la cobertura del escándalo Watergate de Bob Woodward y Carl Bernstein, que terminó con la presidencia de Richard Nixon y se convirtió en un leading case del periodismo de investigación.

La decisión de Bezos –que realizó una fuerte inversión luego de comprar *The Washington Post* en 2013 para sacarlo de la ruina financiera– de contratar primero a Lewis, que luego trajo a Winnett, ha desatado un verdadero vendaval interno –reflejado incluso en los propios artículos del diario– y ha desparramado temores sobre el

futuro editorial del periódico.

En un extenso artículo con cuatro firmas, The Washington Post reveló detalles del trabajo de un investigador privado llamado John Ford, con una extensa carrera de engaños y maniobras ilegales para obtener información confidencial para el Sunday Times. Alli, Ford describe su colaboración con Winnett para una serie de historias para las que Ford entregó detalles confidenciales sobre personajes ricos y poderosos de Gran Bretaña. Aligual que Lewis, Winnet, que trabaja actualmente en el Daily Telegraph, tampoco respondió a una lista detallada de preguntas de los periodistas a los que debe dirigir luego de las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre.

Eltrabajode Ford para el periódico de Murdoch también apareció en el artículo de *The New York Times*. Ese artículo indicó también que Lewis le asignóa un periodista, Peter Koenig, una nota en 2004 que utilizaba como fuente registros telefónicos que Koenig, que habló con The New York Times, entendía que habían sido obtenidos a través de hackers. Una reseña del Times sobre la carrera de Lewis también planteó interrogantes sobre una decisión, en 2009, como editor del Daily Telegraph, de pagar más de 100.000 libras por información de una fuente, una práctica prohibida en la mayoría de las redacciones norteamericanas.

"Todos los editores sénior y la mayoría de los reporteros de *The Sunday Times* sabían que yo obtenía datos de facturación telefónica y transacciones de cuentas bancarias ilegales, casi todas las semanas, para mis artículos", dijo Ford en una entrevista de 2018 con el sitio de noticias británico Byline Investigates, que reveló el trabajo de Ford para el periódico de Murdoch.

The Washington Post harecorrido un camino ciertamente complicado desde la salida de Marty Baron, quien condujo la redacción hasta principios de 2021, cuando se retiró. Su partida coincidió con el final de una época fructifera para los medios, que captaron un sustancial aumento de interés por la presidencia de Donald Trump, primero -un maná para el aumento de las suscripciones-, y luego por la pandemia del coronavirus. Pero The Washington Post lidia desde entonces con una caída de interés, sangría de lectores, declive de suscripciones y pérdidas millonarias. La reemplazante de Baron, Sally Buzbee, la primera mujeren dirigirel diario, se fue a principios de mes en medio de una convulsionaday ciertamente conflictiva reorganización interna liderada por Lewis. Yaa principios de mes, un artículo de The Washington Post dijo que Lewis era "objeto de escrutinio después de que informes de prensa describieron que intentó disuadir a los periodistas, incluidos los del diario, de cubrir su participación en una larga demanda británica por escuchas telefónicas". Ahora, las últimas revelaciones sobre Lewis y Winnett reforzaron dudas y desconfianza sobre la integridad y la capacidad de Lewis para llevar las riendas de The Washington Post.

Margaret Sullivan, directora del Centro Craig Newmark para la Ética y Seguridad del Periodismo de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, dijo a CNN que la posición de Lewis es "cada vez más insostenible".

Sullivan escribió en una columna en The Guardian que Bezos logró salvar a The Washington Post al adquirirlo y modernizarlo. "Esta vez, necesita salvarlo de su propio error", apuntó. •

# La condena a Trump, eje de los avisos de campaña de Biden

En un nuevo spot publicitario también recuerda que el expresidente republicano fue acusado de agresión y fraude financiero

WASHINGTON.— La campaña del presidente Joe Biden está gastando 50 millones de dólares hasta fines de junio, incluyendo el primer anuncio televisivo en que subraya el fallo judicial contra Donald Trump, señal de que el mandatario demócrata está dispuesto a convertir los problemas legales de su contrincante republicano en un tema de cara a las elecciones.

La campaña publicitaria surge cuando todavía faltan meses para las elecciones. Pero la campaña de Biden señala que desea definir más claramente el contraste entre los dos candidatos antes de su primer debate, a realizarse en Atlanta el 27 de junio.

La campaña incluye más de un millón de dólares destinados a medios de comunicación orientados a personas negras, hispanas o de

ascendencia asiática, y un anuncio que subraya el fallo de culpable contra Trump por 34 cargos relacionados con una trama para suprimir noticias desfavorables. El anuncio será difundido por televisión, streaming y teléfonos celulares en estados reñidos así como en los canales nacionales por cable.

Además de ese fallo contra Trump, el mensaje –con el título "Character Matters" ("El carácter importa")– recuerda que el expresidente también fue responsabilizado de agresión sexual y fraude financiero, entre otros casos. Trump enfrenta además cargos penales en otros tres casos, aunque lo más probable es que ninguno de ellos llegue a juicio antes de las elecciones de noviembre.

"En el tribunal, vimos al verdadero Donald Trump", dice el narrador

del anuncio. Sobre la foto de fichaje policial de Trump e imágenes de Biden saludando a partidarios, la voz añade: "Estas elecciones son entre un criminal convicto que solo se interesa en sí mismo y un presidente que lucha por tu familia".

### "Temerario"

Biden ha hablado frecuentemente del fallo judicial contra Trump, al tiempo que ha criticado al expresidente por decir que el caso tiene motivaciones políticas.

"Es temerario, peligroso e irresponsable que alguien diga que esto fue amañado por el simple hecho de que no le gusta el veredicto", ha dicho Biden.

El hijo de Biden, Hunter, fue convicto la semana pasada en Delaware de tres cargos penales relacionados con la compra de un arma, en base a acusaciones de que al llenar el formulario para comprarla mintió sobre su uso de drogas. El presidente ha dicho que acepta el fallo y "continuaré respetando el proceso judicial mientras Hunter considera una apelación".

Una parte central de la estrategia reeleccionista de Biden es también resaltar las propuestas de Trump para un segundo mandato, con el propósito de animar a los demócratas desilusionados y a los independientes.

tuvo la intención de ferencia electoral, junidenses se dan con la vocera de la camp Karoline Leavitt, en de redes sociales X. Biden y Trump se

Aun así, incluir el fallo contra Trump en una campaña de mensajes tan costosa indica un renovado esfuerzo por convertir los problemas legales de Trump en un tema electoral de una manera que el equipo de Biden previamente resistía.

Trump fue declarado culpable el 30 de mayo por un jurado de Nueva York de 34 delitos graves por falsificar registros empresariales.

"El corrupto Joe Biden y los demócratas han usado el sistema judicial contra el presidente Trumpy este nuevo anuncio demuestra una vez más que el juicio falso siempre tuvo la intención de ser una interferencia electoral, pero los estadounidenses se dan cuenta", escribió la vocera de la campaña de Trump, Karoline Leavitt, en la plataforma de redes sociales X.

Biden y Trump siguen empatados en las encuestas nacionales a menos de cinco meses de las elecciones presidenciales, mientras que Trump tiene ventaja en los estados disputados que las decidirán, según los sondeos realizados antes de la condena. •

Agencias AP y Reuters

# Delfín de Lula, Haddad se enfrenta a resistencias del PT para controlar el gasto público

**BRASIL.** El ministro es blanco de fuego amigo, incluso del propio presidente, que propuso otras políticas para bajar el déficit

### Marcelo Silva de Sousa

PARA LA NACION

BRASILIA.— Como un piloto en medio de la tormenta, el ministro de Hacienda brasileño, Fernando Haddad, ensayó el jueves pasado una maniobra para estabilizar la nave. Flanqueado por la ministra de Planificación, prometió que el gobierno de Lula da Silva sostendrá un compromiso con el control de gastos, en medio de fuertes turbulencias alimentadas por un revés en el Congreso y declaraciones del presidente brasileño que tienden a presionar las cuentas públicas.

Haddad, histórico aliado de Lulay militante del Partido de los Trabajadores (PT), vivió así su peor semana en el gobierno. El jefe de Hacienda quedó debilitado por derrotas que comprometen la yacuestionada responsabilidad de la administración para reducir el déficity equilibrar la situación fiscal.

Lula dijo en un foro de inversores en Río de Janeiro el miércoles pasado que el problema del déficit en Brasil será resuelto por el "aumento de la recaudación y la caída de la tasa de interés", en vez de revisar gastos.

El mercado reaccionó con pesimismo, hundiendo el real al menor



Haddad enfrenta resistencias del oficialismo

valor en 17 meses en relación con el dólar, una depreciación acumulada de 11% en lo que va del año.

El desliz de Lula se sumó a otro episodio, un día antes, cuando el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, le asestó a Haddad una derrota al rechazar una medida provisional impulsada por el ministro que limitaba la compensación de un impuesto federal para empresas. La decisión puede generar un impacto

de más 5000 millones de dólares para los cofres públicos.

Haddad debió buscar un alivio menos de 24 horas más tarde. Aseguró que el gobierno pondrá sobre la mesa un menú de propuestas para mantener un ritmo más intenso sobre la agenda de corte de gastos. Una revisión "amplia, general e irrestricta", dijo Haddad, a contramano del presidente.

El gobierno de Lula vive un esce-

nario de agotamiento de apoyo político para las medidas de recaudación alentadas por Haddad, creando incertidumbre sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas y desgastando al ministro en el cargo, coincidieron analistas consultados por LA NACION.

"El ministro tiene gran credibilidad entre los empresarios, su discurso es muy bien aceptado, pero no se ve un apoyo unánime en el gobierno", dijo Gilberto Braga, economistay profesor del Ibmecen Río de Janeiro.

En abril pasado el gobierno cambió una meta fijada poco tiempo antes, que preveía un superávit de 0,5% del PBI para 2025, y llevó esa meta a cero, con la intención de equilibrar la diferencia entre gastos y recaudación. El mercado, sin embargo, prevé un déficit de 0,7% para los próximos dos años.

"Haddad puso sobre su espalda la meta de déficit cero para la aprobación de la nueva regla fiscal apenas asumió el gobierno, como una forma de acercarse al mercado financiero", opinó, por su parte, Carla Beni, economista y profesora de la Fundación Getulio Vargas (FGV). "Pero ningún país, desarrollado o subdesarrollado, trabaja hoy con la meta de un déficit primario cero, incluso sin pandemia", explicó, atribuyendo la ambición del objetivo planteado por el ministro como uno de los motivos de su desgaste.

Desde el inicio del tercer gobierno de Lula, el año pasado, Haddad fue blanco de fuego amigo, confrontado por figuras influyentes del Partido de los Trabajadores (PT), como su presidente, Gleisi Hoffmann, que lo ven alineado a una agenda liberal.

"La tensión con un ala más desarrollista del PT está planteada, y eso es muy malo para el gobierno porque Haddadaparece como el cuadro más probable a suceder a Lula", añadió la profesora de la FGV.

Sin embargo, Haddad nunca fue un nombre alineado con el paladar del mercado. Incluso su nombramiento en 2022 sorprendió al empresariado brasileño. El ministro conquistó apoyo de parte de esos actores y del Congreso durante 2023, al instalar una agenda de centro y alejada de la del PT.

Con dudas sobre la disposición y fortaleza de Lula para competir por un cuarto mandato en 2026, el ministro es considerado uno de los candidatos más fuertes para pelear la presidencia. "Es un ministro extraordinario", dijo Lula el jueves pasado, reiterando su voto de confianza. El debilitamiento de Haddad, visto por buena parte del empresariado como un nombre que pone un límite para la expansión descontrolada degastos, deterioró el ambiente de negocios los últimos días.

"Estamos poniendo bastante fuerza en eso [cortar gastos] para acomodar las varias pretensiones del Congreso, del Poder Ejecutivo, pero sobre todo para garantizar que tengamos tranquilidad el año que viene", aseguró Haddad el jueves, en un intento por romper su aislamiento político.

El Ministerio de Hacienda evalúa, entre otras opciones dentro de la "carta" de recortes de gastos, la eliminación de algunos beneficios jubilatorios.

Las posibilidades de nuevos recortes en la tasa básica de interés, conocida como Selic, este año disminuyeron las últimas semanas, debido a las derrotas de Haddad para aumentar la recaudación. Algunas pocas instituciones prevén que no habrá nuevos recortes ni siquiera en 2025, y se mantendría en 10,50%.



# POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de Damián Nabot www.lanacion.com/politica | @LNpolitica | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

KUEIDER EXPLICÓ SU VOTO: "LA CONSIGNA **DEL KIRCHNERISMO** ERA QUE EXPLOTE TODO"

El entrerriano argumentó su apoyo a la Ley Bases y criticó al kirchnerismo



Edgardo Kueider

### Las reformas libertarias | LOS PRÓXIMOS PASOS

# El Gobierno quiere reponer en Diputados la privatización de Aerolíneas Argentinas

Así lo anticipó Martín Menem, presidente de la Cámara baja; también buscará reunir una mayoría de votos para que el Correo y el sistema público de medios pasen a manos privadas

### Laura Serra

LA NACION

El oficialismo en la Cámara de Diputados, escoltado por sus aliados de Pro, insistirá en que Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA) sean incorporados en la nómina de empresas públicas a ser privatizadas. Esas compañías habían sido excluidas de ese listado durante las trabajosas negociaciones que llevó adelante el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con sectores opositores en el Senado para destrabar la aprobación del proyecto de Ley Bases.

"Intentaremos insistir en la media sanción que votó la Cámara de Diputados en lo que respecta a las privatizaciones de empresas públicas", confirmó a LA NACION el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien cuenta con un guiño de la Casa Rosada para avanzar. La sesión está prevista para el jueves 27 de este mes: ese día los legisladores en el recinto definirán qué modificaciones que incorporó el Senado a la Ley Bases aceptarán y cuáles desecharán.

El capítulo sobre privatizaciones de las empresas públicas incluido en el proyecto de Ley Bases fue uno de los más discutidos entre el oficialismo y la oposición en ambas cámaras. Del paquete original de 41 compañías quedaron solo 6, tras la poda que impusieron los legisladores: Energía Argentina SA (Enarsa) e Intercargo están declaradas sujetas a privatización total, mientras que Agua y Saneamientos Argentinos (AySA); Belgrano Cargas y Logística; Sociedad Operador Ferroviaria (Sofse), y Corredores Viales permanecieron en el listado de empresas para concesionar o privatizar.

En el Senado, el capítulo entero estuvo a punto de naufragar por la férrea resistencia de los legisladores patagónicos y de un amplio sector del bloque radical a que la aerolínea de bandera pasara a manos privadas. Acorralado, el Gobierno cedió y excluyó a la empresa de la nómina junto a Correo Argentino y RTA.

En el Gobierno ahora relativizan que haya asumido un compromiso con el Senado para excluir a estas

tres compañías de una eventual privatización. De este trío, la que más resistencia genera es Aerolíneas Argentinas: sin ir más lejos, la semana pasada el propio papa Francisco tuvo un fuerte gesto de apoyo a los reclamos sindicales en favor de mantener a la línea de bandera en manos estatales al recibir, en el Vaticano, al titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey. No solo eso: el Papa incluso accedió a sacarse una foto junto con una bandera con el nombre de la empresa estatal.

En el Gobierno se muestran ahora prescindentes de los acuerdos tejidos en el Senado. "En realidad no hubo ninguna negociación, si Aerolíneas Argentinas fue excluida de la nómina de las empresas a privatizar fue porque no teníamos los votos -deslizó Francos en la reunión que mantuvo el jueves pasado con diputados de la oposición dialoguista-. Pero si la Cámara de Diputados decide insistir en el texto original, mejor".

### Confianza

En la Cámara baja, este capítulo del proyecto de Ley Bases se aprobó con 138 votos, mientras que 111 diputados votaron en contra: a los diputados de Unión por la Patria y de la izquierda se sumaron cuatro del bloque de la UCR, cinco de Hacemos Coalición Federal y un diputado de Pro, el fueguino Héctor Stefani. Dos se abstuvieron v cinco se ausentaron a la hora de votar.

El oficialismo confía en replicar esta diferencia favorable de casi 30 votos en la sesión programada para el jueves 27.

Cuenta con una ventaja: el listado que aprobó el Senado de empresas a ser privatizadas -excluidas Aerolíneas, RTA y el Correo- obtuvo mayoria simple (mitad más uno de los presentes). Por lo tanto, la Cámara baja no necesitará de mayorías agravadas para insistir en su media sanción.

En los bloques de oposición dialoguista hay posiciones encontradas, aunque prevalece una mayoría que no parece dispuesta a inmolarse por preservar a esas empresas en manos del Estado.

"Si bien Aerolíneas es nuestra línea de bandera, no es justo que los más pobres de nuestro país, que no viajan nunca en avión, paguen por el déficit operativo de la empresa", alegan quienes, en el radicalismo, ven con buenos ojos la privatización de la aerolínea. "Si el problema es la conectividad, esto puede ser resuelto en el pliego de concesión. Nada es irresoluble", dicen.

### Déficit

Las tres empresas públicas excluidas por el Senado suman en materia de personal 28.913 empleados, según los últimos datos del Indec.

Este déficit se explica principalmente por el resultado operativo negativo de Aerolíneas Argentinas: \$115.308 millones en los tres primeros meses del año.

Según consta en los informes de ejecución presupuestaria que elabora la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la firma, que cuenta con una dotación de 11.367 empleados, no recibió transferencias corrientes por parte del Tesoro en lo que va del año.

En tanto, Correo Argentino, que cuenta con un plantel de 16.364 empleados, tuvo un rojo en su operación en los tres primeros meses del año de \$20.650 millones.

Por su parte la empresa RTA, con una dotación de 2182 empleados que se desempeñan en la TV Pública y Radio Nacional, registró un déficit de \$11.015 millones en el primer trimestre del año.

"Está claro que las empresas tal como están no pueden seguir funcionando", enfatizó el vocero presidencial Manuel Adorni, quien aclaró que "la idea no es cerrarlas, sino todo lo contrario, salvarlas con ingreso de capitales privados".

Si el oficialismo no obtiene la mayoría para insistir en la versión original que votó la Cámara de Diputados, el Gobierno no claudicará. Tanto Adorni como Francos anticiparon que enviarán al Congreso sendos proyectos de ley para privatizar o concesionar las empresas públicas de su interés.

Los libertarios están decididos a avanzar, aunque si logra acortar camino por medio de la Ley Bases, mejor. •



Villarruel se mostró ayer, con Sáenz, en el homenaje a Güemes

# Enojo libertario contra Sáenz, en un acto donde participó Villarruel

Durante el homenaje a Güemes, el gobernador de Salta reclamó a la Nación por obras paralizadas

### Gabriela Origlia

PARA LA NACION

CÓRDOBA.- El acto organizado por el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, en homenaje al general Martín Miguel de Güemes derivóen una polémica y un nuevo conflicto entre los libertarios. Mientras la vicepresidenta Victoria Villarruel participaba del desfile, diez legisladores de La Libertad Avanza (LLA) se retiraron del acto y acusaron al mandatario de hacer un "uso político" de la fecha, ya que en su discurso insistió en la firma de un acuerdo federal y le pidió a la Nación avanzar con las obras públicas paralizadas.

Al pie del monumento a Güemes, en el aniversario de su muerte, Sáenz le entregó a Villarruel el texto de lo

que debería ser el "Pacto de Güemes", la propuesta del nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos y el proyecto del Corredor Bioceánico. Lo hizo acompañado por los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Jujuy, Carlos Sadir; de Catamarca, Raúl Jalil, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

"El pacto no aborda cuestiones politicas, sino lineamientos que son irrenunciables e innegociables para el futuro y el progreso de Salta -dijo en su discurso-. El momento es ahora para pelear todos juntos por lo que nos corresponde, logrando reivindicaciones históricas para Salta y el Norte Grande".

Añadió que es "fundamental" que los gobiernos nacional y provinciales "trabajen de manera con-

POLÍTICA 9 LA NACION | MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

El senador Edgardo Darío Kueider, de Unidad Federal, se volvió protagonista de la discusión de la Ley Bases. Con su voto a favor, el legislador, que hasta el año pasado había integrado el bloque del Frente de Todos, dio el visto bueno al proyecto oficialista. Su decisión provocó el rechazo de algunos miembros de la oposición, como Juliana Di Tullio, que pidió su expulsión del Partido Justicialista (PJ), y de la propia CristinaKirchner. "Laconsigna [de Unión por la

Patria] era que explote todo", acusó el parlamentario, en referencia a las intenciones del kirchnerismo.

"No voté el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), pero hubo senadores de Unión por la Patria (UP) que si la votaron solapadamente. Porque levantó la mano Anabel Sagasti y dijo que ellos iban a votar en contra, pero cuando te ponés a ver no todos lo hicieron así, y esos votos a favor le dieron el positivo al RIGI", apuntó Kueider en diálogo con Radio Splendid. "No tengamos doble discurso", expresó.

"¿Te van a echar del PJ?", le preguntó el periodista a Kueider tal como lo reclamó Di Tullio en sus redes sociales. "No sé qué van a hacer. En Entre Ríos están planteandolo mismo. Que hagan un pedido formal y seguramente tendré una instancia para defenderme. Les voy a hacer un libro de traiciones al peronismo. Vamos a tener un lin-

do debate, eh", dijo, beligerante, el senador. Al ser consultado sobre la reacción de Di Tullio y de Cristina Kirchner, Kueider aseguró que la consigna de Unión por la Patria era rechazar la ley para "que explote todo, porque al otro día los mercados se iban a disparar, iba a haber corridas bancarias, íbamos a entrar en una crisis peor aún". "Nosotros podemos llegar a salvarnos, pero la sociedad no, no da para más",



GOBIERNO DE SALTA

junta para el engrandecimiento de la patria, porque Güemes esperaba una Argentina unida para salir adelante". Y enfatizó que el norte "no es una carga, por el contrario, es la solución por el gran potencial que posee [...] y solo necesita las obras de infraestructura que la patria le negó desde que nació".

Villarruel no solo se quedó en el acto-había llegado el domingo, invitada por Sáenz-, sino que también participó del desfile a caballo. Sobre el reclamo del mandatario, afirmó que lo va "a trasladar al Gobierno". Añadió que Salta es una provincia "aliaday, como el resto de las provincias, tiene una importancia capital".

En el acto estaban diez diputados libertarios que, al escuchar el reclamo de Sáenz, se retiraron, por considerar que el mandatario hizo "un uso político mezquino y vanidoso" de la fecha. Los que protagonizaron el desplante fueron los salteños Emilia Orozco, Carlos Zapata y Julio Moreno, seguidos por Lorena Villaverde (Río Negro), Manuel Quintar (Jujuy), Gerardo Huesen (Tucumán), Nicolás Mayoraz (Santa Fe), Florencia Klipauka (Misiones), Álvaro Martínez (Mendoza) y Alida Ferreyra (CABA).

Zapata posteó en sus redes que lo

de Sáenz fue "un manifiesto político que nada tiene que ver con nuestro héroe y con su gesta para la patria". "Lamentamos que, a 40 años de la democracia, todavía se mancillen nuestras banderas y símbolos", dijo. Adujo que debieron retirarse para "no avalar" con su presencia "el escándalo de prácticas políticas que nuestropueblonomereceynoavala".

"Nos vimos forzados a retirarnos del acto ante la actitud irreverente del gobierno de Salta y gobernadoresaliados, quienes hicieron uso político del acto adjudicando los males de la política tradicional al gobierno de Milei", planteó Orozco.

Los gobernadores presentes, en cambio, acompañaron el planteo de Sáenz. Hace tiempo que el denominado Norte Grande viene actuando en conjunto. "Este es un pacto federal, porque necesitamos más obras para mejorar la calidad de vida de los norteños y de los catamarqueños", sostuvo Jalil. "Todos los gobernadores venimos planteando que debe haber un gobierno federal que mire al interior y que vea la cantidad de necesidades que tiene. Siempre hay una mirada distraída hacia el norte y son muchas las obras que necesitamos para mejorar la infraestructura y la producción", completó Sadir. •

# El kirchnerismo y la UCR avanzan en el Senado para ratificar la suba de jubilaciones

La oposición marca la agenda; también repondrá el fondo educativo

Delfina Celichini LA NACION

La propensión que exhibió una buena parte de la oposición para construir con el Gobierno una mayoría que les diera luz verde a los proyectos de Javier Milei en el Senado transmutará, a partir de esta semana, en una conducta más combativa. Tanto el radicalismo como los bloques provinciales buscarán marcar su agenda y trabajarán para fortalecer el vínculo con su electorado local. Entre otras, impulsarán la recomposición de los haberes jubilatorios -con media sanción de Diputados-y el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), dos propuestas que atentan contra la política de equilibrio fiscal que celosamente custodia el Presidente.

A esta ofensiva se sumará también el kirchnerismo, con 33 legisladores claves para sellar la suerte de las iniciativas. El acuerdo opositor en materia jubilatoria en la Cámara baja -entre la UCR, Unión por la Patria (UP), Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal- le propinó un doloroso revés al oficialismo, acorralado frente al reclamo conjunto. Un precedente promisorio para el peronismo duro, ansioso por devolver el golpe que supuso que un gobierno en franca minoría lograra, a fuerza de múltiples concesiones, sortear su poder de fuego en el Senado.

En medio de una semana corta y con poca actividad parlamentaria, los legisladores apuntan sus cañones a los últimos días de junio. "Estamos charlándolo para la semana que viene. Deberíamos tener una reunión de bloque para ver los pasos a seguir", indicó un referente del bloque kirchnerista. No descartan pedir una sesión especial para emplazar a la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Carmen Álvarez Rivero (Pro-Córdoba), a discutir el proyecto que llegó de Diputados y que incluye una recomposición de ocho puntos de los haberes jubilatorios. La senadora macrista se mueve al compás libertario y trabajará en sintonía con la estrategia de dilación que dicte el oficialismo.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), las partidas destinadas a las jubilaciones tuvieron una caída del 25,8% interanual real en los primeros cinco meses del año y explican 9 puntos de la reducción del gasto global que celebra Milei. En los últimos meses ese recorte se fue moderando, pero si se compara el período enero-mayo de este año con el de 2023, la caída real de las jubilaciones alcanza el 32,3%.

Para la OPC, el proyecto que ya tuvo media sanción en Diputados -que les devuelve 8% a los jubilados de lo que perdieron por la inflación en enero- es "fiscalmente responsable": de convertirse en ley, la recomposición prevista tendrá un impacto del 0,43% del PBI.

A pesar de la intención de la UCR de debatir el proyecto, es probable que, en general, el bloque adopte una actitud más contemplativa con el Gobierno y le dé unas semanas de gracia para iniciar su tratamiento en comisiones. "Creo que ese [jubilaciones] y otros temas hay que abordarlos hacia adelante. Debemos seguir trabajando en las cosas que faltan", consideró el senador radical Victor Zimmermann (Chaco). Un par de tonos más arriba, su compañero de bancada Martín Lousteau (Ciudad) señaló este lunes en la red social X: "¿Queremos bajar el déficit fiscal? Sí, pero no a costa de la educación, de la salud, de los jubilados, de las PyMEs y de la clase media".

La calificación de "degenerados fiscales" que les dedicó el Presiden-

Las dos propuestas atentan contra la política de recortes que custodia Milei

te a los diputados por haber aprobado la reforma previsional no cayó bien en el radicalismo. En la UCR marcan la contradicción que supone la insistencia del Gobierno en aprobar una amplia reducción del impuesto a los bienes personales -un tributo progresivo- mientras Milei amenaza con vetar la recomposición a los jubilados.

La reforma fiscal aprobada en Diputados proponía subir el mínimo no imponible de Bienes Personales de \$27 millones a \$100 millones. más una reducción de alícuotas a un rango que va del 0,5% a 1,5% (hoy es del 1,75%) y un aumento del monto de la vivienda exenta a \$350 millones, entre otras modificaciones. Según la OPC, este "alivio fiscal" implicaría una merma en la recaudación de alrededor de 0,4 del PBI este año. El Senado dio marcha atrás con estos cambios, pero el Gobierno espera que Diputados ratifique la versión original.

"Es el mismo impacto fiscal que tiene nuestro proyecto para recomponer los haberes jubilatorios por la inflación de enero pasado: 0,4 del PBI. Tuvo media sanción en Diputados y el Gobierno nos acusó de 'degenerados fiscales'. Quiere beneficiar a los patrimonios más altos con este impuesto. ¿Quiénes son los degenerados fiscales, entonces?", chicaneó un referente radical.

La restitución del Fonid es otro de los objetivos que comparte la oposición dialoguista e intransigente. En el Senado, donde los gobernadores tienen un peso mayor, será difícil que el Gobierno pueda resistir el avance para restablecer esta partida, cuyo objetivo es completar los salarios que cobran los maestros en todo el país. El Ejecutivo dejó de hacer estas transferencias en enero pasado y las eliminó definitivamente del presupuesto en marzo, a través del decreto 280/24.

Actualmente, hay dos proyectos con estado parlamentario sobre este tema. Uno del senador Zimmermann, acompañado por miembros de su bloque, y otro de los senadores kirchneristas Lucila Corpacci y Guillermo Andrada, ambos de la provincia de Catamarca. Los legisladores de UP solicitaron una sesión especial-que el oficialismo desoyó-el 2 de mayo para forzar el debate para restituir el Fonid. La cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal), en sintonía con el gobernador Martín Llaryora, presentó un proyecto de declaración para manifestar "preocupación" por la derogación de este fondo.

Según la OPC, la restitución del Fonid implicaría para 2024 un gasto de \$1.294.770 millones, equivalente al 0,21% del PBI si se reconoce la inflación acumulada en el último trimestre de 2023 y de 0,16% del PBI si se considera solo la inflación 2024.

A pesar de la amplitud de apoyos, la oposición en Diputados no pudo acordar un dictamen común y, a diferencia de la recomposición jubilatoria, no logró llevar la discusión al recinto. No obstante, es posible que la UCR, el kirchnerismo y los bloques provinciales hagan el mismo intento en la Cámara alta. La inclusión del radicalismo de la esencialidad del servicio educativo al proyecto de restitución del Fonid fue lo que trabó el diálogo con UP, que lo rechaza porque, a su juicio, vulnera el derecho de huelga docente.

En paralelo, Sandra Pettovello será el blanco predilecto del kirchnerismo, que ya pidió una sesión especial para promover su interpelación. En sintonía, Lousteau exigió que la ministra de Capital Humano sea citada a dar explicaciones en el Senado por la no distribución de cinco mil toneladas de alimentos acopiados en dos depósitos de su cartera.

# Detectan irregularidades en las legislaturas de todo el país

INFORME. Un relevamiento sobre los 24 cuerpos legislativos advirtió sobre el ocultamiento de datos, ñoquis, sobresueldos y gastos sin rendición; solo tres distritos dieron información

### Mariela Arias

CORRESPONSAL EN SANTA CRUZ

ELCALAFATE.- La mayoría de las legislaturas provinciales impiden acceder a datos públicos, en la mitad no hay registro de asistencia del personal, hay diputados que cobran doble salario o que reciben 130 pasajes aéreos por mes. También hay funcionarios que usan autos de lujo incautados por la Justicia o dejan millones de gastos protocolares sin rendir. Estos son algunos de los hallazgos de una investigación periodística que analizó las 24 legislaturas del país.

"Casi 9 de cada 10 legislaturas provinciales en la Argentina ocultan datos sobre contrataciones de personal o manejo de fondos, entre otros indicadores claves para la transparencia sobre el funcionamiento de este poder del Estado", así se desprende de una nueva investigación de Ruido y de Poder Ciudadano realizada sobre la base d pedidos de acceso a la información, búsquedas en boletines oficiales, declaraciones periodísticas, análisis y recolección de datos en cada provincia durante más de cuatro meses.

La consecuencia del ocultamiento de información salta a la vista por la falta de control. Además de las irregularidades mencionadas. surgen incorporaciones masivas o denuncias por gente que cobra sin haber pisado nunca una legislatura. De los 24 pedidos de acceso a la información presentados en simultáneo en todo el país, solo 3 provincias respondieron: Córdoba, San Luis y Santa Cruz. Solo en 11 de los 24 distritos se pudo relevar el dato de asesores por legislador, en tanto que tampoco fue posible determinar si existe presupuesto por bloque en 19 casos.

Puestos en comparación, en la mitad de los recintos no hay registro de asistencia de personal o bien faltan datos suficientes para establecerlo, en tanto que en 5 de los 24 existen gastos reservados, pero en 13 no se entregó ninguna información sobre su continuidad o no. "Los resultados obtenidos permiten trazar un panorama sobre el nivel de transparencia que impera en las provincias argentinas, que plantea la necesidad de reforzar aspectos de un poder clave del Estado para la calidad ciudadana y democrática", detalla el informe, que contó con el apoyo la Fundación Friedrich Naumann para la Libertady de la Fundación Federalismo y Libertad.

### Hallazgos

Salarios. Si bien se solicitó la información sobre los sueldos a noviembre de 2023 (ya que la idea era analizar la constitución de las legislaturas de 2019-2023), los datos obtenidos varían entre lo percibido en mayo de 2023 y mayo de 2024, por lo que resulta muy difícil poder comparar los niveles salariales a una misma fecha.

Hay casos curios os como el de San Luis, en donde los legisladores reciben cada mes un extra denominado "módulos" equivalente a un salario bruto. Deben ser rendidos, pero no hay constancia de que lo hagan. Es decir que cada mes reciben, además de \$1.400.000 de salario, otros 1,4 millones por aquel concepto.

Algo similar ocurre en Entre Ríos, donde cada legislador, además de la

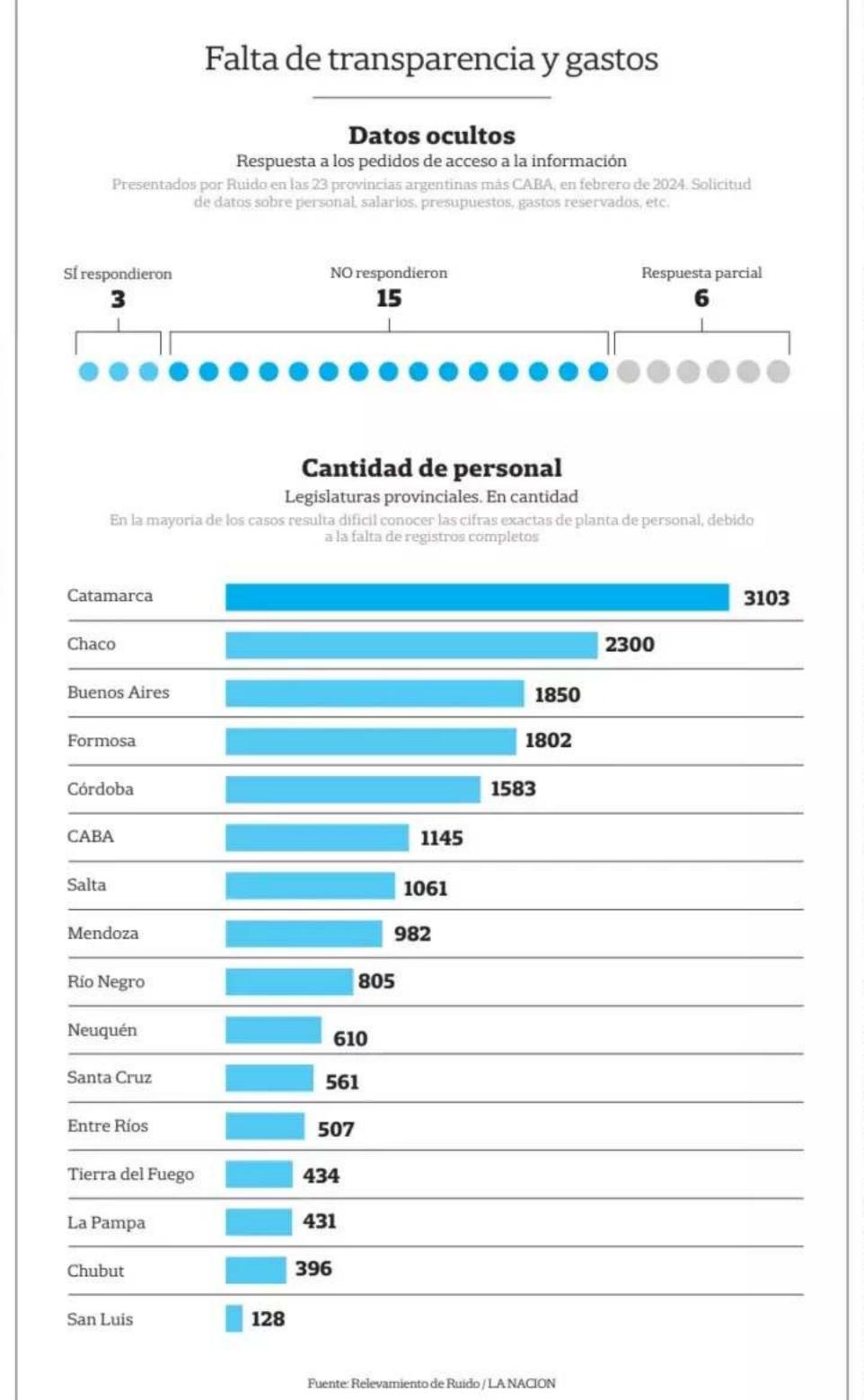

dieta mensual, recibe un monto indeterminado de módulos para contratos. A lo cual se suman empleados de planta que se les asignan y, también, personal adscripto.

Asesores. Solo en 11 de los 24 distritos se pudo relevar ese dato (que va desde 2 hasta 10 asesores por legislador, como en Tierra del Fuego o Formosa). En las otras 13 provincias no se puede determinar este dato. En casi todos los casos investigados pueden existir otras contrataciones -en infinitas modalidades- a cuyos registros no se puede acceder. En Tierra del Fuego, por ejemplo, la presidenta del cuerpo puede designar hasta 68 asesores, además de los 10 que nombra cada legislador. En esa misma provincia, la planta política es más grande que la planta permanente.

Registro de asistencia del personal. En la mitad de las provincias (12) no existe o no hay datos suficientes para chequearlo. Y en las otras 12 existen sistemas por huella dactilar, biométrico o por planilla, pero no se pudo comprobar que se utilicen en todos los espacios o para toda la planta de personal.

Gastos reservados. En 10 provincias ya no existen, pero en el resto o bien aún se mantienen (en 5 casos) o bien no existen datos para saberlo y/o determinar esos montos (8 provincias). En Santa Cruz hay \$32 millones en gastos protocolares, antes

gastos reservados, sin rendiren 2023, de los cuales \$8 millones fueron retirados en julio, cuando la Legislatura estaba en receso por vacaciones de invierno. La nueva gestión denunció el caso ante la Justicia provincial.

Resistencia para entregar información. Incluso en el caso más reciente de escandalo en una Legislatura (el de Julio "Chocolate" Rigau, en la provincia de Buenos Aires, quien cobraba sueldos de al menos 50 personas registradas como empleados que no iban a trabajar), debió mediar una amenaza de allanamiento a la Cámara de Diputados bonaerense para que esta le entregara a la Justicia un listado de unas 400 personas que trabajan o

trabajaron en la Secretaría Administrativa. En Tucumán, hasta la Corte Suprema provincial avala ese secretismo al considerar que son "datos sensibles". Hay casos como el de Misiones, en donde ni siquiera se informa el presupuesto anual de la Legislatura.

Plantas de personal. Las plantas de empleados van desde pocos cientos hasta 3103, en Catamarca; le siguen Chaco, con 2300; provincia de Buenos Aires, con 1850, y Formosa, con 1802, pero los diputados solo registran 300, en tanto que en Tucumán se sospecha que podría haber hasta 30.000 contratados, ante la falta de información oficial para acceder a una cifra específica. En Santa Cruz, las nuevas autoridades debieron enviar carta documento al personal para que se presentara a trabajar, tras lo cual 19 personas quedaron cesantes porque nunca se presentaron a trabajar, incluso había quienes vivían en otras localidades y otras provincias.

Pedido de retención de parte del sueldo. Además del caso Chocolate en la provincia de Buenos Aires, hubodenunciasycasosalmenosen Catamarca, Entre Ríos, Jujuy, Santa Fe y Tucumán. En Entre Ríos, un asesor delexdiputado Ricardo Troncoso denuncióen 2018 que debía dejar parte desu sueldo al legislador. Fue el puntapié de la causa "contratos truchos", un verdadero escándalo que aún debe juzgarse en la provincia. En Santa Fe, por ejemplo, el asesor de un diputado denunció que este le pedía parte del sueldo. La fiscal archivó la causa y dijo que el hecho "forma parte del ámbito de la moral".

Incorporaciones masivas y/o indetectables. En Chaco, en 2023 hubo un ingreso masivo de 300 personas. En San Luis, a meses de dejar el gobierno, a fines de 2023, el entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá impulsó una reforma que creó 53 nuevos cargos políticos en la Legislatura. La nueva gestión dio marcha atrás con todas esas designaciones. En la Legislatura entrerriana se dio un proceso de "depuración" de contrataciones producidas en el último año, antes del cambio de gestión. Puntualmente en el Senado, se modificó la orgánica en los últimos meses de 2023, para incorporar áreas y empleados que se fueron creando a lo largo de los años.

En noviembre pasado, desde la Legislatura santacruceña se pagaron 814 sueldos. En marzo de 2024, de la misma caja se abonaron 561 salarios. Es decir que, en tres meses, se redujo el 32% de los empleados, en su mayoría cargos políticos, según surge de la respuesta del pedido de acceso a la información presentado por Ruido para esta investigación

Las 19 personas que fueron dejadas cesantes eran personal que cobraba sueldos, pero que nunca se presentaron a trabajar, algunos vivían en el interior de la provincia o incluso en otras provincias. En la primera semana de diciembre, las nuevasautoridades debieron enviar carta documento a quienes no se presentaron a trabajar. Algunos no concurrieron y otros no sabían a qué oficina debían asistir, ya que nunca habían trabajado allí. Otros no respondieron el reclamo y hasta ahora solo una persona decidió litigar en la Justicia para seguir trabajando.

En Chubut, cada legislador cuenta con la asignación de 72 pasajes anuales terrestres o sus equivalentesy 50 tramos anuales aéreos. Además, la Presidencia se otorgó 198 tramos anuales terrestres nacionales o sus equivalencias, y 130 tramos anuales aéreos nacionales.

En Tierra del Fuego, la vicegobernadora y presidenta de la Legislatura de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza (del Movimiento Popular Fueguino o Mopof), cuenta con la facultad de designar discrecionalmente hasta 68 asesores para cumplir distintas funciones dentro del Parlamento fueguino. •

LA NACION | MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

### **EL ESCENARIO**

# Ante la hora de la gestión y los resultados

### Claudio Jacquelin

-LA NACION-

41,4%

la Ley Bases en el Senado no la Ley Bases en el Senado no terminó con la tortuosa travesía del proyecto por el Congreso, aunque está a punto de terminar positivamente para el Gobierno. Habrá comenzado a correr entonces una nueva cuenta regresiva para el mandato de Javier Milei.

Más allá del destino que tengan en la Cámara baja algunos artículos cruciales que no atravesaron el umbral del Senado (como la reposición del impuesto a las ganancias), todo está casi dado para que muchas promesas puedan pasar a convertirse en hechos. Eso es lo que esperan y demandan los soportes del oficialismo, que van desde sus votantes hasta los factores de poder económico.

Sin embargo, la aprobación de la ley y, consecuentemente, la derrota de la oposición más dura, encarnada por un aturdido perokirchnerismo, no aseguran que los enunciados se traduzcan en logros. Condiciones necesarias, pero no suficientes. Hay demasiados asuntos que todavía dependen del Gobierno para terminar de despejar incertidumbres.

El comunicado de ayer del Fondo Monetario Internacional respecto de inminentes reformas del sistema cambiario, que incluyen el final de lo que se llama "dólar blend" para exportadores, y la casi inmediata desmentida de parte del equipo económico confirman que las incógnitas no son patrimonio solo de ciudadanos desprevenidos. Otra demostración más de que la tan elogiada capacidad de comunicación del oficialismo tiene sus mayores éxitos en la construcción y descalificación de enemigos antes que como insumo para la solución de problemas.

El caso de la controversia con el FMI expresa la magnitud de ese problema. No se trata solo de una interferencia en la relación con el principal acreedor y sostén financiero, del que todavía se esperan más ayudas. La cuestión tiene consecuencias prácticas, sobre todo cuando el Gobierno necesita con urgencia que se acelere la liquidación de exportaciones de granos. La controversia, lejos de despejar el horizonte, le suma nubes en una cuestión de alta sensibilidad.

Para entender el estado de situación, basta decir que en mayo pasado el ingreso de divisas del sector agroexportador fue 37% menos que el registrado en el mismo mes de 2023, cuando la sequía más grande de la historia había hecho estragos en los cultivos. La baja en la cotización de la soja, sumada a las profundas dudas sobre la política cambiaria y la percepción de que hay un atraso cambiario imperante entre productores y exportadores, provoca la retención de los granos. Estas noticias no incentivan su venta.

A esto se suma la continuidad del impuesto PAIS para las importaciones (clave para alcanzar el superávit fiscal en el primer semestre), que agrega distorsiones por el impacto en el costo de los insumos importados. El tropiezo de la reposición de Ganancias le sumó dudas sobre las posibilidades de derogarlo en un plazo perentorio, a pesar de otra desmentida que se sintió obligado a hacer el equipo económico hace pocos días. El juego del teléfono descompuesto tiene efectos concretos.

Mientras una mayoría de economistas advierten cada vez con más insistencia sobre las consecuencias negativas que puede tener la postergación del levantamiento del cepo



¿Cuál diría que es el que funciona mejor?



16,5%

Manuel Adorni (vocero presidencial)

5,6%

Luis "Toto" Caputo (ministro de Economía)

Karina Milei (secretaria general de la Presidencia)

0,9%

Ninguno

No sabe

¿Cuál diría que es el que funciona peor?



Luis "Toto" Caputo (ministro de Economía)

Karina Milei (secretaria general de la Presidencia)
6,7%

3,4%

Manuel Adorni (vocero presidencial)

Guillermo Francos (jefe de Gabinete)

2,2%

Ninguno

No sabe

Fuente: Grupo de Opinión Pública

cambiario (lo que tanto altera a Milei), esto dificulta más la apertura.

Son estas las restricciones a las que seenfrenta el Gobierno cada día y no precisamente porque los opositores pongan palos en la rueda. Los errores no forzados cuentan.

En ese plano, uno de los aspectos más críticos se vincula con la capacidad de gestión del Gobierno, tanto en la ejecución de las políticas públicas como por la generación de expectativas a veces desmedidas y otras poco realistas y contradictorias.

Ese punto débil se explica en buena medida por la singular arquitectura del Gobierno. El cerrado sistema de toma de decisiones, concentrado en Milei, la hermanísima Karina y el gurú Santiago Caputo, no tiene una polea de transmisión eficaz para poner en marcha la administración sin cortocircuitos, interferencias y malentendidos

A eso se agrega que en el gabinete abundan ministros inexpertos,
con facultades disminuidas, sin un
guion claro para actuar, con dudas
fundadas sobre el respaldo con el
que cuentany con equipos inconsistentes para llevar adelante la tarea
de transformar radicalmente la Argentina. Tal vez, aptos para concretar el propósito mileista de destruir
el Estado, pero no necesariamente
para dar soluciones.

La imagen positiva que tienen del Presidente más de la mitad de los argentinos no parece expuesta todavía a estos puntos flacos. "La gente reconoce que hemos estabi-

lizado la economía y ese es nuestro capital", dice (y exagera) uno de los principales colaboradores de Milei. La pronunciada desaceleración de la inflación asoma como la causa dominante (casi excluyente) de ese reconocimiento o tolerancia social. Pero se encienden luces de alerta.

36,1%

El impacto en el índice de precios que tendrán los nuevos aumentos de tarifas, que no serán los últimos y siguen siendo insuficientes, más la preocupación por el efecto de la recesión en el empleo, que empieza

### La paciencia social necesita alimentarse de evidencias para sostenerse

a desafiar a la inflación como principal motivo de inquietud social, son indicadores que obligan a la cautela. La paciencia necesita alimentarse de evidencias para sostenerse. La demanda de resultados siempre aparece, para todo gobierno. Y la gestión es responsabilidad del gabinete.

### Los mejores y peores ministros

entina. Tal vez, aptos para concrear el propósito mileísta de destruir l Estado, pero no necesariamente ara dar soluciones.

La imagen positiva que tienen el Presidente más de la mitad de

En coincidencia con la fundamentación del apoyo por razones económicas a Milei y el Gobierno, no extraña que en ese trabajo el mejor evaluado por los consultados sea Luis "Toto" Caputo. Aunque, paradójicamente (o no tanto), también encabeza la lista de los peor calificados.

Cuando se abre la evaluación según el voto en la primera vuelta presidencial se constata que el reconocimiento al ministro de Economía proviene casi exclusivamente de quienes votaron a Milei y a la ahora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El rechazo es mayoritario de los que optaron por Sergio Massa.

Los expresiones más representativas registradas en los grupos focales muestran esa polarización absoluta. Las palabras más reiteradas para definira Caputo, usadas por quienes votaron a Milei y Bullrich, son "capaz, genio, esperanza, economía, capo y bueno". Entre los votantes de Massa dominaron "corrupto, ladrón, delincuente, deuda".

Las frases que mejor sintetizan la opinión de los que lo consideran el mejor ministro son: "El que define la economía es Milei. Caputo hace lo que dice Milei", y "algo bien debe estar haciendo". Una confirmación de que el Presidente es el sol excluyente del sistema oficialista y que de su juicio depende el de sus votantes.

Sin embargo, hay evidencias de que es necesario mostrar algunos resultados y no basta el respaldo presidencial. Se advierte con claridad en el caso de la ministra que más apoyos ha recibido públicamente de parte de Milei. Del total de respuestas positivas, solo el 6,2% consideró que Sandra Pettovello es de los que mejor funcionan, por detrás de Caputo, Guillermo Francos, que asoma segundo, y Patricia Bullrich. Además, la ministra de Capital Humano se lleva la medalla de plata entre los que peor funcionan.

El segundo puesto de Francos parece coincidir con las razones elementales que lo llevaron a ese lugar. Por un lado, el apoyo presidencial, reforzado por el ascenso de ministro del Interior a jefe de Gabinete, y, por el otro, su condición de negociador, que es lo que más se le reconoce.

La palabra para definirlo más repetida tanto por los votantes mileistas y bullrichistas como por los massistas es "político". Toda una singularidad en momentos en que elclima deépoca parecía haberledado a esa palabra solo connotaciones negativas. "Negociador, conciliador y excelente", añaden los oficialistas. Los massistas agregaron "oportunista, inútil y acomodado", a lo que sumaron la apropiación de un descalificativo bien mileista: "casta".

En el caso de la ministra de Seguridad también parece conjugarse respaldo presidencial con gestión. Las palabras que resumen la opinión de los oficialistas consultados son "seguridad, valiente, coraje". En ellas coinciden votantes mileístas y bullrichistas. Los de Milei agregaron "eficiente" y los excambiemitas, "orden". Aun así, los oficialistas le reclaman más dureza y opinan que todavía no mejoró la seguridad, pero parecen valorar el control de la calle.

Los votantes de Massa la atacan con dureza por supuestas debilidades de índole personal ("descalificación ad hominem", diría Milei), a lo que agregan epítetos vinculados con su función y su trayectoria, como "represora, asesina, traidora".

A Pettovello, los oficialistas la definen como "honesta, capaz, eficiente, excelente, valiente". La valoración está determinada por su enfrentamiento con los dirigentes

de los movimientos sociales y, particularmente, con Juan Grabois, sin referencias concretas a su gestión.

"Hay un mapa dual, simple. De un lado, los movimientos sociales y sus líderes; del otro, Milei y su amiga Pettovello. A los consultados no les resulta difícil, una vez trazada esta línea, encontrar posicionamientos. La ministra es honestidad por oposición a 'la gerencia de la pobreza', que es vista como un 'curro'. A su vez, los opositores destacan la inoperancia y no dudan en caracterizarla como inútil. Dos encuadres para una Argentina que mira la realidad con lentes distintos", explica Vilker.

Los votantes de Massa parecen enfocarse en los resultados de la tarea de la ministra de Capital Humano para calificarla. Así, las palabras más usadas por ellos para definirla fueron "inútil, corrupta, incapaz, inhumana, inoperante, ignorante".

La lista de los mejor valorados es cerrada, con muy bajos porcentajes de mención, por el vocero Manuel Adorni (5,6%) y Karina Milei (con un famélico 0,9%).

Como suele ocurrir, las ausencias pueden ser más significativas que las presencias. Quienes no aparecieron mencionados en el estudio son algunos de que están siendo cuestionados y aparecen en la lista de fusibles. Además, tienen poca visibilidad, mucho desconocimiento y no parecen tener quienes los defiendan entre los propios.

Sise los suma a la siempre cuestionada Pettovello, representan el 40% del gabinete. Entre ellos se destaca Diana Mondino, que en los últimos días debió ser ratificada nuevamente y que parece haber recibido una extensión del contrato de trabajo.

Le sigue a la canciller la cabeza del loteado Ministerio de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que pareció buscar sobrevida con la denuncia a dos periodistas la semana en la que se celebró el Día del Periodista.

Otro tanto ocurre con el silente ministro de Salud, Mario Russo, quien comparte con Cúneo Libarona la injerencia en su área del tercer integrante del triángulo del poder mileísta, Santiago Caputo. En ambas carteras el gurú presidencial tiene intereses, topos y agentes.

Los ruidos, las interferencias y la muy discutible performance de los integrantes del Gobierno han sido salvados hasta acá por la robustez del apoyo social, convertido en el mayor capital de la administración Milei, sostenido por la deslegitimación de los que gobernaron antes.

"La caracterización de los miembros del gabinete confirma el país partido y las visiones irreconciliables entre electorados", concluye la directora de Trespuntozero.

Esa rígida polarización, en la que la porcióndominante corresponde a los querechazan el pasado derrotado en noviembre, explicaría la tolerancia al "mayor ajuste de la historia", solidificado por la desaceleración de la inflación. La fábrica de enemigos parece por ahora más rentable que la solución de los problemas.

Pero el tiempo transcurrido, inconvenientes postergados, demandas insatisfechas y problemas agregados en los primeros seis meses de mandato indican que está llegando la hora de la gestión. Antes de entrar en el siempre sísmico año de elecciones intermedias.

¿La base está? Milei se resiste a más cambios, cuando hay superávit de dudas. Todo dependerá de los resultados. •

# Stornelli pidió que vuelvan a detener a 14 de los liberados por los destrozos del Congreso

VIOLENCIA. La jueza Servini excarceló el viernes a 17 de los 33 arrestados; el fiscal apeló y solicitó que la mayoría regrese a prisión

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió que vuelvan a ser detenidas 14 de las 17 personas que fueron liberadas el viernes por la jueza María Servini, acusadas por los hechos de violencia en los alrededores del Congreso durante la sesión del Senado en la que se aprobó la Ley Bases, el miércoles pasado. Stornelli los acusó de atentar contra la democracia y consideró que deben seguir el proceso tras las rejas porque, de lo contrario, podrían fugarse o entorpecer la investigación. Las tres personas puestas en libertad que quedaron fuera del pedido del fiscal son vendedores ambulantes.

Así lo informaron a la nacion fuentes judiciales. El fiscal destacó la gravedad de los delitos de los que se acusa a las personas liberadas (atentar contra la democracia).

En la lista de liberados por Servini están Sofía Belén Ottogali, Gonzalo Duro, Martín Di Roco, Mateo Latorre, Germán Moyano, Fernando Klaus Leone, Ricardo Shariff Sleme, Diego Ignacio Iturburu, Román Esteban Méndez, Luis Alberto de la Vega, Santiago Lautaro Adano, Brian Ezequiel Ortíz, Belén Yanina Ocampo, Matías Lionel Ramírez, Nora Edith Longo, Remigio Ramón Ocampo y Mía Pilar Ocampo.

A Iturburu, según la resolución de su excarcelación, lo detuvieron "en Avenida de Mayo y Santiago del Estero provocando disturbios y arrojando piedras y otros objetos contundentes hacia el personal policial apostado en el lugar".

Servini decidió la semana pasada liberar a 17 detenidos porque carecía de material filmico o de fotografías que los involucraran en los desmanes. Durante la noche del viernes, se decidieron las excarcelaciones tras pedidos presentados por la defensora oficial Florencia Plazas y abogados como María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).

Las 16 personas que no fueron liberadas protagonizaron episodios diversos. Los detenidos Camila Belén Juárez Oliva, Nicolás Daniel Mayorga (trabajador de Telefe), Sasha Jazmín Lyardet (del Movimiento Socialista de los Trabajadores), Juan Pablo Colombo, Ramona Tolaba y Roberto María de la Cruz

### LOS QUE PERMANECEN **DETENIDOS Y SUS MOTIVOS**

- David Sica: agresión a un policía.
- Patricia Calarco: destruyó bicicletas.
- 3 Juan Ignacio
- Espinetto: atacó una moto.
- Camila Belén Juárez: tíró piedras.
- S Nicolás Daniel
- Mayorga: tiró piedras.
- 6 Sasha Jazmín Lyardet: tiró piedras.
- W Héctor David
- Mallea: filmado en los incidentes.
- Cristian Darío
- Ferreira: antecedentes. Juan Pablo Colombo: tíró
- piedras. María de la Paz
- Cerruti: pateó a policías
- Ramona Tolaba: tíró piedras.
- Lucía Belén Puglia: pateó a policías
- Cristian Fernando Valiente: tenencia de una
- granada. Facundo Ezequiel

Gómez: tiró piedras.

- Gómez: saltó vallas policiales. Gabriel Horacio Famulari:
- actitud beligerante. 15 Roberto María de la Cruz

piedras y otros proyectiles.

la resolución en la que Servini re- y se le concede la excarcelación. chazó excarcelarla, estaba en Lima y México y "junto a otras personas mencionar los mismos delitos, habrían tirado elementos contun- se señala que existe una "elevada dentes, atentando contra la inte- amenaza de pena" y se remarcan, gridad del personal policial y de los entre otros puntos, "los esfuerzos vehículos de dotación que se encon-realizados por el imputado ya en el traban custodiando las inmediacio- escenario de los sucesos para intennes del Congreso".

detenidos bajo la acusación de ha- de los detenidos. •

berles pegado a policías. Patricia Calarco Arredondo fue demorada por incendiar un grupo de bicicletas del gobierno porteño; Juan Ignacio Espinetto, delegado del gremio docente Ademys, por atacar una motocicleta; Héctor David Mallea, porque quedó registrado mientras participaba de los desmanes, y Cristian Dario Ferreira, porque tiene antecedentes penales. Cristian Fernando Valiente quedó preso por tener en su poder una granada de gas vencida; Facundo Ezequiel Gómez, por saltar una valla, y Gabriel Horacio Famulari fue preso porque se lo vio en actitud beligerante en las imágenes.

Desde las defensas de los manifestantes indicaron a LA NACION que "las 17 [resoluciones] que conceden [excarcelación] y las 16 que rechazan son idénticas". Y completaron: "Sin analizar condiciones personales, en un caso conceden y en otro no". Ejemplificaron con los fallos de Servini que marcaron que permaneciera detenida Juárez Oliva y que fuera liberado Iturburu, acusados de "intimidación pública", "incitación a la violencia colectiva", "delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional" y "perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos".

Enelcasode Iturburu, tras la enumeración de los delitos, en la resolución se señala que "no se aprecia aquí ningún otro indicio que permita concluir que en caso de recuperar el pleno goce de su libertad ambulatoria el imputado intente eludir el accionardela Justicia o intentarentorpecer el avance de esta investigación". También, "el tenor concreto de los hechos imputados y su modo de desarrollo, la ausencia de ante-Gómez fueron acusados de arrojar cedentes condenatorios por parte del encartado y la existencia de un En el caso de Juárez Oliva, según domicilio cierto donde notificarlo",

En el caso de Juárez Oliva, tras tar darse a la fuga". Esta tarde, en la David Sica, María de la Paz Ce- Plaza de Mayo, organizaciones de rruti y Lucía Belén Puglia fueron izquierda reclamarán la liberación

Bullrich, ayer, en un cuartel policial salvadoreño

# Bullrich se reúne hoy con Bukele y busca replicar sus políticas

**CUMBRE.** Tras visitar cárceles y programas, la ministra hablará con el presidente de El Salvador

La ministra de Seguridad, Patriese país en la que busca hacerse de herramientas para replicar en el combate contra el delito en la Argentina.

Bullrich dialogará con Bukele, con quien ya había tenido un encuentro de carácter informal en febrero, en los Estados Unidos. El presidente salvadoreño, recientemente reelegido por una abrumadora mayoría, también recibió en el país a su par argentino, Javier Milei, quien asistió a su asunción.

La ministra afirmó que uno de sus objetivos es construir cárceles en el interior de la provincia de Buenos Aires que repliquen de cierta forma el modelo de El Salvador.

Luego de su reunión con Bukele, la titular de la cartera de Seguridad se quedará en El Salvador, donde permanecerá hasta mañana.

Ayer, Bullrich visitó el Cuartel Central de la Policía Nacional Civil (PNC) y se reunió con el fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado.

Algunos de los funcionarios que acompañan a la ministra también tuvieron sus propios encuentros. Así, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, y el director nacional de Inteligencia Criminal, Ricardo Ferrer Picado, se reunieron ayer con funcionarios salvadoreños como Osiris Luna (viceministro de Seguridad y Justicia), Rodolfo Campos Suncin (director de Centros Penales) y Carlos Pineda (titular de Cooperación Internacional del Sistema Penitenciario de El Salvador).

Los funcionarios de Bullrich se interesaron en el Plan Cero Ocio, por el que los presos trabajan en oficios. "Hacen obras públicas, limpian, hay centros de formación técnica como en el establecimiento de Mariona [la cárcel La Esperanza], reparan autos del Estado, realizan trabajos de zapatería, maquinaria textil y confección de uniformes para el sistema escolar, policial, de salud y deportivos", se explicó en un comunicado del Ministerio de Seguridad.

El domingo, Bullrich visitó el Centrode Confinamiento de Terrorismo (Cecot), la cárcel más grande de América, y la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), donde la recibió el director de la institución, César Flores Murillo.

En la ANSP, la ministra conocia Bullrich, se reunirá hoy con el ció los programas educativos y presidente de El Salvador, Nayib de formación del sitio, y mantuvo Bukele, en el marco de una gira por conversaciones sobre las prácticas implementadas en la profesionalización de las fuerzas policiales salvadoreñas.

El Cecot, que visitó también el domingo, es la megacárcel donde la administración salvadoreña encerró a miles de criminales relacionados con las maras. Se trata de una instalación de máxima seguridad diseñada para albergar a miembros de pandillas y otros presos considerados de alta peligrosidad, con una capacidad para alrededor de 40.000. Es considerada una pieza clave en la estrategia del gobierno de Bukele para desmantelar las estructuras criminales y reducir los índices de violencia en el país.

El centro de detención está ubicado en una zona rural aislada, en el distrito de Tecoluca, unos 69 kilómetros al sudeste de San Salvador. Al momento de su construcción, el lugar despertó la alerta de organismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que siguen de cerca la situación de ese país y los manejos en la materia por parte de Bukele, en especial sobre los detenidos sin condena.

Según informó el ministerio que conduce Bullrich, el objetivo de la ministra en El Salvador es "conocer de cerca el andamiaje de leyes y organismos que sostienen las políticas públicas de seguridad que permitieron bajar los índices de criminalidad en ese país". A partir de esos datos, "la titular de la cartera de Seguridad busca analizar los aspectos positivos que se pueden replicar en nuestro país para bajar los índices delictivos".

El viaje de la funcionaria de Javier Milei se realiza luego de varios meses de relación estrecha con El Salvador y tras la reunión que mantuvo con Bukele en febrero en el foro de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se realizó en Washington. Desde ese momento, los equipos de ambos gobiernos se relacionan y mantienen un fluido contacto.

También acompañan a Bullrich el director nacional de Cooperación Internacional del ministerio, Alberto Föhrig, y el legislador porteño Juan Pablo Arenaza, jefe de campaña de la ministra en 2023.

# "No se deben usar para dividir": García Cuerva rechazó las misas militantes

IGLESIA. El arzobispo de Buenos Aires cuestionó el uso político de las ceremonias

La Iglesia reprodujo ayer, a través desu agencia de noticias, la homilía del domingo del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, donde criticó el uso político de las misas.

La misa es algo sagrado, porque está en las entrañas más profundas de la fe de nuestro pueblo; aquí venimos a alimentarnos de unidad, de fraternidad, de paz", recordó el primado en la homilía.

"Por eso no está bueno usar la misa para dividir, para fragmentar, para partidizar. No está bueno usar la misa para que terminemos separados como hermanos", planteó.

En las últimas dos semanas, sectores del kirchnerismo usaron misas para contar contra el gobierno de Javier Milei. El primer suceso ocurrióen la Iglesia de la Santa Cruz, del barrio porteño de San Cristóbal, cuando un grupo de asistentes a la misa había comenzado a cantar "la patria no se vende", un cantito que intenta imponer el peronismo en encuentros públicos para volcar el evento en una suerte de manifestación contra el Gobierno. La metodología no es nueva. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el peronismo cantaba insultos contra el entonces presidente con el mismo

objetivo. La práctica ahora comenzó a usarse en las misas.

El otro episodio ocurrió en la parroquia Inmaculado Corazón de María, donde se realizaba un homenaje al sacerdote Mauricio Silva, desaparecido en 1977 mientras trabajaba como barrendero. El incidente fue más grave porque de la ceremonia participaba el obispo auxiliaryvicariogeneral de Buenos Aires, monseñor Gustavo Carrara. A partir del incidente, el Arzobispado tuvo que salir a pedir disculpas. Para mañana se convocó a una misa en La Matanza, que quedó en la mira de las autoridades. •

POLÍTICA | 13 LA NACION | MARTES 18 DE JUNIO DE 2024



El sindicato había realizado asambleas en el yacimiento

# El gremio petrolero suspendió el paro que amenazaba con frenar Vaca Muerta

conflicto. Había llamado a una huelga para que los diputados no reimpongan el impuesto a las ganancias

### Paz García Pastormerlo PARA LA NACION

SAN CARLOS DE BARILOCHE.-El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa suspendió temporalmente la medida de fuerza anunciada para hoy y

mañana que amenazaba con paralizar el yacimiento de Vaca Muerta. La decisión se tomó luego de que el gremio fuera convocado ayer por el Ministerio de Trabajo a una reunión, que se hará hoy a las 11.

El último viernes, el sindicato que dirige Marcelo Rucci había definido 48 horas de paro luego de que fracasaran las negociaciones salariales que llevaban adelante con la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CE-PH) y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (Ceope).

La medida implicaba suspensión de la producción y hubiese paralizado completamente Vaca Muerta durante al menos dos días.

Rucci había adelantado que la medida de fuerza podría extenderse si no obtenían las respuestas deseadas.

El reclamo es por un aumento salarial, pero también por la posible reversión de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias en caso de que el paquete fiscal sea validado en Diputados.

Los petroleros rechazaron la semana pasada la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, al tiempo que vienen pidiendo que se regularice la situación de los trabajadores de la industria con sueldos por debajo de la canasta básica. Para Rucci, "el impuesto a las ganancias es meter la mano en el plato de comida de los trabajadores".

'Hace años nosotros teníamos el compensatorio para los compañeros que no generan horas extras, pero nunca lo pagaron, entonces nos propusimos regularlo, poner un piso mínimo para no caer por debajo de la línea de la pobreza", aseguró el sindicalista.

La posibilidad de que la Cámara de Diputados restituya próximamente el impuesto a las ganancias

para la cuarta categoría con un mínimo no imponible de \$1,8 millones para solteros y de \$2,2 millones para casados con dos hijos encendió también una alarma en gremios claves para la economía.

Desde un sector de la CGT y las dos vertientes de la CTA advirtieron que volverán a movilizarse en las calles cuando se trate en la Cámara de Diputados el paquete

Impulsan esta protesta el camionero Pablo Moyano y sus aliados de la Confederación del Transporte. También los gremios bancarios, aceiteros y judiciales, cuyos afiliados podrían estar alcanzados por tributo, lo que impactaría en sus

"Las empresas que funcionan en el polo agroexportador se van a ver afectadas si se restituye el impuesto a las ganancias porque eso va a generar mayor conflictividad", advirtió Daniel Yofra, el jefe de la Federación de Trabajadores Aceiteros, con fuerte influencia en el polo agroexportador de Santa Fe.

Yofra prevé un paro de actividades en caso de que se apruebe la reversión del impuesto a las Ganancias.

Lo mismo podría ocurrir en el sector portuario. La Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, que reúne a diez gremios del sectory es liderada por Juan Carlos Schmid, ratificó que se movilizarán al Congreso de la Nación cuando sea trate el paquete fiscal.

"No metan la mano en nuestros bolsillos", desafió Schmid ante la posibilidad de que se vuelva a tributar Ganancias.

Otro de los gremios que ya pusieron la guardia en alto ante la posibilidad de volver a tributar Ganancias es el bancario.

Sergio Palazzo, su referente, que es además diputado nacional de Unión por la Patria, expuso públicamente sus razones por las que considera que los senadores debían rechazar la reforma laboral y las restitución del impuesto a las ganancias.

El salario básico de un bancario es hoy de \$1.200.000. •

### OPINIÓN

# El Presidente pierde purismo y gana identidad

Luciana Vázquez

PARA LA NACION-

ay signos de cambio de época en la puja por el sentido común en la Argentina. También en el mundo. Y hay síntomas de cierre de una primera etapa en el gobierno y en la Argentina de Javier Milei, y de inicio de una nueva fase. Los disturbios en la Plaza del Congreso y los nuevos hitos de la agenda global de Milei acaban de sellar el cierre de la fase inaugural y la fijación de un significado político. Del otro lado, el arranque de la nueva etapa del Gobierno puede vislumbrarse en tres hechos. La aceleración de la estrategia de desregulación, con el desembarco inminente de Federico Sturzenegger con cargo propio, y las novedades en el Ministerio de Economía, con el anuncio del fin de la etapa de tasas reales negativas, léase licuadora, y las versiones de la eventual llegada del chileno José Luis Daza comoviceministro de Orden y violencia Luis Caputo.

La semana que pasó y el cierre del primer semestre de la presidencia de Milei empiezan a consolidar universo de las ideas, pragmatismo y realismo en el mundo de la gestión de lo local y lo global. Si ambos mundos coinciden, mejor. Si no, gana el pragmatismo. Hay evidencia de eso.

Por un lado, el abandono del purismo anticasta que condenó a la ley ómnibus y la transición de la adolescencia política a la adultez de la negociación parlamentaria, lo que salvó a la Ley Bases y al paquete fiscal. El Gobierno dejó atrás el ir por todo para quedarse con lo que considera prioritario. Para eso, entró en el toma y daca: eso también es gobernar.

Por otro lado, el giro de la posición ante China también se alinea con el nuevo aprendizaje del Gobierno. La gestión doméstica exige bajarse del caballo ideológico en lo global, aferrarse al renovado swap chino y entregar banderas intangibles llegado el caso: de la lucha contra el comunismo chino al viaje de Milei a China, esperado por el gobierno comunista de Xi Jinping como muestra de un cambio de clima, despejado el tema swap.

Mientras sesionaba el Congreso el miércoles, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se encontraba con elembajador de China en la Argentina, Wang Wei. En uno y otro plano, el parlamentario y el chino, Francos fue el desatanudos clave: un experimentado integrante de la casta domando, usando lenguaje libertario, a la casta con el estilo aplomado de la casta. Francos, como "el adulto responsable" dentro del Gobierno, al decir de Ariel Tarico. Es la aceptación del pragmatismo del poder por sobre

el ideologismo. Por ahora, el Gobierno viene sorteando ese riesgo y logra marcar su cancha simbólica, tanto en el contexto argentino como en el internacional. En lo local, el martes de la semana pasada, la Plaza del Congreso con los disturbios y los enfrentamientos con la policía es uno de esos síntomas en los que el Gobierno expuso su voluntad de triunfo en la puja por el sentido. El par "ley y orden" no retrocedió un milímetro ante la retórica izquierdo-kirchnerista, que apeló al formato interpretativo "protesta legítima y represión ilegítima".

La matriz conceptual mileísta Javier Milei

avanzó sin pudores y ganó el debate en parte de la opinión pública: cuenta con el apoyo de buena parte de sus votantes del balotaje. Para esa ciudadanía, la plaza de la semana pasada fue un revival de la plaza de diciembre de 2017, pero con otro resultado.

La falta de pudor y de complejo es un dato central de la política mileísta: esa ausencia es la condición necesaria para mantener a raya la pretensión de hegemonía de la legitimidad ideológica y política que pretende el kirchnerismo. Porque no tiene complejos de corrección política progresista, el mileísmo es más efectivo que Cambiemos en la puja por el sentido común argentino. La desmesura mileísta es la condición de posibilidad del cambio que propone Milei. Para bien y para mal.

Tanto Milei como la vicepresidenta Victoria Villarruel pasan de largo del legado histórico de la última dictadura y la connotación una identidad. La síntesis posible negativa que pesa sobre el concepes: libertarianismo anticasta en el tode orden y violencia legítima. En eso, están en sintonía con buena parte de los votantes que les dieron el voto en el balotaje, incluidos los heredados de Juntos por el Cambio, que vieron durante años cómo el kirchnerismo ejerció la voluntad hegemónica de apropiación de la legitimidad política.

Para los votantes de Milei, la escalada en el desorden de la calle y el desafío a la legalidad del espacio público, tanto en 2017 como la semana pasada, implican un riesgo institucional mucho más cercano que la memoria de cualquier golpe histórico. Milei libra una disputa de igual a igual por la legitimidad de la corrección política y está dispuesto a pagar los costos políticos de dar vuelta esas legitimidades. En estos tiempos, esos costos parecen funcionarle como ganancias.

Que los senadores kirchneristas no hayan podido frenar la sesión del martes en medio de los disturbios -como sí lo lograron los diputados kirchneristas en 2017-es todo un signo de la transformación que vive la Argentina. El reclamo de dirigentes y organizaciones civiles del mundo kirchnerista y progresista por los detenidos en los disturbios del martes pasado no logra alzarse con el grado de legitimidad en la opinión pública



que logró durante el gobierno de Cambiemos.

El viaje de Patricia Bullrich a El Salvador como ministra de Seguridady sus posteos del fin de semana asumiendoel modelo Bukele como un ejemplo a seguir en materia de baja de la inseguridad se inscriben en el mismo marco. El posicionamiento de Bullrich y las ideas que abraza trazan un arco desde la presidencia de Macri a la de Milei: del caso Maldonado y la resistencia a la presión kirchnerista en aquellos días a su rol actual, otra muestra de las nuevas legitimidades. Según una nueva encuesta de D'Alessio IROL-Berensztein, Bullrichy Villarruel lideran el ranking de imagen positiva, con el 48% y 46% de imagen positiva, respectivamente.

En lo global, la semana pasada, el rol de Milei como símbolo de los nuevos tiempos pudo exhibirse en un escenario crossover: del escenario empresarial libertario organizado por el Cato Institute y la Fundación Libertad y Progreso, con Elon Musk presente en Buenos Aires vía Zoom, al G-7 y la Cumbre por la Pazy el territorio clásico del concierto de las naciones más poderosas.

Milei tuvo, al fin, su primera "foto de familia" con la gobernanza internacional. "Viva la libertà", posteó en X la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que acompañó el posteo con una foto suya con Milei en el G-7, los dos a las carcajadas. Una especie de alianza entre la influencia del carisma y la desmesura mileísta y la influencia y poder político de Meloni.

El cierre del ejercicio semestral está fijando esa identidad de la presidencia de Milei que lo coloca como un referente global rarísimo. Inclusive, en su polémico cruce con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, una figura de referencia para el kirchnerismo, los argentinos están más de su lado. Según la última encuesta de la consultora Escenario, de los politólogos Pablo Touzóny Federico Zapata, el 41,2% cree que "Javier Milei tiene razón". A Sánchez le da la razón el 28,39 por ciento.

En lo local, quienes interpretan con más agudeza el sentido de la etapa que está por iniciarse ponen el focoen el anuncio del fin de la stasasreales negativas. El razonamiento es el siguiente: la tasa de interés real negativa fue una herramienta audaz que pudo salir mal, pero fue efectiva. Tuvo sentido mientras funcionó el mecanismo de la licuación, con una inflación mensual alta. Dejóde funcionary perdiós entido con una inflación del 4% y con el dólar empezandoa escaparse: la tasa baja encontró su límite.

En ese contexto, elogian la decisión de Caputo. Es la hora de complementar el ancla fiscal con el ancla monetaria. La circulación del nombre del economista chileno Daza se volvió un signo visible de que la economía de Milei está a punto de entrar en esa otra fase.

Contra todos los pronósticos, Milei cerró su primera etapa de gobierno con más aciertos que los errores tan temidos: bajó el déficit, contuvo la inflación, controló el dólar, aumentó reservas y, por el momento, mantiene a raya la crisis social. En el horizonte del nuevo ciclo, hay nuevos desafíos: el desempleo, la recesión y la falta de inversión con un cepo que sigue vigente.

# Insólito conflicto con Chile por paneles solares mal colocados

CONTROVERSIA. Boric lanzó una advertencia al gobierno de Milei porque estaba ubicados unos metros sobre suelo chileno; la Casa Rosada atribuyó su tono a "intencionalidad política"



El puesto de vigilancia de la Armada, con la instalación objetada por Chile

Bullrich.

Lanusse.

Vínculo frío

### Jaime Rosemberg

LA NACION

El sábado pasado, en un pasillo cercano al salón en el que se desarrollaba la cumbre por la paz en Lucerna, Suiza, el presidente de Chile, Gabriel Boric, le reclamó a su par argentino, Javier Milei, por los dos paneles donados por la empresa Mirgor e instalados, por error, tres metros del lado chileno de la frontera, como parte del Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito I de Magallanes.

"El reclamo nos sorprendió a todos; el tema estaba y está en vías de solución", coincidieron ayer en la Casa Rosada y en la Cancillería, sin ánimo de escalar en el conflicto, pero adivinando "motivaciones políticas" en el reclamo de Boric, también explicitado ayer a los medios chilenos desde Francia, donde el presidente de Chile fue recibido por su par Emmanuel Macron.

En Santiago de Chile, el embajador Jorge Faurie dijo a LA NACION que "se reconoció que fue un error de la empresa que los instaló y que está en vías de solucionarse".

El Gobierno y el Palacio San Martín recordaron que el mismo viernes Faurie envió una carta al embajador de Chile en el país, José Antonio Viera Gallo, en la que asumía el error y afirmaba que los dos paneles utilizados por la Armada "serán removidos en cuanto las condiciones climáticas lo permitan". También hablaron con Viera Gallo para transmitir el mensaje a la canciller Diana Mondino y al ministro de Defensa, Luis Petri.

Por eso, las palabras de Boric sorprendieron al Gobierno, sobre todo por el tono utilizado. "No es para tanto", afirmó una fuente oficial, que creyó ver "motivaciones políticas" en la respuesta de Boric, que había sido criticado por la oposición en su país por su reacción inicial al incidente. "Siempre tiene rédito mostrarse como defensor de la soberanía", evaluó otra fuente diplomática nacional, que recordó que el propio presidente chileno es nacido en Punta Arenas, en



"En estos días se van a remover los paneles, el alambrado estaba mal puesto", sostuvieron altas fuentes del Gobierno. Según pudo saber LA NACION, personal de la Armada removerá el material, bajo la supervisión de la empresa Auster, subcontratada por Total Energies para la instalación de los paneles. •

el límite austral con la Argentina. El "Puesto de Vigilancia y Control Hito I" en la provincia de Tierra del Fuego tiene como función controlar

Los paneles solares donados por las empresas sirven para dotar de

"Recibimos una disculpa por parte de la cancillería argentina, pero

me gustaría manifestar de manera muy clara que con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades y es parte del respeto entre países. Por lo tanto, deben retirar esos paneles solares a la brevedado lo vamos a hacer nosotros". dijo Boric en París, antes de almor-

zar con el presidente Macron.

"Se lo comenté al presidente Milei y señaló que así se lo iba a mandatar a su ministra de Relaciones Exteriores. Me imagino que no vamos a tener problemas al respecto, pero es una señal equívoca, que no nos gusta, así que exigimos que esto se resuelva en el más breve plazo

posible e, insisto, lo vamos a hacer

de Chile también fue rechazado por dirigentes cercanos al oficialismo en la Argentina. "¿Será que Boric agranda este irrelevante tema para tratar de esconder sus notorios problemas internos?", afirmó a LA NACION Alberto Asseff, expresidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y cercano a la ministra de Seguridad, Patricia

El tono utilizado por el presidente

Luego de la asistencia de Boric a

la asunción de Milei en Buenos Ai-

res, en diciembre pasado, el víncu-

lo entre ambos presidentes se mantuvo frío, sin contactos, pero sin

ataques desde ninguno de los dos

lados. Tanto Faurie en Santiago de

Chile como Viera Gallo en Buenos

Aires utilizaron sus buenos oficios

para encarrilar el vínculo bilateral,

a pesar de las notorias diferencias

ideológicas que separan a ambos

presidentes. El embajador chileno

en Buenos Aires, funcionario del

gobierno del socialista Salvador

Allende (1970-1973), suele dar co-

mo ejemplo el diálogo fluido entre

el entonces presidente de Chile y

su entonces par argentino, el te-

niente general Alejandro Agustín

nosotros", agregó Boric.

el tránsito marítimo.

energía a la base.

La ubicación de la base

# LA NACION

# Un punto de inflexión en el carácter presidencial

**EL ESCENARIO** Víctor García

PARA LA NACION

SANTIAGO, CHILE sea por un carácter más conciliador o una personalidad que explota la empatía en determinados contextos, Gabriel Boric no acostumbra a mostrar un perfil contestatario o de choque más cercano a su época de dirigente estudiantil. El Boric de hoy es un adulto joven que ha debido adoptar un papel deacuerdo con su investidura y que, en determinadas ocasiones, puede responder con firmeza para entregar alguna señal política.

Sin embargo, el tono que utilizó para referirse a la tensa situación generada a raíz de la instalación de paneles solares argentinos -pertenecientes a una base militar trasandina-en territorio chileno en la zona

sur del país sorprendió a seguidores, opositores y atodo Chile. En Francia, en el contexto de su gira por Europa, el mandatario golpeó la mesa y lanzó, de forma enfática, la siguiente advertencia: "Deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros".

Boric ha utilizado dureza en casos específicos. Lo hizo, por ejemplo, con Venezuela cuando "exigió" colaboración al gobierno venezolano para esclarecer la investigación del homicidio del militar Ronald Ojeda. También lo ha hecho para abordar las críticas de la oposición en alguna aparición pública en la que ha sufridocierta beligerancia. "Quedan más en ridículo ustedes que yo", les dijo a unos opositores que lo fustigaron a través del apodo con el que lo llaman sus detractores: "Merluzo".

Asimismo, es recordada su intervención cuando criticó a la FIFA por dejar a su país fuera de las sedes del

Mundial 2030: "Con el nombre de Chile no se juega".

Desde la cancillería chilena, la versión que más tomó fuerza para explicar el tono que utilizó Boric fue que el gobierno de Javier Milei afirmó que recién removerían los paneles durante el verano. "Chile es quien decide la fecha, no Argentina", señalaron desde la repartición.

Con todo, la intervención de Boric cosechó elogios en al arcopolítico local, pese a la versión-de pasillo-del gobierno argentino que apuntaba a que el presidente de izquierda buscaba réditos internos apelando a la protección de la soberanía y que, en cierto modo, había exagerado con el tono.

"Me parece correcta la decisión del presidente de la república de exigir que se remuevan estos paneles que están construidos en territorio nacional, siendo de propiedad argentina", dijo la diputada de

Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Defensa, Camila Flores, una de las voces más críticas del actual gobierno.

Para Rodrigo Espinoza, cientista político de la Universidad Diego Portales, la respuesta de Boric marca un "punto de inflexión".

"Es inesperada la reacción del presidente Boric, más todavía considerando que las declaraciones del canciller chileno, Alberto van Klaveren, habían sido bastante más moderadas. Por lo tanto, la subida de tono del presidente establece un punto de inflexión, particularmente porque las voces tanto del canciller como del presidente suelen ir alineadasy la política exterior de Chile siempresueleser de mucho diálogo, pero acá lo que estamos viendo es un presidente que trata de marcar los puntos, y sobre todo, a un gobierno que es de una línea ideológica completamente distinta al del gobierno

de Chile", señaló el académico. "En la cuenta pública ante el Congreso ya se lo vio en un tono más confrontativo, al menos en lo referido a política doméstica", añadió.

Por su parte, Luis Felipe Vergara, analista político, lo atribuyó más a una cuestión institucional. "En su estilo él ha sido bastante claro en temas internacionales, ya que cuando sale a hablar, lo hace también de manera clara y categórica sin ninguna estrategia política detrás. Así que más que establecer normas o criterios comunes respecto de la altura internacional de nuestro país, no lo tomaría como una estrategia", comentó.

En todo caso, y según la más reciente edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem, la aprobación del desempeño del gobierno llegó al 34% y mantuvo una tendencia al alza en las últimas mediciones del estudio.

POLÍTICA | 15 LA NACION | MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

# El juez federal de Rosario se encamina a un juicio político

DENUNCIA. Bailaque fue señalado por demorar las investigaciones del jefe narco Esteban Alvarado, con quien compartía contador; enfrenta un proceso en el Consejo de la Magistratura

### Hernán Cappiello y Germán de los Santos LA NACION

El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque inició un camino que lo acerca a terminar con un juicio político, dijeron a LA NACION altas fuentes del Consejo de la Magistratura, donde el magistrado comenzó a ser sometido a un sumario a partir de que dos fiscales rosarinos del fuero provincial denunciaron omisiones y retrasos en la causa federal contra Esteban Lindor Alvarado, uno de los jefes narcos más poderosos de Rosario.

Ahora se supo además que el contador del narco preso atendía los asuntos económicos del magistrado y que su hijo trabajaba en el juzgado de Bailaque.

"Es el nuevo Bento", dijo a LA NAcion una alta fuente del Consejo de la Magistratura en alusión al juez federal Walter Bento, preso, destituido y sometido a juicio oral y público por supuestos sobornos recibidos de manos de los acusados a los que debía procesar y por sus bienes.

Con el lanzamiento del sistema acusatorio en Rosario, donde los fiscales son protagonistas de los casos, se inició el sumario en el Consejo de la Magistratura contra Bailaque el pasado 10 de abril. Ese trámite está en sus inicios, pero las acusaciones tienen tal contundencia que nadie se jugó para defenderlo, ni siguiera sus colegas del estamento de los jueces.

En 2022, durante el juicio contra Alvarado por el asesinato de un prestamista, los dos fiscales del caso, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, al alegar, anticiparon que pedirían al Consejo de la Magistratura que analizara la conducta de un juez federal, sin nombrarlo. También plantearon que enviarían la causa en la que Alvarado fue condenado a prisión perpetua a ese cuerpo investigativo.

El juez a quien no mencionaron era Bailaque, que rechazó diferentes pedidos de intervenciones a los teléfonos de Alvarado y de su entorno en 2013, según declaró en el juicio el exjefe de la Policía de Seguridad Emilio Lencina. El magistrado federal recién procesó al jefe narco en 2019.

La denuncia motivó la apertura del sumario en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura que dirige el consejero Miguel Piedecasas. El sumario lo lleva adelante la diputada Roxana Reyes. Piedecasas puso a consideración elementos sobre la actuación del juez.

Los fiscales provinciales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery pusieron en evidencia que en 2013 Bailaque había desestimado importante evidencia contra Alvarado. Según afirmaron los fiscales, del expediente federal surgió que el juez federal actuante en el caso denegó pedidos de intervenciones telefónicas de los sospechosos que cambiaban de líneas y números.

Entre los citados a declarar al Consejo de la Magistratura también está el exfiscal Marcelo Di Giovanni, que en 2013 pidió tres intervenciones telefónicas que Bailaque desestimó inicialmente y autorizó recién a los once meses.

En su descargo, Bailaque argumentó que tras denegar esas inter-



El juez federal Marcelo Bailaque

venciones el fiscal no apeló.

También fue convocada la exfiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren, que avaló el pedido de investigación al juez federal. También pidieron que declare el fiscal federal Santiago Marquevich, que investigó a Luis Medina, un socio de Alvarado, que fue asesinado a fines de 2013.

Cuando se votó la moción para citar a los fiscales como testigos y activar la investigación en la Comisión de Acusación, no hubo nadie que se opusiera. "Fue un tester de cómo va a reaccionar el Consejo de la Magistratura en este caso. Si hubiera alguien que quisiera desde lo corporativo protegerlo, hubieran tratado de evitar estas declaraciones, que van a ser cruciales para decidir si se inicia el juicio político", dijo una fuente del Consejo. Reyes dijo a LA NACION que "la denuncia se está instruyendo y se están haciendo medidas probatorias".

El procedimiento señala que tras las declaraciones la consejera Reyes emitirá un dictamen que deberá ser votado en comisión y luego, si es aprobado, debe ser llevado al plenario.

### La denuncia

Esta semana LA NACION reveló una historia que tiene al contador Gabriel Mizzau y al juez como protagonistas. Este profesional trabaja para el magistrado, a quien le lleva sus cuentas, y también lo hizo para Alvarado, el jefe narco más poderoso de Rosario.

Los balances de las empresas, como Logística Santino, con las que el narcotraficante Alvarado lavó dinero, llevan la firma de Mizzau, el contador del juez.

Además, Sebastián Mizzau, hijo del contador, ingresó en 2017 a trabajar al juzgado de Bailaque. Uno de los balances que firmó Mizzau en la empresa de transporte que manejaba el jefe narco es de 2017. año en que su hijo ingresó al juz-

gado como sumariante. Hace un mes y medio fue trasladado, como una especie de ascenso, al Tribunal Oral Federal N°3 de Rosario. El juez admitió en diálogo con LA NACION las dos situaciones polémicas: que su contador es Mizzau y que el hijo de este ingresó como sumariante en el juzgado federal a su cargo.

ARCHIVO

### El ascenso como solución

La dinámica de la Justicia Federal de Rosario muestra que a alguien que está cuestionado no se lo aparta ni se lo sanciona, sino que se lo asciende. "Sale hacia arriba". ejemplifica una alta fuente judicial. En el caso del juez federal N°4 de Rosario, Bailaque, pasó eso.

Desde el 7 de abril de 2018, Bailaque espera que se defina su ascenso a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Sacó el puntaje más alto en el concurso N°373 para ser vocal de ese cuerpo. Bailaque obtuvo 146 puntos y quedó en primer lugar en la terna en orden de mérito, detrás de Marcelo Del Teglia, y de Daniel Alonso.

Alonso es otro de los jueces cuya situación es delicada y está bajo análisis del Consejo de la Magistratura, acusado de haber dictado una medida contra un fallo de la Corte.

Desde que Bailaque ganó el concurso, su nombre estuvo dando vueltas para cubrir esa vacante. pero nunca se concretó su nombramiento. Unos días antes de que LA NACION revelara esta trama entre el juez, el contador y el jefe narco, a Bailaque lo designaron para que subrogue otro juzgado, el de Rafaela, desde el 9 de junio pasado hasta el 8 de junio de 2025. Ahora tiene dos juzgados a su cargo.

### El juez

Bailaque se recibió de abogado en 1987 en la Universidad Nacional de Rosario y su primer desembarco en la Justicia fue en la provincia de Santa Cruz, donde fue defensor ofi-

cial y luego, en 1997, juró como juez de instrucción en Caleta Olivia. De la Patagonia saltó a Rosario, donde en 2008 fue designado magistrado en el juzgado federal Nº4. Bailaque rechaza la versión que circula de que llegó a ese cargo a partir de una relación que se originó en los 90 con Néstor Kirchner.

Desde el 6 de junio está vigente el régimen acusatorio en Rosario, pero en el anterior sistema inquisitivo, la columna vertebral de la justicia eran los dos juzgados federales, uno ocupado por Carlos Vera Barros; el otro, por Bailaque.

Estos jueces acordaron una manera de trabajar que es bastante común en algunas jurisdicciones. Cuando estaban de turno, cada 15 días, delegaban casi todas las causas en los fiscales federales, que eran tres hasta que empezó a regir el nuevo sistema.

Eneseesquema seampara Bailaque, según el descargo que presentó en el Consejo de la Magistratura, para defenderse sobre el caso puntual de la investigación contra Alvarado. Sin embargo, según consta en el sumario que se lleva adelante en ese cuerpo, este magistrado generó una demora en la instrucción de la causa al rechazar o demorar en autorizar las intervenciones telefónicas contra Alvarado y su entorno.

En 2013, el entonces jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Emilio Lencina presentó una serie de informes contra Alvarado y los nexos que tenía con el narcotráfico. El diputado Carlos Del Frade aseguró que Bailaque fue "cómplice" del jefe narco, porque "se negó sistemáticamente a investigarlo" y "lo protegió durante casi 10 años".

También en 2013, el entonces diputado nacional Jorge Alvarez pidió al Consejo de la Magistratura que investigue al juez, ante la sospecha de que el magistrado beneficiaba a los criminales con "la constante fragmentación" de las causas por narcotráfico. A esa denuncia se sumaron las que realizaron el entonces senador radical Lisandro Enricoy Maximiliano Pullaro, que era diputado y hoy es gobernador, por irregularidades en la actuación de la justicia federal en el marco de causas por narcotráfico.

En ese momento había explotado la llamada guerra narco en Rosario y la Justicia Federal estaba ajena a lo que pasaba en la calle. La crisis comenzaba a generar una violencia nueva, extrema y hasta teatral, cuyos protagonistas eran distintos eslabones del narcotráfico local, como los miembros de la banda de Los Monos, Alvarado, el fallecido Luis Medina, entre otros.

Ante la urgencia de abordar la situación que había provocado un problema no solo de seguridad, sino político, la Justicia provincial comenzó a iniciar causas contra los narcos por asociación ilícita y homicidios. Las organizaciones narcos más importantes fueron condenadas primero en la Justicia provincial y después en el fuero federal.

Un ejemplo es la causa de Los Monos, que fue cuestionada por fiscales federales por la instrucción que llevó adelante el juez Juan Carlos Vienna, actualmente jubilado, que se inició en 2012 y terminó con fuertes condenas en abril de 2018.

### CIDH: avanza un planteo por la destitución de un juez de la Corte

JUSTICIA. Se trata de Moliné O'Connor, que fue removido hace 20 años

Eduardo Moliné O'Connor fue destituido de su cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia hace más de 20 años, pero ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) avanzó en un proceso iniciado por una demanda que sostuvo que, en aquella remoción, se violaron sus garantías y se lo destituyó arbitrariamente.

De acuerdo con fuentes del gobierno argentino, la CIDH emitió un informe favorable al planteo de Moliné O'Connor (que falleció en 2014) y sus abogados, y en un tono crítico con el proceso que se llevó adelante en su contra. Ese informe es confidencial -explicaron en la CIDH a LA NACION-, pero, según relató un funcionario argentino, le recomendó al país reparar integralmente las "violaciones de derechos" cometidas y adecuar la legislación interna haciendo las modificaciones que se requieran para hacer que los procesos sancionatorios contra los operadores de justicia cumplan los estándares necesarios.

La CIDH le dio al Estado argentino dos meses para informar las medidas adoptadas tendientes a cumplir con las recomendacio-

O'Connor fue vicepresidente de la Corte durante el gobierno de Carlos Menem, que lo designó en el tribunal en 1990, cuando logró que el Congreso aprobara la ampliación del máximo tribunal, de cincoa nueve jueces. Formó parte de la llamada "mayoría automática" que solía fallar en favor de Menem. En 2003 fue destituido, tras un juicio político impulsado por el gobierno de Néstor Kirchner. En junio de 2004, una Corte Suprema integrada por conjueces confirmó su remoción. Moliné O'Connor decidió entonces presentar una demanda contra la Argentina ante la CIDH, de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El mes pasado, tras emitir su informe, la CIDH se dirigió a los representantes de la demanda de Moliné para que informaran los "fundamentos con base en los cuales consideran que el caso debe ser remitido a la Corte" y sus "pretensiones en materia de reparaciones y costas".

La nota está firmada por Jorge Meza Flores, secretario ejecutivo adjunto para el Sistema de Peticiones, Casosy Soluciones Amistosas de la CIDH.

O'Connor fue destituido por el Senadoel3dediciembrede2003, por dos cargos relacionados con la causa Meller (vinculada a una negociación millonaria con las guías telefónicas): haber "legitimado judicialmente un proceso administrativo fraudulento" y haber "abdicado de manera arbitraria a su responsabilidad de efectuar el control de constitucionalidad en los términos del artículo 14 de la ley 48".

Votaron por removerlo 45 senadores de los 64 que estaban presentes: 36 del PJ, tres de la UCR. dos del Frente Cívico Jujeño, uno del Frente Cívico de Catamarca, uno del Frepaso, uno del Frente Grande y uno del Partido Liberal de Corrientes. •

# **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de Diego Cabot y José Luis Brea www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

### EL DOCUMENTO **QUE RECIBIÓ** EL DIRECTORIO

El llamado "staff report" consta de 110 páginas que repasan la coyuntura que atraviesa la Argentina

-3,5% Actividad

Es la caída del PBI proyectada para 2024; se espera un repunte en la segunda mitad del año

### La marcha de la economía | LA MIRADA EXTERNA

# El FMI alertó por el riesgo de una recesión larga y habló del fin del dólar exportador

En su informe reconoce una mejora, bajó la proyección de inflación y elevó a 3,5% la caída del PBI en 2024; en el Gobierno dejaron trascender que no se cambia el llamado mercado "blend"

### Rafael Mathus Ruiz

CORRESPONSAL EN EE.UU.

WASHINGTON.-El Fondo Monetario Internacional (FMI) empeoró su pronóstico para la economía al anticipar una caída del producto bruto interno (PBI) del 3,5% para este año (en consonancia con lo estimado por analistas locales en el REM) y recortó levemente sus proyecciones de inflación total para este año de 150 a 140 por ciento.

Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de que una recesión más prolongada de lo previsto pueda elevar las tensiones sociales y complicar el plan de estabilización. "La actual recesión económica podría prolongarse más y el proceso de desinflación podría resultar más persistente, provocando penurias prolongadas e intensificación de las tensiones sociales, incluso con el refuerzo del gasto social", indicó el informe del staff del Fondo que fue presentado ante el Directorio Ejecutivo del organismo la semana pasada para la aprobación de la 8ª revisión del programa con la Argentina.

Más allá del retoque en sus proyecciones para la Argentina, el staff sugirió que la economía ya tocó fondo al señalar que "varios indicadores" apuntan hacia una "posible estabilización" a partir de abril, incluidas mejoras en la confianza de los consumidores, un repunte del crédito privado y el consumo de cemento, además de una mejora de la cosecha del campo luego de la histórica seguía del año anterior.

El Fondo también recortó levemente su proyección de inflación respecto de la revisión anterior -la bajó de 150% anual para diciembre a 140 por ciento-y mantuvo sus pronósticos para 2025: un rebote de la actividad del 5% y una inflación anual del 45% a fin de año.

El informe del staff, difundido ayer en esta capital, ofrece el diagnóstico más amplio y abarcativo de los funcionarios del Fondo sobre el avance del programa y el estado de la economía argentina.

El trabajo incluyó un menú de asuntos pendientes y de advertencias, algunas de las cuales ya son habituales en los mensajes que han brindado las autoridades del Fondo Monetario sobre la Argentina.

El informe señaló que el Gobierno sigue comprometido con la eliminación del "cepo" y ofreció una hoja de ruta de medidas: primero, la eliminación del esquema de ex-



Javier Milei y Kristalina Georgieva, en la reciente cumbre del G-7, en Italia

portación preferencial -también llamado "dólar blend" o exportador, que permite el 20% de la liquidación de divisas a la cotización del dólar financiero-afines de este mes; luego, la eliminación del impuesto PAIS para fines de este año. Y, de manera más general, el Fondo dijo que se desarrolla "un marco para una flexibilización de los controles cambiarios" sujeto a las condiciones de la economía. Dicho marco, se prevé, estará listo para fines de julio.

Más tarde, el Gobierno se preocupó por desmentir la eliminación del "dólar blend", en un contexto en el que al Banco Central (BCRA) le cuesta sumar reservas por intervenciones sobre el mercado y porque las liquidaciones de la cosecha gruesa vienen demoradas.

La idea de la Casa Rosada fue Desafíos y riesgos elevados dejar claro que, por ahora, no hay fecha para definir el asunto. De hecho, hubo funcionarios argentinos dejaron trascender que "no se tocará". El encargado de salir al cruce de ante la publicación del organismo fue el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien utilizó la red social X (antes Twitter) para reflotar un tuit que publicó una semana atrás el ministro de Economía, Luis Ca-

puto. "Ante los infundados rumores, aclaramos con Santiago Bausili [presidente del BCRA], que en caso de que se apruebe la Ley Bases, la baja del impuesto PAIS no viene asociada a una devaluación. Tampoco se tocarán el 80/20 actual ni el crawling del 2% [la devaluación mensual que adoptó el dólar mayorista desde el 14 de diciembre]", decía la comunicación del ministro que ahora fue utilizada como contrafuego por su segundo.

El tema no es menor. Sucede que de terminar el sistema todo el complejo exportador argentino obtendría por sus ventas fuera de la Argentina un tipo de cambio menor al actual y más lejano a la cotización de los dólares financieros.

Al enumerar los riesgos del programa, el Fondo mencionó, en primer lugar, la posibilidad de que la recuperación demore en llegar, con un correlato en el agotamiento social causado por la crisis y el ajuste, y las complicaciones posteriores en la implementación del plan de estabilización.

Y, en segundo lugar, mencionó "mayores retrasos" en sacar del

Congreso el paquete fiscal de la Ley Bases, que fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero dado de baja por el Senado. Al respecto, el Fondo consideró "vital" la restitución del impuesto a las ganancias para los salarios más altos.

"Mayores retrasos en la obtención de la aprobación del Congreso de los paquetes fiscal y estructural también podrían obstaculizar los esfuerzos de estabilización y requerirían que se tomen fuertes medidas compensatorias bajo el control del Ejecutivo, según sea necesario, para asegurar todos los objetivos del programa. También deben continuar los esfuerzos para garantizar una distribución adecuada de la carga y generar consenso para la reforma, dado el frágil panorama social y político", señalaron los funcionarios del FMI.

Ya la semana anterior, la subdirectora gerente del Fondo, Gita Gopinath, quien presidió la reunión del board en la cual se aprobó la nueva revisión del programa con la Argentina, había dicho en un comunicado difundido en Washington que, no obstante los logros de los últimos meses, persisten "desequilibrios macroeconómicos y obstáculos al

crecimiento", y todavía queda por delante un proceso "con desafios", y deben fortalecerse las políticas para arraigar los avances alcanzados, al igual que seguir ampliando el apoyo politico y social a las reformas sin descuidar a los más vulnerables, un mensaje recurrente de Fondo.

Gopinath advirtió que los riesgos que enfrenta la economía argentina "siguen siendo elevados" y, por lo tanto, "la planificación de contingencias seguirá siendo fundamental". Y pidió específicamente aprobar la reforma de Ganancias.

"Se han logrado avances sustanciales en alcanzar el equilibrio fiscal y ahora se debe dar prioridad a seguir mejorando la calidad de la consolidación fiscal. Pero deben proseguir los esfuerzos para reformar el impuesto a las ganancias de las personas físicas, racionalizar los subsidiosygastostributariosyreforzarel control del gasto", puntualizó.

Advertencias y riesgos de lado, Gopinath y el staff indicaron que el programa sigue "firmemente encarrilado"-el Gobierno sobrecumplió todas las metas acordadas-, y volvieron a elogiar la determinación oficial para lograr cuatro meses consecutivos de superávit fiscal por primera vez en casi dos décadas.

Con ese logro en el espejo retrovisor, el Fondo dejó en claro que la prioridad principal, ahora, es fortalecer el ancla fiscal y mejorar la calidad del ajuste para arraigar el plan de estabilización.

### El plan monetario y el cepo

Además de ese objetivo, los técnicos del Fondo también le dieron la bienvenida a transición a un nuevo régimen monetario de "competencia de monedas", pero indicaron que "es necesario seguir trabajando para definir algunos de los fundamentos claves", a la vez que pidió una "comunicación coherente" sobre la política monetaria y cambiaria. "El staff apoya una eventual transición a un nuevo régimen con un ancla nominal firme donde los precios y la estabilidad financiera sigan siendo los principales objetivos del BCRA y donde los individuos sean libres de ahorrary realizar transacciones en las monedas de su elección. Sin embargo, se debe seguir trabajando para definir mejor el papel del Central en la gestión de la liquidez y salvaguardar la estabilidad del sector financiero, mientras que será esencial una comunicación más coherente sobre el nuevo régimen monetario y cambiario", indica.

Además, el Fondo sugirió una ley para fortalecer la independencia del BCRA-un anhelo añejo del organismo que ha encontrado poco eco en la realidad política del país-y consagrar el fin de la llamada "maquinita", la emisión para que el BCRA financie al Tesoro, principal pilar de la inflación en la Argentina.

En este un punto no parece haber discusiones con el Gobierno ya que es el presidente Javier Milei quien anunció reiteradamente que su idea es proponer un proyecto de ley para penara las autoridades del Ejecutivo que pidan asistencia del BCRA, a los funcionarios del organismo y a los legisladores nacionales que avalen esos pedidos. •

139,7%

Inflación

Es la inflación que espera el FMI para el año en curso; en el informe corrigió a la baja la suba ya que era de 150%.

45% Desaceleración

La octava revisión del programa del FMI con el país mantuvo en número de la inflación para 2025.

Crecimiento

Para el ejercicio que viene, los técnicos delorganismo esperan un fuerte repunte de la actividad económica (PBI).

3075

Millones de dólares

Es el monto de los vencimientos con el FMI en todo el año; los desembolsos prestos llegan a US\$1864 millones.

# Un ensayo sobre el tiempo (difícil) que Milei decidió atender

**EL ESCENARIO** 

Diego Cabot LA NACION

arece una paradoja. Hace unas semanas, el presidente Javier Milei era la portada de la prestigiosa revista Time. Los principales kioscos del planeta mostraban en uno de sus productos estrella la mirada de lobo del jefe traduce tiempo.

Más allá deque la humanidad lleva miles de años en un infructuoso esfuerzo por definirlo, el tiempo se hatornado una variable a mirar en la política económica argentina.

Hay bastante acuerdo entre la filosofía que fue San Agustín uno de los primeros que se dedicaron a pensar sobre el asunto. Hablaba de pasado, presente y futuro. Jorge Luis Borges, a su vez, contaba que la gran paradoja resulta definir qué es el presente, ya que para adelante y para atrás las referencias a lo hecho o a los planes que vendrán inmediatamente ensanchan el concepto. Utilizaba otras palabras, y un desarrollo sofisticado, claro está.

Justamente, las advertencias sobre el paso del tiempo son lo que recorre gran parte del análisis que el staff técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) le presentó al directorio, a propósito de la octava revisión del acuerdo. "La actual recesión económica podría prolongarse más y el proceso de desinflación podría resultar más persistente, provocando penurias prolongadas e intensificación de las tensiones sociales, incluso con el refuerzo del gasto social", dice, en uno de los párrafos principales, el extenso documento de 110 páginas.

La cuestión que plantea el organismo es, básicamente, la misma que se escucha en cuanta mesa de economistas, políticos, politólogos o funcionarios se arme: "Qué llega primero: el fin de la paciencia de una sociedad que mayoritariamente ha entregado un crédito al Gobierno o el principio de la reactivación". Una cuestión de tiempo que nadie se atreve a contestar.

Ese conflicto es el que el FMI plantea. Podrá decir el lector que el organismo solo mira planillas de cálculos desde unas oficinas en el centro de Washington. Sin embargo, desde su óptica, una recesión prolongada tendrá efecto en aquellas desalmadas casillas de la planilla. De hecho habla de tensiones sociales, aumento del gasto y, consiguientemente, la amenaza a los números fiscales.

No es la única referencia al tiempo. De hecho, Gita Gopinath, gerente del banco internacional, mira con atención la demora que hay en la aprobación de la Ley Bases y del paquete fiscal. "Mayores retrasos en la obtención de la aprobación

del Congreso de los paquetes fiscal y estructural también podrían obstaculizar los esfuerzos de estabilización y requerirían que se tomaran fuertes medidas compensatorias bajo el control del Ejecutivo", se lee en el trabajo.

El retraso en los tiempos del programa en el Parlamento argentino generará, según creen en el organismo, la obligación del Gobierno de compensar esos ingresos que no le del Estado. Time, en castellano, se fueron entregados por los legisladores, como Ganancias o Bienes Personales, por otros que saldrían de una mayor quita de subsidios o un alza de otros impuestos. El temor, claro, es que el fin de la paciencia llegue antes que la reactivación.

Ahora bien, si como dijo San Agustín reflexionar sobre el asunto es ir sobre el pasado, el presente y el futuro, pues el FMI también ha transcurrido ese camino.

Respecto de lo que se ha hecho, pues la nota es aprobada. Se habla de que la inflación bajó más rápido de lo previsto -corrigió las proyecciones de 150 a 139,7% para el año-, o que a partir de abril se aprecian "varios indicadores" que apuntan hacia una "posible estabilización". También refiere a que se lograron avances sustanciales en alcanzar el equilibrio fiscal.

Peor empiezan las advertencias

### Para el organismo, hay indicadores que apuntan a una estabilización en abril

cuando se pasa al futuro, ya que dice que "debe haber prioridad para mejorar aún más la calidad de la consolidación fiscal".

Ahora bien, dicho esto, cabe preguntarse qué pasa en el presente. Y esahí donde Javier Milei ahora atiene puesta la atención. Qué sería el presente cuando de política se habla. Imposible definirlo en una nota periodística, pero, a riesgo de torpeza, bien podría equiparase a la gestión, el arte de hacer aquí y ahora, de mover el Estado constantemente.

Ese punto es que el Milei intenta destrabar con varios movimientos políticos, con fuerte impacto en la economía. La salida del jefe de Gabinete Nicolás Possey el anuncio de Federico Sturzenegger como ministro son dos partes de un mismo plan: poner un mojón tras la salida de las leyes del Congreso y disponer de una administración diseñada para funcionar a otra velocidad.

Está claro que una advertencia sobre los tiempos cuando viene del principal acreedor del país no es para pasar por alto; sin embargo, es lo que varios le advierten al Gobierno. Lo bueno es que Milei parece haber tomado nota del asunto. Por ahora, a tiempo.

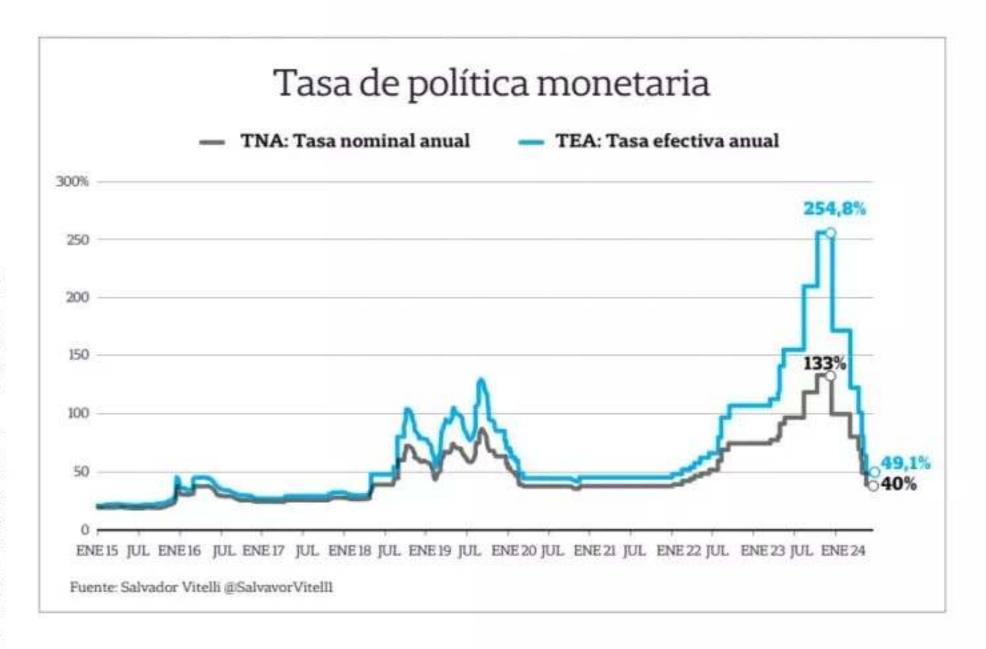

# La baja de la inflación impulsó a los bancos a subir la tasa del plazo fijo

Es para evitar más traspasos de ahorristas a las Lecap que emitió el Tesoro a tasas del 4,25% mensual

### Melisa Reinhold

LA NACION

"La época de la tasa real negativa culminó", proclamó el último miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo. Se trató de una estrategia que utilizó el Gobierno para sanear el balance del Banco Central (BCRA) y reducir la inflación en sus primeros seis meses de gestión, aunque también tuvo impacto sobre los ahorristas minoristas.

Lo dicho por el ministro está por verse, pero lo que si sucede es que algunos bancos, en los últimos días, empezaron a subir lentamente el rendimiento de los plazos fijos a 30 días (aunque no llegan siquiera a empardar la inflación), mientras que una nueva inversión despertó la demanda en pesos.

Los dichos de Caputo llegaron luego de que el Ministerio de Economía llevó a cabo una licitación de letras de capitalización (Lecap), en la cual solo se aceptaron las ofertas de compras de títulos porvencer en tres meses, con una tasa mínima de 4,25% mensual.

Un día después, el Indec dio a conocer que la inflación de mayo fue del 4,2%.

"Si la inflación de mayo fuera el techo de la inflación futura, las Lecap licitadas al 4,25% TEM [tasa efectiva mensual] brindarian una tasa real positiva en los próximos meses. Pero es probable una aceleración de la inflación headline en junio, lo que impulsaría nuevamente a terreno negativo las tasas de interés. Si, en cambio, miramos la inflación núcleo (fue del 3,7% en mayo), las chances de brindar una

tasa de interés positiva aumentan significativamente", explicaron los analistas de Delphos Investment.

De todos modos, esa primera señal que hizo el Gobierno alentó a los bancos a subir mínimamente el rendimiento de los plazos fijos en pesos, que tocaron mínimos a mediados de mayo pasado.

En ese entonces, el Banco Central redujo la tasa de interés de la política monetaria al 40% nominal anual (TNA), y las entidades financieras decidieron pagarles a los ahorristas minoristas una tasa hasta 13 puntos más abajo.

### Retoques al alza

Pero, en los últimos días, el Banco Santander elevó la tasa para los plazos fijos a 30 días de 28% a 31% nominal anual. Fueron tres puntos porcentuales más arriba.

Lo mismo sucedió con el Banco Macro, que subió la tasa de 30 a 33% de TNA. Mientras que el Banco Hipotecario incrementó la tasa del 31% a 34% anual; el BBVA, de 28% a 29,5% anual, y el Galicia, del 30 al 32% anual.

"Algunos bancos comenzaron lentamente a subir estos rendimientos, a partir de la referencia que representan hoy las tasas de las Lecap en el mercado. El BCRA recortó seis veces la tasa de la política monetaria en lo que va del gobierno de Javier Milei (era del 133% en diciembre). Las entidades privadas ya no tienen la obligación de pagar una tasa mínima, pero algunos bancos comenzaron a acotar este spread", dijo Ignacio Morales, analista de Wise Capital.

De todos modos, una tasa nominal anual del 34% representa un rendimiento efectivo mensual del 2,8%. Es decir, en mayo esta inversión perdió 1,4 puntos frente a la inflación. Esto también impacta sobre los fondos money market que ofrecen las billeteras digitales, ya

que estos instrumentos están constituidos mayormente por plazos fijos y cauciones.

Por esa razón, para atraer a los ahorristas que necesitan tener el dinero disponible en todo momento (liquidez inmediata), algunas sociedades de Bolsa empezaron a ofrecer fondos comunes de inversión que ajustan por Lecap.

Estas letras son emitidas por el Tesoro y fueron diseñadas para ofrecer un rendimiento fijo en un período determinado, generalmente en el corto plazo. Hoy rinden entre 3,2% y 4,2% mensual.

"Las Lecap han ganado notoriedad y han conformado, hasta ahora ausente en nuestro mercado, una curva de tasa fija en pesos. Si bien se encuentran por debajo de los niveles de inflación, se vuelven una alternativa superior a otros instrumentos como el plazo fijo o la caución. Deben ser el instrumento preponderante en el portafolio de quienes buscan maximizar el retorno de sus pesos de capital de trabajo o liquidez", consider ó Nicolás Max, director asset management de Criteria.

Para los analistas de Facimex Valores, la gran incógnita que pesa en el mercado es si el Gobierno subirá en las próximas semanas las tasas de interés. Sobre todo después de las declaraciones de Caputo y la perspectiva de que en junio la inflación rondará el 6% mensual por el descongelamiento tarifario.

"¿Subirán las tasas de interés nominales ante una inflación que acelera en junio? ¿O se trata de una declaración que mira la inflación núcleo con foco en el mediano plazo?", se preguntan.

"Son interrogantes importantes que hoy no tienen una respuesta por parte del equipo económico, pero ameritan mantener cierta cautela en la exposición a Lecap", cerraron.

# En lo que va del año, cayó 15,9% el consumo de carne vacuna

CRISIS. Según un relevamiento de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes, entre enero y mayo últimos se ubicó en el equivalente a 44 kilos por habitante por año



En mayo pasado, el precio de venta al público de la carne vacuna subió 3% en promedio, según el Ipcva

ARCHIVO

### Pilar Vazquez

LA NACION

En los primeros cinco meses del año el consumo de carne vacuna bajó un 15,9%, según datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra). La entidad alertó que esta tendencia podría agravarse si las condiciones macroeconómicas no mejoran en la segunda mitad de 2024. En rigor, el consumo por habitante se encuentra en el menor nivel de los últimos 14 años considerando el mes de mayo como medición.

"Con un poder adquisitivo tan reducido, la decisión no recae en el consumidor, sino en su bolsillo". afirmó Miguel Schiariti, presidente de Ciccra. El directivo dijo que un posible aumento en la oferta de carne en los próximos meses podría llevar a una reducción en los precios, lo que eventualmente estimularía un repunte en el consumo. Sin embargo, expresó que una baja

significativa en el consumo, como ahora, y en los precios, de darse el escenario previsto, podría desalentar a los productores a aumentar la oferta.

Ciccra reveló que el consumo aparente de carne vacuna por habitante en enero-mayo de 2024 se ubicó en el equivalente a 44 kilos por año, un 15,9% por debajo del promedio del mismo período de 2023. Por habitante se comió el equivalente a 8,3 kilos menos. De acuerdo con el reporte, en tanto, considerando datos de la producción obtenida y la exportación, en términos absolutos el consumo aparente se estimó en 860.100 toneladas de res con hueso, una caída del 14,9% respecto del año anterior, equivalente a 151.000 toneladas menos. "Dejando de lado los primeros cinco meses de 2020, esta fue la menor cantidad de las últimas tres décadas", precisó.

a la posibilidad de que se agrave, Schiariti comentó: "Todo depende

El consumo de mayo es el menor de los últimos 14 años para ese mes

Si la economía no mejora, podría haber otra baja en el indicador

de lo que ocurra con la macroeconomía. Si efectivamente en el segundo semestre se reactiva y los ingresos empiezan a mejorar, es posible que esto sea un piso. Pero si seguimos en una situación como la actual, con una demanda tan débil, eso no será un piso".

Señaló la importancia de consi-Al analizar este declive, y frente derar el ciclo de los animales que comenzaron a encerrarse entre marzo y abril, ya que implica que

permanezcan entre 100 y 120 días en corrales. "En julio empezaría a salir una cantidad más significativa de hacienda. En caso de que aumente esta oferta y el poder adquisitivo se mantenga como hasta ahora, es probable que los precios bajen, lo que podría impulsar ligeramente el consumo", dijo.

### Precios

Para Schiariti se debe tener en cuenta que con el valor de un kilo de carne de entre \$6000 y \$7000 se pueden comprar, al menos, tres kilos de pollo o dos kilos de cerdo. El mismo informe, basado en datos del índice de precios al consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA Indec), indicó que el precio del pollo entero fue el que menos aumentó, con un 1,3% más respecto del mes anterior. En contraste, los cortes vacunos, aunque contribuyeron al incremento general, mostraron una desaceleración en su crecimiento. con avances mensuales del 5,2% para la carne picada común, 3,1% para la paleta, 2,8% para el cuadril y 0,9% para la nalga.

No obstante, Ciccra destacó que "en el caso del rubro carnes y derivados la variación del precio promedio continuó siendo de las más bajas, con un alza de 2,5% mensual". Según los datos del Indec, el precio del kilo de asado se mantuvo estable entre abril y mayo, mientras que la caja de hamburguesas aumentó solo un 3,2% en el mismo periodo.

En tanto, de acuerdo con los datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), el precio promedio de la carne vacuna en mayo de 2024 se incrementó un 3% si se lo compara con la medición del mes anterior. Quedó 1,2 puntos porcentuales debajo de la inflación, que el mes anterior cerró en 4,2%. El precio promedio del kilo de carne vacuna fue de \$7373, mientras que el incremento anual fue de 283,07%.

En tanto, según el Ipcva, el precio del pollo fresco trepó el 4,7% respecto de abril 2024 y aumentó 249,1% en los últimos doce meses. Por su parte, el precio del pechito de cerdo varió un-0,9% con respecto al mes anterior y el 231,4% versus un año atrás en el AMBA.

Por otra parte, en el relevamiento que hace el Ipcva indicaron que en los puntos de venta que atienden en barrios de nivel socioeconómico alto los precios de la carne vacuna aumentaron el 3,2%. Mientras tanto, en los puntos que comercializan en un contexto de nivel socioeconómico medio, la suba fue de un 1,8%. Además, en aquellos que abastecen al nivel socioeconómico bajo, la carne se encareció un 4,7%.

Con respecto a las diferentes categorías de hacienda, la carne de novillito mostró variaciones en sus precios del 2,7%; la de novillo. 4,3%, y la de vaquillona y ternera, 2,7% en comparación a los precios de abril de 2024. En promedio, el precio de la categoría liviana de consumo minorista tuvo un aumento del 2,9% versus el precio del mes anterior.

El Ipcva señaló que las principales alzas en precios promedio durante el mes pasado se dieron en el lomo, con 5,2%; osobuco, con 4,9%, y colita de cuadril y cuadril, ambos con 4,7%. En cambio, los cortes con menores aumentos en sus precios fueron bola de lomo (1,3%), asado de tira (0,6%) y nalga (0,3%).

Por otro lado, en términos de producción, el informe de Ciccra detalló que entre enero y mayo de este año se produjeron aproximadamente 1,255 millones de toneladas de carne vacuna, un descenso del 7,8% contra el mismo lapso del año anterior.

### Remates

# **Judiciales**

El Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Civil Nº 47, a cargo del Dr. Juan Pablo Lorenzíni, Sec. única, a mi cargo, sito en Av- De Los Inmigrantes 1950, 4º piso, CABA, comunica por 2 días en el DIARIO LA NACIÓN que en autos caratulados: "ADMINISTRADORA HARAS DEL SUR III SA C/ SHANG, LI YUN S/EJECUCION DE EXPENSAS (expte. Nº 18522/2022) el Martillero Pipieri Pablo Leandro subastara, el día 2 de Julio de 2024, a las 11.15 en punto, en la sede de la Calle Jean Jaures 545, CABA el 100% de los derechos emergentes del boleto de compraventa suscripto por SHANG, LI YUN y JUAFRE S.A. en relación al lote 47 del Barrio Las Acacias (Nomenclatura Catastral: Circ.: VIII B; Fracción XLIV; Parcela: 36, partida 33154), "Club de Campo Haras del Sur III" ubicado en el km. 73 de la Autovía 2, Partido de Brandsen, Provincia de Buenos Aires. El lote que nos ocupa, se ubica en el sector de denominado "Barrio Las Acacias" y se lo puede identificar por su pilar; tiene un metraje aproximado de 1400m2, el cual se encuentra libre de ocupantes y de ocupación, da sobre calle pavimentada, y es limitado en su fondo por un canal de agua, que al momento de la constatación, estaba sin agua pues las compuertas estaban cerradas. El complejo se encuentra en excelente estado de mantenimiento, todas sus calles son pavimentadas, actualmente se alimenta con gas garrafa tipo "chancha" El Barrio cuenta con SUM, Spa, Piscina común, sector de canchas de futbol y tenis, cancha de golf, todo ello en funcionamiento y excelentes condiciones. La calle interna que como indique precedentemente, divide los complejos, nos lleva al centro comercial con el que cuenta el barrio, donde entre otras instalaciones hay un colegio, oficinas, consultorios y varios comercios. Quien resulte comprador deberá, en el acto de suscribir el boleto de compraventa, constituir domicilio dentro del radio de la capital federal, bajo apercibimiento de que las sucesivas providencias se le tendrán por notificadas en la forma y oportunidad previstas por el art 133cod. procesal. Tanto la base como el saldo de precio podrán ser cancelados al contado en Dolares billetes o en moneda nacional en la cantidad equivalente a la cotización del dólar "MEP" del día de la suscripción de los edictos de subasta. Se hace constar que no corresponde la compra en comisión y que no resultara procedente la compra por poder otorgado el mismo día de la subasta, ni la cesión del boleto de compraventa. En virtud de lo dispuesto por los arts. 1939 y 2050 del CCyCN en caso de no existir remanente de subasta el adquirente deberá hacer frente a las deudas que posea el inmueble en concepto de expensas, impuestos tasas y contribuciones, incluso anteriores a la toma de posesión. Deudas: Expensas: al 29/5/2024 \$4.690.144,05; Agua: No posee servicio ni red cloacal; Arba: Al 29/5 /2024 \$364.393,40; imp. Municipal: al 29/5/2024 \$335.740,30. - Para concurrir a los remates el público previamente deberá inscribirse a través de la web del Alto Tribunal (www.csjn.gov.ar) ingresando al link Oficina de Subastas -Tramites: turnos registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaures 545 Pb, Caba, con el formulario que indica el sitio aludido BASE: USS 16.000. SEÑA 30% Comison 3% Arancel: 0.25%. EXHIBICIÓN: los días 28 de Junio y 1 de Julio de 2024 de 14.30 a 16.30hs.- Buenos Aires, de Junio de 2024.- FEDERICO MATIAS MAROZZI, SECRETARIO DE JUZGADO



# Denuncian una invasión de termos "truchos" con un tipo de acero tóxico

ALERTA. Stanley y Lumilagro advirtieron sobre el ingreso de productos con la marca pirateada; vienen de China vía Bolivia

### Alfredo Sainz

LA NACION

Las dos empresas que dominan la venta de termos en el mercado argentino denunciaron una invasión deproductos "truchos", que son importados desde China e ingresan en forma ilegal en la Argentina, principalmente via Bolivia. La fabricante nacional Lumilagroy la firma local Grupo Mendizábal -que tiene la licencia de Stanley aquí-alertaron sobre una masiva entrada de termos falsificados que son producidos en China y que no solo violan la ley de patentes de marcas –en su inmensa mayoría son Stanley falsificados-,

sino que también ponen en peligro la salud de los consumidores, ya que están fabricados con un acero que puede contaminar el líquido que conservan en su envase.

Los termos pirateados que se están vendiendo en forma masiva en locales del barrio de Once y otras zonas del área metropolitana son fabricados en China con acero inoxidable-en el mejor de los casos-que no es material apto para el contacto con alimentos y bebidas. En la mayoría de los casos se trata de productos que se comercializan con la marca Stanley, que se convirtió en un verdadero ícono de consumo para muchos hogares argentinos, y la

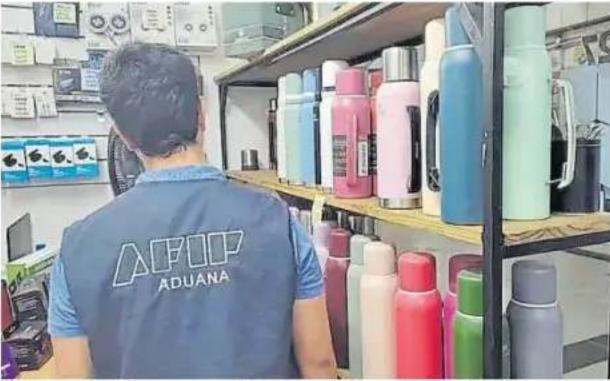

Un operativo de secuestro de termos de marcas "truchas"

ARCHIVO

mejor forma de identificarlos es el precio. Un termo original de Stanley no baja de los \$100.000, mientras que los truchos se pueden conseguir por \$20.000 o \$25.000.

Los termos truchos se fabrican en China y las empresas advierten que, según los análisis a los que someten los productos incautados, no cumplen con las normas de seguridad alimentaria y la obligación de ser fabricados con elacero 304, que contienen níquel en su fórmula. Para asegurar la inocuidad de los envases metálicos, los termos no deben contener más de 1% de impurezas constituidas por plomo, arsénico, cadmio, mercurio, antimonio y cobre considerados en

su conjunto, según los parámetros fijados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

"Como el níquel es costoso, los termos ilegales usan materia prima no adecuada, que tienen un valor en el mercado de unas dieza quince veces menos. Este acero 'tóxico' contiene materiales contaminantes en valores superiores a los permitidos, como plomo, cobre, arsénico y azufre, entre otros, que se transmiten por las altas temperaturas o por la acidez de los líquidos", explican en el grupo Mendizábal.

Elcircuitocomercial de los productos fabricados en China es complejo.

En la mayoría de los casos, la mercadería ingresa al continente a través de la zona franca de Iquique, en el norte de Chile. De ahí pasa a Bolivia y su destinofinales el mercado argentino, aunquetambién hay partidas queterminan en el sur de Brasil.

"Se da la paradoja de que el año pasado Bolivia importó casi 4 millones de unidades de termo de acero para una población de apenas 13 millones y en las que no se toma mate", explicaron en Lumilagro. "Y el precio al que ingresa también es llamativo. Cada termo ingresa a un valor de 61 centavos de dólar".

La elección de la Argentina como destino de los termos truchos no es casual. Junto a Uruguay y el sur de Brasil, son los mercados que lideran el uso de este tipo de productos, con una penetración en los hogares desproporcionada con los promedios de otras regiones.

En la Argentina se venden cerca de4millonesdetermosanivelanual y el mercado está liderado por Lumilagro, que controla cerca del 60%, mientras que los productos importados históricamente representaron un 30% del negocio y el otro 10% se distribuyó entre Peabody y otras marcas más chicas. En el sector siempre se jactaron de sobrellevar mejor las crisis que otros rubros, porque aún en tiempos de baja del consumo, la verba y los termos soportan mejor las recesiones. •

# clasificados

www.lanacion.com.ar

PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

CIRCULACIÓN NACIONAL

### Departamentos

Venta

Palermo

4 y más dorm.

C. Diaz y Sta. Fe Dueño piso 164m 1573668601

### Zonas de Turismo

Venta

Exterior

**Otros Uruguay** 

Montevideo Pocitos Rambla Vista playas yatch plazas recep 3 dor 2bfi 100m SUM vig D350M (+549) 116 135 2052



Compra

Alhajas, Arte y Antigüedades

Compra

Libros Antig Grabados Fotos Cuadros Libros Arte 4823-0247

### Muebles

### Compra

### Muebles

AKROPOLIS ANTIGUEDADES Compra todo / estilo y moderno 11-6889-0224 \*\* 4958-4582



Servicios

### Astrología y Tarot

Astrología

Abre caminos Unión parej Trab fuert Sol-Fabio 1153138635



### Edictos **Judiciales**

El Juzgado Nacional de PrimeraInstancia en lo Comercial Nº I, a cargo del Dr. Alberto D. Alemán, SecretariaNº 1, a cargo del Dr. Mariano Conde, sito en Av. Roque S. Peña 1211, piso 5º, de esta Ciudad de Buenos Aires, hace saber que allí tramita el procesocolectivo caratulado "Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensac/ Banco del Chubut S.A. s/ Ordinario", (Expediente Nº 56595/08), y que porsentencia confirmada el 27/12/2023 por la Sala "A" de la Excma. Cámara deApelaciones del Fuero, se ha condenado al Banco del Chubut S.A. a cesar para elfuturo el cobro de sumas en concepto de "riesgo contingente o de sobre-

### Edictos Judiciales

giro sinaprobación" respecto de los clientes y ex clientes cuentacorrentistas (personasfisicas y jurídicas -consumidores finales-) cuando éstos se excedan en lautilización del descubierto autorizado o giren en descubierto sin tener acuerdo(aprobación) en tal sentido, en la medida en que se haya cobrado esa comisióncuando se cubrió el sobregiro en el mismo día o cuando ese descubierto seprolongase más de un día y la percepción de esa comisión se reitere, osuperponga con el cobro de intereses por ese descubierto no autorizado. Asimismo, se lo ha condenado devolver las sumas indebidamente cobradas enconcepto de comisión por "riesgo contingente o de sobregiro sin aprobación respecto de los clientes cuenta correntistas que detenten el carácter de consumidores" cuando éstos se excedan en la utilización del descubiertoautorizado o giren en descubierto sin tener acuerdo (aprobación) en talsentido, en la medida en que se haya cobrado esa comisión cuando se cubrió elsobregiro en el mismo día o, cuando ese descubierto se prolongase más de un díay la percepción de esa comisión se reitere o superponga con el cobro de intereses por ese descubierto no autorizado.Ello, siempre que los consumidores hubiesen reclamado en los términos por laindebida percepción de todos esos conceptos e intereses, cobrados por laentidad bancaria demandada desde el año 2005. Ello, con más interesescalculados a la tasa activa percibida por el Banco de la Nación Argentina ensus operaciones de descuento a treinta (30) días, sobre las cifras quecorresponda devolver en cada caso desde la fecha de percepción de cada itemincausado y hasta su efectivo pago. Se hace saber que los clientes podránejercer su recla-

mo ante la entidad bancaria

dentro de los 120 días de efec-

tuadaesta publicación. El pre-

sente Edicto deberá publicarse

por cinco (5) días en eldiario La

Nación. Buenos Aires, de Mar-

zo de 2024 - Mariano Conde Se-





PARA PUBLICAR

011 6090 5555

Organizaciones sin fines de lucro

### Trabajo Voluntario

Pedido Comunicación, redes Para sumar valor en sus redes sociales y en su comunicación institucional, la Asociación Mujeres Microempresarias busca voluntarios para la tarea de Community Manager y comunicación institucional. La tarea incluye: control y edición de flyers y videos, diseñar, redactar y corregir textos institucio-nales, editar y actualizar los contenidos de su web. La asociación capacita y asesora a mujeres de bajos recursos de zonas rurales para desarrollar proyectos que lleven a su inde-pendencia económica. Más información y envío CV: María Cristina al 11-2371-5718, mail: mujeresmicroempresarias@

Recepcionistas Para la recepción de los pacientes que concurren a las consultas y para brindar turnos FUN-DALER, Fundación de Asma y Alergia, necesita la colaboración de voluntarios. Esta organización de la ciudad de Buenos Aires, se dedica a mejorar la calidad de vida de las personas con asma y alergias, realizando actividades educativas y asistenciales para los pacientes y sus familias. Para sumarte, comunicate con la Secretaria a los tels.: (011) 4300-4756, 4307-4050/1553; mail: secretaria@

fundaler org ar o dirigirse a Dr. E. Finochietto 894, CABA

### Familias de acogimiento Familias del Corazón brinda contención famíliar a niños/as en situación de vulnerabilidad social, trabajando el tránsito hacia la reinserción familiar o la adopción. Convoca a familias con hijos mayores de 4 años, que residan en la zona norte de GBA y que no esten inscriptas en los registros de adopción, para albergar transitoriamente en sus hogares a niños/as de 0 a 24 meses, hasta que se resuelva la instancia judicial. Para más información comunicate al 15-5940-8019, via mail: familiasdelcorazon@ yahoo.com.ar. Conocelos en IG:

@familiasdelcorazon

Voluntarios coro Convocan a voluntarios con o sin conocimientos de música, de todas las edades y voces para formar parte del Coro para hospitales de niños del grupo F.E.A.M.Ho. Esta asociación brinda talleres gratuitos de ar-te y música a chicos que se en-cuentran en hospitales pediátricos de la ciudad de Buenos Aires y a sus familias, también a los que se encuentran con in-ternación domiciliaria. Ofrece la posibilidad de iniciarlos en su formación artística profesional. Para más información, comunicate al cel.: 15-2567-1344,

mail: profesoresnacionales@

Salud

Pedido

Televisores

Necesitan televisores en buen

lugares de resinserción para

que las pacientes del Hospital

ves cuenten con un tiempo

Neuropsiquiatrico José A. Este-

agradable de entrenimiento y

de acceso a la actualidad. La

Asociación Cooperadora del

Hospital Neuropsiquiátrico Jo-sé A. Esteves de Lomas de Za-

tiene como misión promover el

óptimo funcionamiento de los

servicios que preste el hospital, apoyando su labor. Si podes

ayudar comunicate con Mario al: 15-5024-9892, por mail:

mariokupfer@gmail.com

mora, Pcia, de Buenos Aires,

estado para equipar las salas o

Niñez y adolescencia

### Pedido

Reconstruir hogar El Hogar La Casita del Milagro de Fundación Juguernos y Caminemos Juntos se vio afectado por un incendio, para reacondicionarlo y que los niños puedan volver, reciben donaciones de pañales y leche en R. Caamaño 662, Villa Rosa, Local 59. (de 9 a 21 hs.). Colchones y muebles en Sgo. del Estero 65, Pilar centro; previo coordinar la entrega al WhatsApp 11-2743-3141 (Yoli) También necesitan comprar materiales de construcción. Único alias para donar: MIA-YUDASUMA. Más información al mail: info@fundacionjugue mosycaminemosjuntos.org.ar. IG: @fjuguemosycaminemosjuntos

Utiles escolares Para los 200 chicos y chicas que concurren a la Casa de los Niños en la Fundación Pelota de Trapo, Avellaneda, Buenos Aires, necesitan: hojas rayadas y cuadriculadas, biromes, lápices negros y de colores, gomas, carpetas nro. 3, cuadernos tapa dura, adhesivo escolar, tijeritas y cartucheras. Esta Fundación acompaña a chicos de 1 a 13 años en situación de vulnerabilidad, les ofrece a través de sus programas desayuno, almuerzo y merienda, actividades re-creativas, deportivas, apoyo escolar y atención pediátrica. Pa-ra ayudar: II-3374-9357 (Silvana), mail: pelotadetrapo@ pelotadetrapo.org.ar

### Educación

Pedido

Heladera o freezer Para el equipamiento del come-dor de la Escuela 1-364 Dr. José Ceferino Palma en Estancia Las Cuevas, Tupungato, Mendoza, necesitan un freezer o heladera en muy buen estado. Esta escuela rural de frontera recibe a 34 alumnos de nivel inicial y primario a los que ofrece desayuno, almuerzo y merienda. Si podes ayudar comunicate con la Prof. Selva al (02622) 468-828, mail: dge1364@ mendoza edu ar o con Bibiana, colaboradora, al mail: bibiana.ruibal@gmail.com

### Ayuda Asistencial

Pedido

Alimentos Amigos en el Camino asiste y acompaña a 1200 personas en situación de calle. Te invita a donar arroz parboil, pure de tomates y legumbres para preparar los alimentos que entregan durante sus recorridas noctur-nas por la ciudad de Buenos Aires. Si podés colaborar comuni-cate al 11 3910 2998 (WhatsApp). Conocelos en IG: @amigosenelcamino y FB: @Amigosenelcamino Pagina

Art. aseo personal Para las personas que concu-rren al Centro de Integración Social Hogar Brochero y a la posada de convalecientes Loyola de Fundación Camino a ericó, necesitan artículos de aseo personal, como jabón, so-brecitos individuales de sham-poo, desodorantes o talco.La fundación con sede en Florida, Buenos Aires, acompaña a per-sonas en situación de calle para recuperar y encaminar sus tra-zos de vida, mediante espacios de encuentro, amparo, escucha y contención. Si querés colaborar escribí a: elcaminoajerico @gmail.com .Conocelos en IG: ocaminoajerico

Celular, notebook Para comunicarse con las familas asistidas y para la Red de Contención Psicosocial donde atienden a personas que pasan por estados de depresión o son victimas de violencia de género y abuso, Redes Institucionales Solidarias necesita un celular, notebook o PC. Esta asociación de I. Casanova, Buenos Aires, ayuda a comedores comunitarios, brinda programas de ca-pacitación, desarrollo y contención psicológica a través de asistencia directa o talleres en instituciones de La Matanza. Para ayudar comunicate con Gloria al: 11-3693-0251, mail: gloduartepsiq@gmail.com

### Recreacion

Pedido

Pelotas, redes, conos Para las clases de fútbol infantil que ofrecen en el Centro de Fomento Cultural y Deportivo Juventud Zona Sur, necesitan: pelotas, redes, arcos fútbol 7, camisetas, botines, conos, pecheras y demás artículos deportivos. Este centro ubicado en los Altos de San Lorenzo, ciudad de La Plata, Buenos Aires, es un punto encuentro para la comunidad del barrio, brindando diferentes propuestas sociales, deportivas y culturales accesi-ble a todos. Si podés colaborar comunicate con Lucas al mail clubjuventudzonasur@

# **SOCIEDAD**

Edición de hoy a cargo de **Ángeles Castro** www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar EN PALABRAS DE LOS PROTAGONISTAS Gonzalo Arauz

PADRE

"Tenemos que ser muchos para que ninguno termine teniendo que darle un celular a su hijo para que no se quede afuera"

Preocupados por el impacto de las plataformas en la salud mental de los chicos, los padres empiezan a tejer vínculos y generan acuerdos para regular el uso de celulares con conexión a internet

# Familias en vilo. Las estrategias para que sus hijos pasen menos tiempo en las redes

Texto Evangelina Himitian | Foto Alejandro Guyot

I tema es que no tenemos que ser uno solo. Tenemos que ser muchos para que ninguno termine teniendo que darle un celular a su hijo para que no se quede afuera". Así planteó Gonzalo Arauz ese dilema que lo estaba aquejando desde que su hijo de 8 años le preguntó cuándo iba a tener un teléfono. Hacía un tiempoque Gonzalo, que es licenciado en Administración de Empresas, venía siguiendo al psicólogo norteamericano Jonathan Haidt, que en febrero publicó su libro The Anxious Generation (La generación ansiosa). ¿Será cierto que las redes sociales son la causa detrás de la epidemia de trastornos psíquicos de la adolescencia?

El libro de Haidt postula que quienes iniciaron su adolescencia en los años en los que se masificó el acceso a celulares con conectividad 24 por 7 se convirtieron en una generación sin tolerancia a la frustración, con constantes problemas de ánimo y crisis de ansiedad e incapacidad de aburrirse, casi siempre mirando el mundo como eso que aparece por encima de la pantalla de su celular. Justamente, en la película Intensamente 2, una de las nuevas emociones que aparecen es Ennui, que significa aburrimiento en francés y está representada por una adolescente que siempre está echada en un sillón mirando su celular.

En línea con lo que sucede en el mundo, donde crece el temor por el impacto de las redes sociales en la salud mental de los chicos, LA NACION presenta esta primera nota de una serie sobre los dilemas que enfrentan las familias.

¿Y si postergamos la edad del primer teléfono? ¿Y si les damos uno que no tenga acceso a internet ni a redes, que solo llame y mande SMS? A Gonzalo estas preguntas le quedaron dando vueltas, sobre todo cuando se enteró de que, unas semanas después de la salida del libro, dos madres británicas con la misma inquietud que él habían lanzado una propuesta que en cuestión de horas se había hecho viral: ponerse de acuerdo entre los padres

para cambiar la norma social sobre el momento en el que se incorporan sus hijos al mundo de los celulares y de las redes. Ponerse de acuerdo, esa era la clave. Unas horas después, el grupo de WhatsApp de estas madres colapsó y llegó al límite de los 1000 miembros. Entonces, sabiendo que habían dado con un tema que importaba, armaron una página, la llamaron Smartphone Free Childhood (infancia libre de smartphones) y propusieron que los grupos se armaran con alcance local, si era posible de cada colegio. En pocos días, ya había más de 60 grupos en Gran Bretaña y después comenzaron a sumarse otros en todo el mundo.

Uno de ellos es el que armó Gonzalo con otros padres del Bede's Grammar School, el colegio bilingüe de Garín al que concurre su hi-

### Una alternativa es darles "teléfonos kosher", es decir, sin acceso a internet ni a WhatsApp

jo. Mandó un mensaje al grupo de madresy padres contando su idea. Y pronto llegaron los ecos. Hubo quienes no estuvieron de acuerdo, pero, a dos meses de hacer su propuesta, unas 120 familias de esa comunidad se sumaron y firmaron un convenio que implica esperar hasta los 14 años para darles un celular a sus hijos y hasta los 16 para dejarlos usar redes sociales. "Es increíble, pero el comprometerte te hace saber que no estás solo", dice Gonzalo.

Los padres que decidieron participar de la iniciativa comenzaron a reunirse los viernes para pensar cómo hacerla realidad. Como el mensaje se reenvió hasta volverse viral, armaron la página www.manoslibresorg.com.ar, que es la versión local del movimiento británico. Y ya hay otras escuelas en las que se están organizando. ¿Qué proponen? Correr la edad del primer celular, como plantea Haidt, posponer la vida en redes sociales y que el primer dispositivo sea un teléfono que solo sirva para llamadas y mandar mensajes, tal como impulsa el grupo global.

La gran pregunta, que desvela a los que se reúnen los viernes, es cómo hacer para desprender a los adolescentes que hoy ya tienen celulares y pasan horas frente a la pantalla para cambiárselos por un dispositivo analógico. Ese parece el mayor desafío.

Loli Larguía es una de las madres involucradas en este proyecto y tiene tres hijos, de 15, 13 y 7 años. "No es sencillo. Para el más chico me imagino que va a ser más fácil, me llena de esperanzas. Para los más grandes es un plan intermedio que implica no llevar los celulares al colegio, no cargarlos en el cuarto y, si hacemos un plan familiar o estamos en la mesa, no hay teléfonos. Fuera de esas restricciones, tienen una hora diaria de tiempo en pantalla", cuenta Loli. Al principio, sus hijos estaban furiosos con ella. "Después fueron entendiendo. El más grande me decía que tenía dislexia. Nos dimos cuenta de que no, sino que tenía un exceso de tiempo en pantallas. Ahora, todo funciona mejor", apunta.

Hace poco fue el cumpleaños de su hija del medio. Le rogó que no lo hiciera, pero Loli lo hizo igual. Les mandó mensajes a las madres para pedirles que las chicas no llevaran el celular al festejo. Y si alguna lo llevaba, lo tenía que dejar en una cajita. Para compensar esa falta de no tener el teléfono en la mano, Loli les ofreció un mazo de cartas a cada una. "Se olvidaron por completo del celular, se pusieron a jugar y la pasaron genial. Cuesta, pero hay que animarse", señala.

Florencia Colela tiene seis hijos de entre 2 y 14 años –las dos mayores con celular– y es otra de las madres con hijos adolescentes que se sumaron a la iniciativa de Manos Libres. "Sentir que no estoy sola en esto me da el aval para decirles a mis hijos: 'Bueno, sí, yo en otro momento te lo di, pero ahora no te lo dejo tener todo el tiempo. Es porque medi cuenta de que no te hace bien", detalla.

Desde que el libro de Haidt se con-

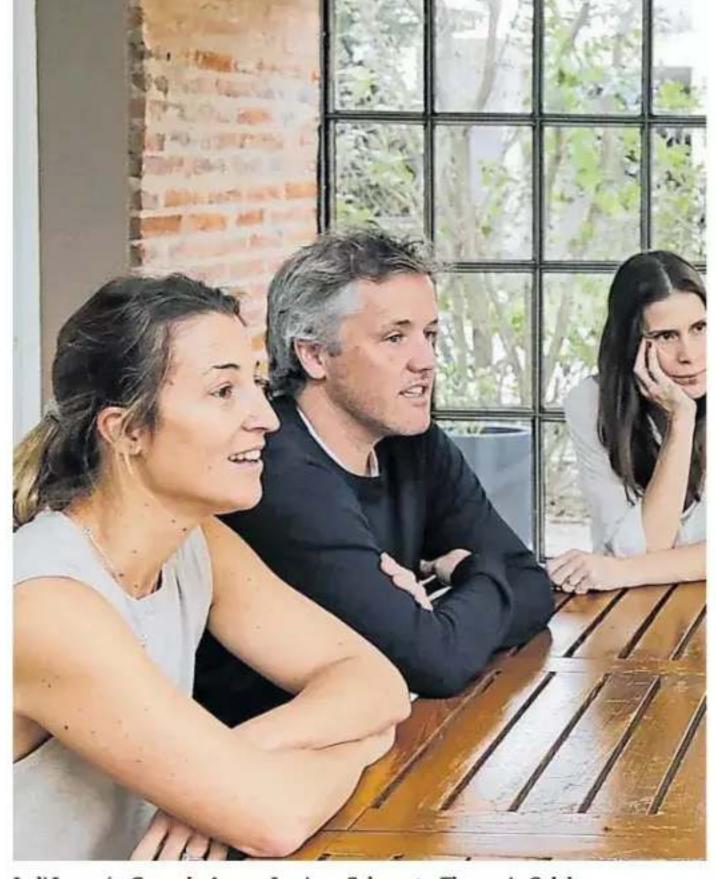

Loli Larguía, Gonzalo Arauz, Luciana Schwartz, Florencia Colela, Javier Leveratto y Elena Griolli

virtió en best seller, miles de padres en todo el mundo decidieron tomar medidas. La idea ya se venía gestando, también cuando se conoció el libro de la periodista norteamericana Abigail Shrier Bad Therapy (Mala terapia), que apunta a que el estilo de crianza amable y las terapias y el abordaje psicoemocional—que signaron la educación en los últimos años—en lugar de ayudar al desarrollo de los niños los está enfermando. También Shrier señaló a los celulares y a las redes.

### Teléfonos kosher

En una entrevista, cuando le preguntaron cómo aplicaba esto con sus propios hijos, contó que el mayor estaba entrando en la secundaria y que ella y su marido habían pensado en darle un "teléfono kosher".

Los teléfonos kosher se llamanasí porque son los que utilizan las comunidades ultraortodoxas judías, en Israel y en otras partes del mundo, ya que no tienen redes sociales, ni WhatsApp, ni acceso a internet. Solo permiten enviar SMS y hacer llamadas. Son los teléfonos analógicos, esos que están guardados por años en los cajones de las casas o se convirtieron en juguetes.

Florencia y Loli son algunas de las madres que ya comenzaron a investigar por los teléfonos analógicos. ¿Se venden? ¿Funcionan si se les pone un chip? Las respuestas hasta ahora no fueron muy favorables; las compañías les explicaron que hay pocos en el mercado, la mayoría los usan operarios de empresas que quieren darles línea sin acceso a internet y también que quedan algunos en manos de personas mayores.

"Me alegró mucho saber que

otros padres piensan como yo, que si retrasaban o acotaban el uso del celular, les alargaban la infancia a sus hijos", expresa Florencia. "Cuando están frente al teléfono, sentís que los perdés un poco. Que todo cuesta más: que bajen a comer, que te escuchen, que interactúen", agrega. Desde que se sumó, puso una norma: las pantallas -y esto vale para los más chicos-solo se usan cuando bajó el sol, después de bañarse y antes de cenar. Eso, en promedio, resulta ser una hora diaria. "Hay veces en que los más chicos a la tarde me dicen: 'Si me baño ahora, ¿puedo ver la tele? Estoy aburrido'. Y les digo que no. Si nunca se aburren, no se les ocurren esas grandes ideas que tienen que tener los chicos", afirma.

"Los primeros días, mis hijos mayores, enojados, sobreactuaban un poco. Se pusieron a hacerle barcos de papel al más chico, como cargándome a mí, pero al final se terminaron enganchando de verdad y se divirtieron. Lograr ese momento en el que se olviden del celular es increíble. En un cumple o estando con amigos. Es difícil y como padre lo otro es más fácil, pero vale la pena", relata Loli.

"La clave es cambiar la norma social, a partir de qué edad decidimos darles celulares a nuestros hijos. Si lo hacemos aisladamente, no sirve. Por eso, tenemos que generar una comunidad. Los datos que hay a nivel global de aumentos de intentos de suicidios en adolescentes, la sensación de soledad, el grooming, el bullying, la depresión por estar expuestos a imágenes corporales que no son reales, el acoso muestran que muchos de estos son proLA NACION | MARTES 18 DE JUNIO DE 2024 SOCIEDAD | 21

### Loli Larguía

MADRE

"Lograr ese momento en el que se olvidan del celular es increíble. Es difícil y como padre lo otro es más fácil, pero vale la pena"

### Florencia Colela

MADRE

"Me alegró mucho saber que otros padres pensaban como yo, que si acotaban el uso del celular les alargaban la infancia a sus hijos"

### Tili Peña **PSICÓLOGA**

"No creo que haya que prohibirles usar el celular, sino enseñarles a usarlo responsablemente. Poner límites está bien"

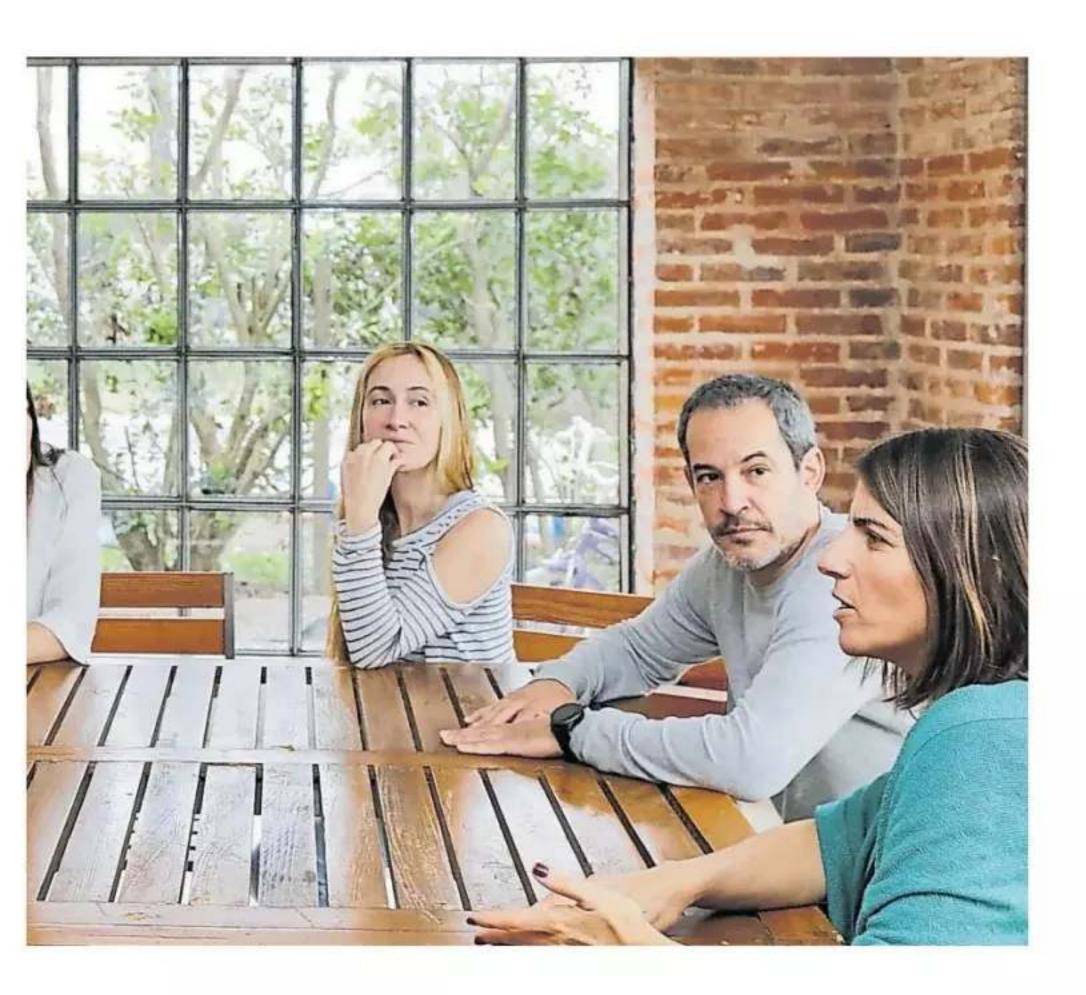

blemas que usan como puerta de entrada el celular", dice Gonzalo.

Tili Peña es psicóloga y es conocida en el mundo de los colegios porque da talleres para abordar lo que significa quedar atrapados en el celular y las redes. Tiene su página@Tanconectados, desde la que ofrece talleres para chicos y para padres. Además, como madre de tres hijos en una franja adolescente, es bien sabido que en la casa de Tili, cuando llegaban los amigos de sus hijos se instrumentaba la cajita de los teléfonos de las visitas. "Ahora, con el de 14 y la de 17 es muy difícil. Pero suelo sugerir, por ejemplo, que para las pijamadas de chicos de 11 o 12 años los padres acuerden antes no mandar celulares o les pidan a sus hijos que se los den al adulto responsable cuando se va a dormir. A veces, como adulto cuesta tomar esa decisión, pero es necesario porque los chicos sienten que uno los está cuidando. No creo que haya que prohibirles usar el celular, sino enseñarles a usarlo responsablemente. Poner los límites está bien", describe.

### Visualizar los peligros

Los talleres de Tili funcionaron en muchos colegios como una apertura de mente para que los adolescentes visualicen los peligros a los que se exponen y que muchas veces resultan invisibles. En los talleres, explica, se hacen tres o cuatro juegos. Uno de ellos implica colocarse una máscara y tener una conversación con otro sin verse las caras, siguiendo una consigna. Por ejemplo, "contame la última vez que te sentiste feliz". Después, se repite sin las máscaras y los chicos descubren

cuán distinto es decirse las cosas cara a cara o a través de una máscara o una pantalla, indica Tili.

"No creo que la solución sea prohibir los teléfonos. Me parece contraproducente. Tenemos que saber que la realidad de hoy, con sus múltiples dimensiones, hace que el celular sea parte de la vida de los chicos y un elemento clave en su sociabilidad. Es la plaza, el club, el boliche, de otra época. Pero eso no significa que los padres tengan que dejarlos solos y sin recursos en ese mundo. Hoy, las estadísticas hablan de que los chicos pasan unas nueve horas diarias frente a las pantallas. Pero si dedicaran esa cantidad de horas a leer un libro también sería un problema, porque el tema es la falta de diversificación de bienes culturales. Tenemos que empoderarlos, enseñarles a ser ciudadanos digitales, a desarrollar mecanismos de protegerse a ellos mismos, de regularse. A poder ser autocríticos del tiempo que pasaron y cómo pueden limitarlo, pero para hacer otra cosa que les guste tanto o más", explica Roxana Morduchowicz, magister en comunicación por la Universidad de París y consultora de la Unesco en adolescencia y pantallas.

En su libro Ciudadanía digital, Morduchowicz dice que, lejos de idealizar un mundo sin smartphones como existía en nuestra infancia, los padres deberíamos involucrarnos activamente y conocer qué hacen los chicos en internet. "Muy pocos padres les preguntan a sus hijos qué hiciste hoyen TikToko con quién hablaste en Instagram. Ahi habilitamos hablar de ese mundo que ellos habi-

tan. Ahí también rigen las normas que ponemos en casa, como 'acá nadie mira sitios de pornografía' o 'no hacemos compras online sin autorización ni usamos sitios de apuestas', entre otras cosas. Prohibir no sirve, postergar solo demora la entrada en la edad adolescente. Lo mejor es enseñar y establecer límites claros. Y, después, los adultos tenemos que ser los primeros en cumplirlos", agrega.

Marcela Waisman es psicóloga especialista en adolescencia y cuenta que, por estos días, el impacto de la vida digital en la salud emocional de los adolescentes es enorme. Tanto por la sobreexposición a ciertos estereotipos como por el problema de las apuestas online. "Esto es relativamente nuevo. porque hasta hace poco los adolescentes no tenían una billetera virtual en su teléfono", apunta.

"Pero no creo que sirva prohibir. Más que preguntarnos cuántas horas pasa un chico frente al celular, debemos preguntarnos qué cosas deja de hacer, de qué cosas se priva por estar metido en el celular. Tenemos una cultura de la gratificación inmediata que no es real. La gratificación real es aquella que nos deja algo, que implica esfuerzo. En cambio, lo que podemos hacer sentados frente a una pantalla no nos deja nada y después nos produce una sensación de vacío. Todos sabemos dónde gastar la energía, pero pocos dónde comprarla. ¿Cuáles son aquellas actividades a las que vamos sin ganas y volvemos con ganas? El gimnasio, un viaje, encuentro con amigos, ser parte de un proyecto. A esas cosas hay que apostar", sugiere.

# Ofensiva oficial en EE.UU. para que las redes lleven etiquetas de advertencia

La máxima autoridad de Salud anticipó que pedirá al Congreso que exija a las plataformas alertar de los daños que su uso puede causar

### Ellen Barry

THE NEW YORK TIMES

NUEVA YORK.-El máximo funcionario de salud de Estados Unidos, el médico Vivek Murthy, anunció ayer que impulsará un pedido para que las redes sociales coloquen una etiqueta advirtiéndoles a los padres que el uso de esas plataformas puede dañar la salud mental de los adolescentes.

Las etiquetas de advertencia -como las que aparecen en los paquetes de cigarrillos o las bebidas alcohólicas—son una de las herramientas más poderosas de las que dispone el cirujano general de Estados Unidos, pero Murthy no puede imponerlas unilateralmente: la medida debe ser aprobada por el Congreso. Hasta el momento, su proyecto de ley no ha ingresado en ninguna de las dos cámaras.

La etiqueta de advertencia les enviaría a los padres el potente mensaje de que "no está demostrado que las redes sociales sean seguras para la salud", escribió Murthy en una columna de opinión publicada en The New York Times.

En su artículo, Murthy equipara los efectos de las redes sociales en niños y adolescentes con los riesgos para la salud pública que entrañan los incidentes de tránsito y los contaminantes alimentarios.

"¿Por qué no hemos reaccionado ante los daños que provocan las redes sociales, cuando son tan urgentes y generalizados como los que entrañan los automóviles, avionesoalimentos inseguros? – se pregunta-. Esos daños no responden a una falta de voluntad o a errores decrianza de los padres: son consecuencia de dar acceso a una poderosa tecnología sin las adecuadas medidas de seguridad, transparencia y responsabilidad".

Murthy cita una investigación que muestra que los adolescentes que pasan más de tres horas al día en las redes sociales enfrentan un riesgo significativamente mayor de desarrollar problemas de salud mental, y que el 46% de los adolescentes dicen que las redes sociales los hacían sentir peor con respecto de su apariencia corporal.

En una entrevista del mes pasado, Murthy dijo que los jóvenes repiten insistentemente que "no pueden salir de las plataformas" y que muchas veces descubren haber pasado horas en las redes cuando su intención inicial era simplemente revisar sus mensajes.

"Las plataformas están diseñadas para maximizar el tiempo que todos les dedicamos-dijo Murthy-. Una cosa es hacérselo a un adulto y otra cosa es hacérselo a un niño, que todavía no terminó de desarrollar su control de los impulsos y cuyo cerebro se encuentra en una fase delicada del desarrollo".

Las experiencias pasadas indican que las etiquetas de advertencia tienen efectos significativos en el comportamiento social. En 1965, después de un histórico informe del entonces cirujano general, el Congreso norteamericano votó a favor de exigir que todos los paquetes de cigarrillos distribuidos en Estados Unidos llevaran una advertencia de que su consumo "puede ser perju-

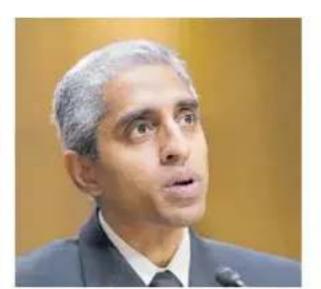

Vivek Murthy

dicial para la salud".

Fue el comienzo de una disminución del tabaquismo que ya lleva 50 años: cuando aparecieron las etiquetas de advertencia, alrededor del 42% de los adultos norteamericanos fumaban cigarrillos a diario; para 2021, esa proporción había caído al 11,5%.

Los investigadores siguen debatiendo acaloradamente si las redes sociales están detrás de la actual crisis de salud mental de niños y adolescentes. En su nuevo libro, The Anxious Generation (La generación ansiosa), el psicólogo Jonathan Haidt marca el punto de inflexión en 2007, con el lanzamiento del iPhone de Apple, a partir del cual se registró un exponencial aumento de comportamientos suicidas y cuadros de desesperación.

Otros expertos dicen que si bien el auge de las redes sociales coincidió con una disminución del bienestar mental, no hay evidencia de causalidad entre ambos fenómenos, y apuntan a otros factores, como problemas económicos, el aislamiento social, el racismo, las masacres escolares y la crisis del consumo de opioides.

### Advertencias previas

Hace mucho tiempo que Murthy señala a las redes sociales como un riesgo para la salud. En mayo de 2023, emitió un aviso donde advertía que "hay amplios indicadores de que las redes sociales también pueden entrañar un profundo riesgo de daño para la salud mental y el bienestar de niños y adolescentes".

En esa declaración, Murthy reconocía que los efectos de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes todavía no estaban del todo claros. Las investigaciones sugieren que el uso de las plataformas reporta tanto riesgos como beneficios, ya que brinda una sensación de comunidad a muchos jóvenes que de otro modo se sentirían marginados.

Sin embargo, Murthy instaba a los padres a empezar de inmediato a poner límites en el uso de las redes sociales por parte de sus hijos y a no permitir el uso de dispositivos durante las comidas.

"Una de las lecciones más importantes que aprendi en la Facultad de Medicina es que frente a una emergencia no podemos darnos el lujo de esperar hasta tener información perfecta -dice Murthy en su artículo-. En esos casos, se evalúan los datos disponibles, se aplica el mejor criterio y se actúa con celeridad". .

Traducción de Jaime Arrambide

22 | SOCIEDAD | MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

# Rechazan el uso descalificativo de palabras asociadas a la salud mental

COMUNICADO. La Asociación Argentina de Psiquiatras cuestionó dichos de Grabois y de una senadora; valerse de esos términos, dicen, estigmatiza a pacientes y familiares

### Fabiola Czubaj

LA NACION

La asociación profesional que nuclea a los psiquiatras en el país emitió un comunicado ayer en el que rechaza que dirigentes políticos utilicen los problemas de salud mental o los hospitales especializados donde se atiende a la población para referirse a opositores o criticar medidas, sin pensar en el efecto que puedan tener esas palabras en pacientes, familiares y profesionales.

La posición de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP), entidad que desde hace tiempo rechaza ese tipo de manifestaciones públicas, surgió luego de que la semana pasada se sucedieran los dichos de una senadora sobre las limitaciones que tiene un "enfermo mental" para trabajar—en ese caso era para ocupar un cargo público y de un excandidato presidencial que recurrió a la comparación con "una sala del Borda" al hablar de la conducción del Poder Ejecutivo.

"Con preocupación seguimos escuchando que dirigentes políticos se refieren a otros haciendo referencia a que padecen problemas en la salud mental o, también, a las instituciones que se dedican a asistir a personas que padecen enfermedades mentales, como es el Hospital José T. Borda", señala el comunicado de la AAP, que firma su presidente, Ricardo Corral, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires.

El texto-que recuerda que justamente por su alta prevalencia las enfermedades mentales "son la principal causa de discapacidad, dolor y sufrimiento no solo en la Argentina, sinoen todo el mundo"plantea que "las personas que las padecen y sus familias se ven aún más estigmatizadas con este tipo de manifestaciones de personalidades reconocidas que las usan como insultos y agresiones o falacias ad hominem y que cobran estado público con gran difusión en los medios escritos, radio, televisión e, inclusive, las redes sociales".

La AAP también extiende la carga de ese "estigma y discriminación" a las instituciones y los profesionales que asisten tanto a los pacientes como a sus familias, que no siempre pueden acceder en tiempo y forma a los servicios que necesitan por la falta de actualización de las políticas públicas y las normas orientadas a la respuesta en salud mental a lo largo del país.

"A esto –plantean– llamamos doble estigma; es decir, hacia las personas que padecen enfermedades mentales y las instituciones y los profesionales que se ocupan de tratarlas, asistirlas y acompañarlas. La AAP viene advirtiendo desde hace mucho tiempo de esta situación, por lo que realiza activi-

dades de educación y concientización hacia la sociedad".

La entidad ya respaldó hace dos años la guía Las palabras importan para erradicar los mitos más comunes sobre los problemas de salud mental y mejorar la información sobre cómo viven las personas con depresión, demencia, trastorno bipolar, trastornos del desarrollo, esquizofrenia y otras psicosis.

De acuerdo con laguía, por ejemplo, hablar de enfermo mental—como lo hizo la senadora Cristina López (Unión por la Patria-Tierra del Fuego) en la sesión del miércoles pasado—, trastornado, loco o demente es "descalificatorio y peyorativo" hacia una persona con problemas de salud mental y lo mismo aplican al calificar a un individuo por un diagnóstico: por ejemplo, esquizofrénico o bipolar.

La senadora terminó por asociar en su discurso la enfermedad mental en términos generales con la incapacidad política de un funcionario para ejercer un cargo público. Las guías consideran "incorrecto" asociar los trastornos mentales a la discapacidad intelectual "porque no suponen ni tienen por qué estar asociados".

A la vez, se desaconseja "considerar que las personas con enfermedades mentales están incapacitadas, que los trastornos mentales son incurables y que impiden tener una vida plena", porque los especialistas afirman que "con un tratamiento adecuado, además de un entorno social y familiar favorable, pueden superar las limitaciones parciales y transitorias del trastorno mental que padecen como para trabajar, mantener adecuadas relaciones sociales, vivir en familia y cuidar a sus hijos".

Por su parte, el dirigente Juan Grabois, precandidato a presidente en las internas de Unión por la Patria, comparó también la semana pasada la Oficina del Presidente con "un pabellón del Borda", comparación que la AAP rechazó en lo que se refiere a ese hospital especializado en salud mental y los pacientes que ahí se tratan.

En diálogo con la Nacion, Corral repasó que este uso en la política de términos asociados con la salud mental para descalificar a otros sigue siendo recurrente y consideró que termina por afectar más a pacientes y personal de la salud que a los destinatarios reales. "El sistema de salud está totalmente en crisis. Si en ese contexto de mayor demanda por problemas de salud mental se estigmatiza a las personas que necesitan atención y a quienes los atienden, eso no hace otra cosa desde la política que aumentar los problemas de acceso de esa población. Los hospitales especializados, como el Borda, están para tratar y ayudar a las personas que son, justamente, las más vulnerables de la sociedad", expresó. •



Obras en ejecución en el ramal Argerich del arroyo Maldonado

GCBA

# La Ciudad planifica nuevas obras hidráulicas por 312 millones de dólares para evitar inundaciones

ANUNCIO. Son varios proyectos que empezarán a licitarse en los próximos meses, con distintos plazos de ejecución y fuentes de financiación diversas

### Mauricio Giambartolomei

LA NACIO

El mes de marzo pasado se recordará como uno de los más lluviosos de la historia en la ciudad de Buenos Aires y lo ocurrido le da sustento a una tendencia que va en aumento. A pesar de haber terminado lejos de los 476 milímetros caídos en marzo de 1988, el año del récord mensual, la red hidráulica porteña tuvo que soportar jornadas enteras de volúmenes gigantes de agua que provocaron algunos desbordes, como la recordada cascada sobre la avenida General Paz. Según los números oficiales, en las últimas dos décadas las precipitaciones aumentaron un 11%.

Enese contexto, la Ciudad se prepara para aumentar la capacidad de conducción de agua proveniente de lluvias con varios proyectos que comenzarán a licitarse en los próximos meses destinados, principalmente, a las cuencas del sur. A los 83 kilómetros que se realizaron desde 2007 se sumarán otros 25 para mejorar la eficiencia de los arroyos Medrano y Cildáñez, la construcción de reservorios y la proyección de un colector subterráneo de sur a norte.

En la actualidad hay ocho kilómetros en ejecución en los ramales Elcano (cuenca del Vega), Yerbal (cuenca del Cildáñez), Acuña de Figueroa y Argerich Norte (cuenca del Maldonado). Con el ya finalizado en Lugones y el alcance de las mejoras realizadas hasta aquí, tuvieron impacto en los barrios de Villa Ortúzar, Floresta, Villa Urquiza, Paternal, Villa Crespo, La Boca, Villa Soldati, Villa Lugano, Recoleta, Belgrano, Saavedra, Barrio 31, Nueva Pompeya, Palermo, Núñez, Colegiales, Coghlan, Parque Chasy Agronomía.

Este año los objetivos seguirán siendo reducir el riesgo de inundaciones y aumentar el drenaje hacia el Río de la Plata, mejorar la calidad del agua para que la ciudad se convierta en más atractiva y saludable, y facilitar el acceso a las costas.

"Se hará hincapié en las cuencas del sur, como hace un tiempo pusimos el foco en los arroyos Vega, Maldonado y Cildáñez. También se reforzará la infraestructura en la zona oeste, principalmente en el Parque Sarmiento, en una segunda etapa de soluciones basadas en la naturaleza usando un espacio verde para amortiguar las crecidas; y se iniciará una obra en la desembocadura del Medrano", explicaron voceros del gobierno porteño.

Con los trabajos en el Parque Sarmiento, se iniciará una nueva etapa de obras e intervenciones que se irán sucediendo en los próximos meses, con diferentes tipos de financiación y de ejecución, aunque el presupuesto estimado para todas ellas es de unos 312 millones de dólares.

### Lasiniciativas

El proyecto en Parque Sarmiento consiste en generar un espacio que pueda ser usado para retener el agua proveniente de las lluvias, con una capacidad de contención de 123.000 metros cúbicos. Una vez iniciado, el plazo de ejecución de la obra es de 12 meses.

La primera etapa del reservorio natural se construyó luego de las trágicas inundaciones de abril de 2013, con fallecidos y damnificados en la ciudad y el conurbano. Dentro delespacio verde hay una superficie deprimida que se convierte en un depósito de agua cuando ocurren grandes lluvias. El proyecto que se iniciará en poco tiempo irá en el mismo sentido.

Por su parte, las obras en la cuenca del Medrano consisten en la mejora integral de la eficiencia del arroyo para mitigar inundaciones en los barrios de Núñez, Saavedra y Coghlan. Será un conducto de 1,5 kilómetros de longitud y un sistema de cierre de cinco compuertas, una estación de bombeo con tres bombas, tabiques –que provoca una mejora del 15% en la conducción–y nuevas cámaras de inspección. Los trabajos demandarán al menos dos años. Además, el mapa del plan hidráulico de cara a los próximos cuatro años contiene obras de reducción del riesgo hídrico en diferentes barrios de la ciudad. Por ejemplo, se iniciarán trabajos de desagüe de las subcuencas del arroyo Cildáñez que evitarán anegamientos en Flores, Parque Avellaneda y Villa Lugano, con un conducto de unos cuatro kilómetros de extensión; la obra se licitará en un mes.

También están incluidas las subcuencas del arroyo Medrano con dos kilómetros de ductos subterráneos y un impacto directo en Núñez, Saavedra y Coghlan (la licitación se pondrá en marcha antes de fin de año), y la subcuenca del arroyo Maldonado, con una longitud de un kilómetro y beneficios sobre Palermo.

### Denorteasur

El proyecto más ambicioso de la administración de Jorge Macri será el Colector Bajo Costanera, un conducto de saneamiento cloacal de 17 kilómetros entre el sur y el norte de la ciudad, pensado en la traza del Bajo porteño y con una mirada de integración metropolitana. La obra permitirá llegar a la planta de tratamiento que funciona en Dock Sudy tomar los desechos que algunos arroyos, como el Ugarteche, vuelcan sobre el Río de la Plata. Esta obra "permitirá el saneamiento progresivo de las aguas, lo que permite pensar en que se puedan practicar allí deportes náuticos", previeron en el gobierno.

Aunque está incluida en el master plan, la concreción del Colector Bajo Costanera está atada a otras variables, ya que se necesita una inversión mayor; hoy se habla de unos 240 millones de dólares, que deberían ser financiados con créditos de organismos internacionales o con apoyoy participación nacional. "La Ciudad está preparada para iniciar esa obra en cuanto se consigan los recursos, lo cual es un avance importante", dijeron voceros porteños. El plazo estimado para la realización es de 48 meses. •



# +INFORMACIÓN LOS MARTES

18:00

EL NOTICIERO
DE LN+

**CON EDUARDO FEINMANN** 



20:00

HORA 20 CON PABLO ROSSI



21:00

+NACIÓN CON LUIS MAJUL



22:00

EL DIARIO DE LEUCO

CON ALFREDO LEUCO



LA NACION | MARTES 18 DE JUNIO DE 2024 24 CULTURA

# **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de Constanza Bertolini www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar

BUENOS AIRES EN 100 PALABRAS

### Taller gratuito con Leila Guerriero

En el marco del segundo certamen de cuento breve Buenos Aires en 100 Palabras, dirigido a residentes de la ciudad sin límite de edad y con mil dólares de premio, la reconocida cronista dará hoy, a las 19, una clase virtual sobre las características que debe tener una historia para ser narrada. La participación es gratis, con inscripción en buenosairesen100palabras.com/.







MAANSI SRIVASTAVA/NYT Los laboratorios dicen que a lo sumo el 10% de sus clientes retiran los negativos

NUEVA YORK ilvio Cohen lo ha hecho durante años. Remojar, aclarar, remojar, secar, repetir. Treinta y cinco milímetros, formato medio, antiguas, película nueva. Trabajo analógico en una era digital. "Cuando les digo a mis amigos que seguimos revelando, se ríen", cuenta Cohen. "Es una sensación diferente. El acabado es diferente".

Cohen trabaja en 42nd Street Photo, una de las pocas tiendas de Nueva York que todavía revelan películas. Llevan un siglo haciendo eso, siguiendo los altibajos del medio, desde la primera caída en picada de la película en la década de 2000, pasando por su regreso a principios de 2010, hasta su redescubrimiento por otra nueva generación de fotógrafos en la década de 2020.

Pero en este último renacimiento-durante la era del Covid-Cohen se ha dado cuenta de que se ha perdido uno de los componentes más preciados del oficio. "No recogen sus negativos", dice de sus clientes, calculando que quizás un diez por ciento de ellos vuelven por los rollos. Detrás de él, un colega le corrige: "El cinco por ciento". Otro agrega riéndose: "Cero por ciento".

En todo el mundo, los laboratorios comerciales de revelado de películas describen problemas similares: pilas de sobres olvidados, espacio de almacenamiento limitado e impulsos contrapuestos (se debaten entre ordenar el desorden o preservar las almas creativas de los fotógrafos olvidadizos). Al fin y al cabo, son las tiras de película, y no las copias, las que legalmente constituyen la obra original del artista.

La cuestion jurídica más importante es la diferencia entre la propiedad de los negativos y la propiedad de los derechos de autor", afirma David Deal, antiguo fotógrafo profesional que ahora ejerce como abogado especializado en derechos de autor. "Cuando esas dos cosas se separan, entonces se desata el infierno".

En pocas palabras: quien tiene los de los negativos".

Tras el último renacimiento de las cámaras analógicas, en todo el mundo la gente lleva los rollos a revelar y no vuelve a buscar las películas; un arte perdido abre el dilema por los derechos de la obra

# Negativos fotográficos. Entre las modas, los problemas de espacio y el valor del "original"

Texto Ali Watkins The New York Times

negativos tiene el mecanismo para reproducir la obra, pero notiene los derechos de autor para hacerlo; el artista sin negativos tiene el derecho, pero no los medios.

Es un concepto que ha sido maltratado en la era de las digitales y que fue dado por muerto con la llegada de los iPhone. Dinosaurios de la fotografía, los negativos son las imágenes originales que se graban en fotogramas cuando la película cargada en una cámara analógica se expone a la luz. Solían ser el principal producto que se entregaba al procesar un rollo de película.

En la era digital, la mayoría de las tiendas donde se revelan las películas escanean los negativos en un ordenadory envian las fotografías por correo electrónico a sus clientes. "Antes no se olvidaban los negativos, porque la gente tenía que recoger la copia digital", explica Richard Damery, revelador que lleva 15 años trabajando en Aperture Printing, en Londres. "Ahora pueden tenerlo todo cuando se lo envían. Se olvidan

Para algunos puede resultar dificil imaginar (o recordar) una época en la que una fotografía implicaba más pasos que la gratificación instantánea de mirar una pantalla.

Eso es especialmente cierto para gran parte de la generación Z, la fuerza impulsora del resurgimiento contemporáneo del uso de película. La industria se ha disparado en los años transcurridos desde la pandemia, y no solo con marcas de lujo como Leica; las clásicas Fujifilm desechables también han vuelto. Para muchos jóvenes fotógrafos, la expectación y la demora en la recompensa de la película son un bálsamo de bienvenida a la exposición 24/7 de aplicaciones como Instagram.

No se trata tanto de un regreso sorpresivo, sino, más bien, de un nuevo auge en un medio que se ha negado obstinadamente a adentrarse en la noche digital. Menos de una década después de que las cámaras digitales se adueñaron del mercado, en 2004, la revista New York predijo un "renacimiento analógico" en

2011. Time anunció un "regreso" de la película en 2017. En 2022, Axios señalaba que los precios de la película se disparaban (el fenómeno se debía al aumento de la demanda y a la escasez de suministros durante la pandemia).

### Desbordados

Neal Kumar, el propietario de Bleeker Digital Solutions, en el vecindario neoyorquino de NoLIta, instituyó una nueva política hace unos 18 meses en las que les pide a sus clientes que digan si necesitan o no sus negativos cuando dejan la película. "Los guardaba en el sótano", dice, "y entonces el sótano empezó a llenarse". Ahora, le informa a los clientes que guardará las tiras durante 30 días, aunque discretamente las retiene durante 90, por si acaso.

La familia de Emmet Butler dirige Conns Cameras en Dublín desde hace 50 años. También han instituido recientemente la política de preguntarles a los clientes si van a recoger su película. Incluso aquellos que dicen que lo harán, a menudo nunca lo hacen. "Aquí estoy desbordado. Tenemos una habitación entera llena de negativos".

Andreas Olesen, fotógrafo profesional y copropietario de un laboratorio en Copenhague, dice que aún le cuesta tirar los negativos de la gente incluso mucho tiempo después de haberlos abandonado. Para él, son el alma del oficio. "El negativo es la partitura, y la impresión es la interpretación", dijo parafraseando al fotógrafo Ansel Adams. Olesen ha jugado con este concepto en su propio trabajo; uno de sus proyectos, Estate, utilizó una serie de negativos que su mujer descubrió en una tienda de antigüedades para contar las vacaciones de una familia de mediados de siglo.

La confiscación de negativos es un fenómeno mucho más importante que el desorden administrativo. Está en el centro de cuestiones sin resolver sobre derechos de autor y propiedad artística.

Deal, el abogado, lo sabe de primera mano. Lleva más de una década defendiendo en los tribunales de Chicago la obra de Vivian Maier, una aclamada fotógrafa callejera que captó miles de imágenes a partir de la década de 1950. La obra de Maier no se descubrió hasta después de su muerte, cuando un agente inmobiliario se hizo con los negativos de Maier a través de una subasta a ciegas. Eso originó una prolongada lucha legal sobre a quién pertenecen los derechos-no los negativos- de la obra de Maier que aún no se ha resuelto.

Son escasas las probabilidades de que un aficionado a la imagen sea considerado póstumamente como el fotógrafo callejero de una generación. Pero quizá se trate menos de la tama potencial que de la diligencia creativa. Después de todo, señala Olesen, los negativos tienen cierta intemporalidad. Puede que dentro de 50 años sus nietos ni siquiera puedan acceder a un disco duro o a un disco con archivos digitales. ¿Pero qué sucede con los negativos centenarios? "Siguen funcionando muy bien", dice. "Están inmediatamente disponibles". •

LA NACION | MARTES 18 DE JUNIO DE 2024 CULTURA 25

# Guillermo Mac Kay: "Me gusta detenerme en la cornisa de la palabra escrita"

PREMIO. Es arquitecto, vive en Puerto Madryn y con Cenizas en el viento ganó el Concurso Internacional de Cuentos Mario Benedetti; su libro será publicado por editorial Planeta

### Daniel Gigena

LA NACION

"Soy arquitecto y trabajo como tal para subsistir, pero la literatura, desde la adolescencia, ocupa un lugar central en mi vida", dice a LA NACION el arquitecto Guillermo Mac Kay (Quilmes, 1974), que recibió el premio de la primera edición del Concurso Internacional de Cuentos de la Fundación Mario Benedetti por su libro inédito Cenizas en el viento. El autor, que ganó 2500 dólares, reside desde 2003 en Puerto Madryn, donde desarrolla su profesión en forma paralela a la escritura.

Habían concursado 222 manuscritos, provenientes de diversos países de Hispanoamérica. Integrado por las escritoras Mercedes Estramil y Claudia Piñeiro, y el escritor Antonio Muñoz Molina, el jurado falló en octubre, pero la premiación se concretó la semana pasada. A la ceremonia asistieron, además de Mac Kay, Piñeiro y Estramil, Diane Denoir y Andrés Olivetti, en representación del Consejo de la Fundación Mario Benedetti, que preside Hortensia Campanella Comesaña; el coordinador de la Fundación y del jurado, José Miguel Onaindia, y el director de la filial uruguaya de la editorial Planeta, Amir Hajjoul, que informó que Cenizas en el viento será publicado por Planeta en Uru-



Mac Kay cuenta historias y personajes de la Patagonia

guay y la Argentina.

"La obra destaca por la perfección árida y envolvente de su escritura, pa singular y atractivo donde confluyen la naturaleza implacable y los abismos personales", señaló Onaindia, y recordó que el concurso se convocó en 2023 como un acto de afirmación de la libertad de expresión, en los 50 años del golpe de

estado del 27 de junio de 1973.

"Es un libro con una prosa muy seca y delicada a la vez -anticipa Picon historias que configuran un maneiro en diálogo con LA NACION-. Y va contando historias y personajes de la Patagonia sin necesidad de contar el paisaje; el paisaje se cuenta a través de los personajes y sus historias, y empezás a sentir el paisaje en tu cuerpo mientras vas leyendo

El autor, que viajó invitado por la

Fundación Mario Benedetti a Montevideo, se dedica exclusivamente al cuento. "Y en la forma en la que se presente la idea -destaca-. Es el género en el que me siento más cómodo. No soy poeta, y la novela requiere de elementos diferentes con los que trabajo. El cuento, para mí, es brevedad, intensidad, y también un mecanismo que se activa desde la primera línea, y al que se le empieza a descontar el tiempo. Adscribo, sin haberlo buscado deliberadamente, ya que se fue dando de forma natural en los procesos de escritura, a la teoría del iceberg de Ernest Hemingway. Solo se dice algo, y lo demás permanece debajo de la superficie. Me gusta detenerme en esa cornisa de la palabra escrita. En esa inminencia de lo que falta y puede venir. Creo que lo más importante del cuento sucede en la imaginación del lector".

Los cuentos "tienen un escenario que los vincula, pero no surgieron de una observación directa de la realidad, sino que nacieron de lecturas de otros autores, o de pinturas, como es el caso de dos de los cuentos, que están inspirados en cuadros de Andrew Wyeth. Todas las historias son imaginarias. Y el paisaje, aunque no lo parezca, también. Solo aparecen los detalles necesarios para lograr que el lector crea en la verdad de la ficción. Que se instale en ella". •

### Una poeta argentina laureada en España

Raquel Jaduszliwer obtuvo el Flor de Jara entre 922 autores de 34 países

Por su poemario inédito Espiga de los días, la poeta Raquel Jaduszliwer (Buenos Aires, 1946) ganó el XXVII Premio de Poesía Flor de Jara, en España. El jurado eligió por unanimidad la obra de la argentina entre 922 poemarios de 34 países; destacó que la autora "fusiona perfección y meditación" con "un lenguaje propio, intenso y ligero".

El premio consiste en seis mil euros y la publicación del libro en España. "El libro reúne poemas, gavillas de espigas de los días, que fui escribiendo a lo largo de estos dos últimos años", contó Jaduszliwer a LA NACION, con la alegría de la noticia. "No podría recortar una temática determinada de los poemas, sí posiblemente un tono general y una atmósfera que los hace resonar unos con otros, y también ciertas constelaciones de imágenes recurrentes e ideas-fuerza que, si bien remiten en parte a libros anteriores, tienen una impronta diferente", sigue la autora, que también es psicoanalista. "Entre otras cosas, coincide con haber cerrado el ciclo de años de dedicación exclusiva a la clínica, lo que me da la posibilidad de darle otro lugar a la escritura. • Daniel Gigena



26 | SEGURIDAD | MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

# **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de **Fernando Rodríguez** www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

### **RÍO TERCERO**

### Cayó desde un puente con el auto

Una joven que llevaba a su perra al veterinario perdió el control del auto y cayó desde un puente al río Ctalamochita, en Río Tercero, Córdoba. A pesar de la caída y de que el auto se dio vuelta, la conductora y su mascota pudieron salir por sus propios medios de forma inmediata a través de uno de los vidrios, que se rompió tras el impacto con las rocas. La chica, de 25 años, admítió que se distrajo al mirar cómo estaba su perra.

### Dos búsquedas en el Litoral | UN NIÑO DE 5 AÑOS Y UN JUBILADO

# Una recompensa y alerta de Interpol para hallar a un chico desaparecido desde el jueves

Unos 600 efectivos se desplegaron en una amplia zona de monte del interior de Corrientes para buscar a Loan Danilo Peña; por el caso ya hay tres detenidos, entre ellos, un tío del menor

Conel hallazgo de "huellas humanas pequeñas", concluyó al cierre de esta edición el cuarto día de búsqueda de Loan Danilo Peña, el chico de cinco años que desapareció el jueves a la tarde cuando estaba junto a familiares en un campo en el paraje El Algarrobal, Corrientes, y supuestamente salió a juntar naranjas.

Por el caso, que mantiene en vilo a la provincia, que dispuso la participación de medio millar de efectivos en los rastrillajes en una vasta zona de monte y bañados, hay tres detenidos: un tío del menor y dos amigos, imputados provisionalmente por abandono de persona.

La última jornada de operativos había comenzado con la novedad de que se había decretado la alerta amarilla de Interpol para activar la búsqueda en países limítrofes, y también con el anuncio de que el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas (Sifebu), dará una recompensa de \$5 millones para quien aporte datos certeros sobre el paradero del menor.

Leticia Risco, coordinadora del Sifebu, notificó que a la Alerta Sofía emitida la semana pasada se sumaba la recompensa. El organismo detalló en su web que este tipo de alerta "se utiliza con el fin de colaborar en la localización de personas desaparecidas, por lo general menores de edad, o en la identificación de personas que son incapaces de identificarse por sí mismas".

Risco también contó que ya se recibieron varios llamados a la línea 134, pero por ahora todas las pistas terminaron en resultado negativo.

En lo que respecta al trabajo en la zona de búsqueda, en el que participan cientos de efectivos policiales correntinos, fuerzas federales y agrupaciones civiles, se notificó que fueron hallados elementos que podrían ser claves, como un botin del pie izquierdo que fue identificado por los padres de Loan. También, una decena de huellas de pies descalzos, materia fecal y vómitos.

De las tareas de rastrillajes de ayer participaron más de 600 personas que recorrieron a pie, en camionetas y de forma aérea un área delimitada de la localidad de 9 de Julio, en donde desapareció el niño. En una conferencia de prensa brindada ayer a la mañana, el ministro de Seguridad de Corrientes, Daniel Buenaventura Duarte, había confirmado que encontraron "vómitoy pisadas" en uno de los operativos.



Cuarto día de búsqueda del niño de cinco años desaparecido el jueves



Loan Danilo Peña

"Hay otros elementos que estamos analizando", sostuvo el funcionario en diversas declaraciones periodísticas. Detalló que las pisadas se encontraron a 2,5 kilómetros del lugar en donde Loan desapareció, alrededor de las 14.30 del jueves.

El viernes por la tarde, la Justicia emitió la Alerta Sofía para promover la búsqueda del menor. En un trabajo contra reloj, los efectivos buscan dar con el pequeño en un operativo que los especialistas consideran de "búsqueda y recuperación", antes de pasar a un operativo de "localización del cuerpo". El paso del tiempo juega en contra de las poderes emitións de la contra de las poderes en co

sibilidades, por las características agrestes del terreno—con pastizales que incluso superan la altura del niño, que mide 90 centímetros y pesa unos 26 kilos—y por la presencia de alimañas y animales salvajes.

### Búsqueda integral

Loan fue visto por última vez cuando se fue de la casa de su abuela para buscar naranjas y ya no volvió. Risco dijo a LA NACION: "Con recursos provinciales se está buscando intensamente, si bien también están equipos de la Gendarmería y de la Prefectura en la zona. Lo están buscando intensamente con perros, drones y caballos. Estamos hablando de campo abierto, lo que dificulta la búsqueda. Tenemos campos de pastos de un metro de altura y hay que tener en cuenta que el niño es más chiquito que los pastizales, y entonces la búsqueda es dificil".

En el plano judicial, hay tres personas detenidas e imputadas por abandono de persona: el tío de Loan y una pareja de amigos. Según confirmó el encargado de la cartera de Seguridad provincial, la acusación surgió luego de la declaración de los padres del menor, que afirmaron que no habían dado autorización para que su MINISTERIO DE SEGURIDAD DE CORRIENTES

hijo se fuera con estas personas.

El padre de Loan reconstruyó los últimos minutos junto a su hijo y aseguró: "Algo no me cierra". Así, José Peña apuntó contra los sospechosos. Dijo que los aprehendidos suelen ir a comer a la casa de su madre porque la conocen. "Siempre vienen, pero yo voy cada 15 días o un mes. No vi cuando mi hijo salió. Les pregunté: ¿Loan no estaba con ustedes?'. Me dijeron que se habían ido a buscar naranjas, pero había naranjas en mi casa", detalló.

"Empezamos a buscar y vine directo para acá. Ellos no me dijeron nada. ¿Cómo van a llevar a la criatura ahí? ¿Por qué no piden permiso?", cuestionó Peña, y concluyó: "No tengo explicación. Acá no pasa nadie, no hay autos ni camionetas. Ellos, cuando vienen, dicen que hacen así, pero con mi hijo nunca... Algo no me está cerrando".

El abogado de la familia, en una entrevista con LN+, agregó: "Hay muchas contradicciones en la causa y, por eso, el fiscal decidió hacerles la imputación por abandono de persona, porque se llevaron a Loan sin el consentimiento de sus padres". Y arriesgó: "Están tras una pista fuerte que puede cambiar la causa en las próximas horas". •

### Salió a cazar a un monte con su hijo y un amigo y ya no lo vieron más

Enrique Fabiani, de 74 años, se extravió en un campo de Entre Ríos

### José E. Bordón PARA LA NACION

SANTA FE.—Un jubilado santafesino de 74 años está desaparecido desde el martes 4 de junio, cuando fue a cazar con su hijo y un amigo a un campo de la localidad entrerriana de Alcaraz, 125 kilómetros al nordeste de Paraná.

Enrique Fabianies de contextura física robusta, calvo, con barba y bigotes, vestía ropa y gorra sin visera camuflada, botas degomay riñonera, y portaba una escopeta calibre 20 de un solo caño.

Según sus allegados, el hombre se desorientó en una zona de montes y desde ese momento no se sabe nada de él, a excepción del dueño de un campo lindero, quien reportó que habló con Fabiani y lo denunció por haber ingresado a su propiedad.

Pero otras versiones de amigos fueron coincidentes: "Él conocía perfectamente la zona", dijeron.

Su yerno, Darío, no ocultó la sospecha de que algo grave pudo haberle pasado a su suegro. Si bien agradeció que desde el Gobierno se lograra colocar la foto de la víctima en peajes, aeropuertos y pasos fronterizos, pidió intensificar el rastrillaje en la zona donde desapareció porque 
"no hay indicios para creer que se tomó un colectivo o un avión".

Los mismos familiares señalaron que Fabiani se perdió a la altura del kilómetro 104 de la ruta 127, en el departamento de Villaguay. Otros aportaron que el hombre solía sufrir episodios de desorientación, por lo que creen que podría haberse perdido de esa forma.

Otros familiares insistieron en sostener que "no es la primera vez que Fabiani iba a cazar a ese lugar", que además "no tenía ninguna enfermedad, pero sí episodios de desorientación y un deterioro cognitivo", pero que en líneas generales "estaba bien".

Según datos que corroboraron los investigadores, Fabiani se extravió cerca de las 21.30 del martes 4. Los últimos que lovieron fueron los trabajadores que se alistaban para abordar un grupo de máquinas cosechadoras para iniciar los trabajos en campos de la zona.

Marina, una de las hijas de Fabiani, admitió: "Lo buscaron por todos lados, pero es como si se lo hubiese tragado la tierra. Los perros siguieron el rastro por algunos metros, pero después se esfuma en el mismo camino. Papá estaba perdido y seguramente no se metió de nuevo al monte". •

# Buscan repatriar los restos de la artesana asesinada en Brasil

FEMICIDIO. La familia de María Sol Goyenechea pidió ayuda consular para traerla desde Uruguayana; por el crimen hay un detenido

CÓRDOBA. – La familia de María Sol Goyenechea, la cordobesa de 29 años cuyo cadáver fue encontrado el sábado 8 de este mes en la ciudad brasileña de Uruguayana, sospecha que fue víctima de un femicidio y pidió asistencia al consulado argentino para poder repatriar los restos. Por el caso hay un detenido, un brasileño de 37 años con antecedentes:

estuvo en la cárcel por un ataque sexual cometido en 2015. Se negó a brindar su material genético para la realización de un cotejo de ADN y se abstuvo de declarar al ser indagado como sospechoso del asesinato.

Aunque nació en Paraguay, Goyenechea pasó toda su vida en Córdoba. Era madre de un chico de 8 años y, como toda su familia, se dedicaba

a las artesanías. "Somos una familia de viajeros, pero residimos en la Argentina. Ella tiene DNI de Paraguay porque nació allá, pero vivió siempre en Córdoba", contó su hermano, Salvador. La joven estaba a punto de regresar a esta ciudad.

La chica viajaba con su pareja; él afirma que el día del hallazgo del cadáver no la acompañaba. La familia

Govenechea tiene dudas. Un tío de la víctima, Hernán, persiste en la sospecha; sostiene que "conocen" que se trata de una "persona violenta". María Sol y ese hombre llevaban ocho años de relación.

"Estaba con el novio, pero la dejó que se vaya sola... Nos resulta sospechoso que la haya dejado ir y él se quedara. Encima, la policía nos dijo que, tras el crimen, vieron a una persona cruzando el puente hacia la Argentina, que parece que sería él. Es muy rara la situación. Lo desvincularon del caso porque no tenían pruebas, pero nosotros aportamos muchas cosas que son relevantes para investigar", añadió Hernán.

El cuerpo de la chica presenta golpes y la familia está convencida de que en el asesinato participaron "más personas". La abogada de la fa-

milia, Marina Romano, precisó que la carátula del caso es "homicidio doloso", pero se esperan resultados de algunos peritajes para determinar si fue violada.

Salvador Goyenechea, que ya regresó al país, insiste en que "necesitan ayuda" del consulado para poder repatriar el cuerpo, pues quieren enterrarla en la Argentina. "Le pedimos también colaboración a la policía para que nos dé una respuesta, pero nos dejaron solos", señaló.

El sábado 8, según lo que sabe la familia, cerca de las 8 de la mañana, la chica y su novio se separaron. Una hora más tarde, un ciclista encontró el cuerpo en la ruta 290, en la ciudad brasileña que limita con Paso de los Libres. Un día después, la pareja de Sol llamó al padre y le contó la tragedia. • Gabriela Origlia

### Avisos fúnebres

4318 8888

Para publicar 4315 8888 o funebres@lanacion.com.ar Todos los dias, de 9 a 39. Tarjetas de crédito hasta las (6.30 Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento, 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

Sepelios y Participaciones

ANTONINI, Luis, q.e.p.d. - Pedro Chomnalez despide a Luis, ruega una oración en su memoria y acompaña a la querida familia Antonini en este momento de profundo dolor.

COSTA, Rubén Andrés, q.e.p.d., falleció el 16-6-2024. -La Promoción 24 del Liceo Militar General Paz lamenta con pesar su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

FAENA, Victor, Z.L. - Acompañamos en este momento a la tia Elisa, Alan, Claudia, Javier y Gustavo. Los queremos mucho. Mónica, Ricky y Eduardo.

FAENA, Victor. - Diego y Mariela Mazer acompañan a Elisa, Claudia, Alan, Javier y Gustavo en este triste momento.

FAENA, Victor, Z.L. - Todo el equipo de Faena Buenos Aires despide con profundo dolor a Victor y acompaña a Elisa, Claudia, Alan, Gustavo y Javier en este triste momento.

FAENA, Victor, Z.L. - Todo el equipo de Faena Miami Beach acompaña a la familia Faena en este triste momento.

FAENA, Victor, Z.L. - Faena Group despide con profundo pesar a Victor y lamenta la pérdida de un hombre excepcional, cuyo legado perdurará para siempre. Nuestros pensamientos están con su familia en este momento de dolor. Que su memoria sea una bendición.

FAENA, Victor, Z.L. - We are deeply saddened to announce the passing of Victor. As we join together in mourning his loss, we offer our heartfelt condolences to Alan and his family during this difficult time. Faena New York.

FAENA, Victor. - Maria Freixas de Braun acompaña a Elisa y a toda su familia con mucho cariño en este triste mo-

FAENA, Victor. - Acompañamos en los sentimientos a toda la familia Faena, especialmente a sus hijos y hermanos; sin olvidar a Elisa, su esposa de toda la vida. Ousi y familia.

FAENA, Víctor. - La Bienal de Arquitectura acompaña a Claudia, Alan y su familia en este sentido momento.

FAENA, Víctor, Z.L. - Querida Elisa, se fue un grande, nunca conocimos un ser humano como él, tan buen marido, padre, abuelo, bisabuelo y amigo. Todo le venía bien. Víctor, siempre vas a estar en nuestros corazones, hoy y siempre. Besos a Claudia, Alan, Gustavo, Javier. Luchy y Lalo.

GARROS, Horacio, falleció en Coronel Suarez el 16-6-2024. - Su hija Beatriz junto a Sebastián, Juana, Francisca y Carmela lo despiden con todo el amor.

ISLA LUCIO, Agustín, q.e.p.d. Patricia y Ricardo Millara despiden con tristeza a su querido amigo. Que la llama no se apague.



M. Eugenia (Mariú) Pardo

18-6-2001

Después de 23 años de no tener tu presencia, te queremos y te extrañamos cada día más. Estás siempre con nosotros. Tu familia.

www.lanacion.com.ar/funebres

ISLA LUCIO, Agustín (Hermano), q.e.p.d., 17-6-2024. -Flia. Montesinos te despide con mucho amor y respeto. Sus restos serán velados hoy, desde las 9, en el Colegio Manuel Belgrano, Cuba 1754.

MARTINEZ, Margarita, 16-6-2024. - Tu hijo Carlos, tu nuera Alicia y tus nietos Guille y Sofi, te recordarán con mucho

MENDEZ HUERGO, Horacio A. (El Flaco), q.e.p.d., falleció el 16-6-2024. - Sus hijos Lola y Luis, sus hijos políticos Hernán v Male v sus nietos Feli, Nacho, Jero, Marcos y Sofi participan su fallecimiento. Estaremos siempre agradecidos por todo el amor y alegría que nos diste todos estos años.

MENDEZ HUERGO, Horacio, 16-6-2024. - Sus hermanas María Rosa, Ana, Florencia, Verónica, Patricia y María del Carmen, sus hijos y nietos acompañan con cariño a Lola y Luis.

MENDEZ HUERGO, Horacio, q.e.p.d., falleció el 16-6-2024. -Sus hermanos Ana y Enrique Scala junto a sus hijos Henry y Cori, Luciano y Marthu, Maria y Paul, Fran y Ceci y nietos acompañan con amor a Lola, Luis y sus familias.

MENDEZ HUERGO, Horacio Alberto, q.e.p.d. - Juan Carlos y Cristina Repetto de Cassagne e hijos despiden a su muy querido primo y amigo y acompañan a sus hijos, hermanos y demás familiares en estos tristes momentos con oraciones por su alma.

MENDEZ HUERGO, Horacio A., q.e.p.d. - Sus consuegros Fernando Pascual y Malena Rojas Marco del Pont, hijos y nietos abrazan con cariño a la familia y ruegan una oración en su memoria.

MENDEZ HUERGO, Horacio (Flaco), q.e.p.d. - Calixto y Vicky Oyuela e hijos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MÉNDEZ HUERGO, Horacio, 16-6-2024. - M. Rosa Méndez Huergo de Barry, sus hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Lola y Luis.

MICHEL TORINO, Abel Martín, q.e.p.d., falleció en Salta, el 17-6-2024. - Su hermana Malu y Ricardo Grether, sus hijos, nietos y bisnieto ruegan por él.

MICHEL TORINO, Abel Martín, q.e.p.d., murió en Salta el 17-6-2024. - Su hermana Beatriz, su cuñado Fernando Mendilaharzu, hijos y nietos lo despiden rogando una oración en su memoria.

MORTEO de GIRARDI, María Luisa (Marita), q.e.p.d., se durmió en la paz del Señor el 17-6-2024. - Querida esposa, madre y abuela, gracias por tu amor, bondad v generosidad. Te llevamos en nuestros corazones por siempre, tu marido Palito, tus hijos Cande y Ernesto, Tomás, Agus y José, Lu y Joaco, tus nietos Fran, Manu, Benja, Segun, Joaqui, Ramón y Angelita. Sus restos serán inhumados hoy en el Cementerio Parque Memorial, a las 11.30.

MULLEADY, Maria Virginia, q.e.p.d. - 15-6-2024. - Sus sobrinos Cristina Tissone de Lanusse, Ernesto Tissone y Maria José Arias, Fernando y Santiago Tissone, sus hijos y nietos despiden con mucho cariño a la gran tía Virginia y ruegan oraciones en su memoria.

MULLEDY, Virginia. - Marcela Olivero y Rubén Bucafusco, Alberto Olivero y Marcela Ham Leloir, hijos y nietos despedimos a nuestra querida Virgi y abrazamos con todo cariño a su familia, acompañándolos en oración.

PEREZ COMPANC, Gregorio. - El Consorcio de Propietarios de Gelly 3650 y su administración acompañan a la familia en este dificil momento.

PEREZ COMPANC, Gregorio. - Eduardo y Maite Casabal acompañan en estos momentos a María Carmen y familia, recordando a Goyo con agradecimiento y reconocimiento por los años trabajados en la compañia.

PEREZ COMPANC, Gregorio, q.e.p.d. - Jorge E. Acosta eleva y ruega oraciones.

PEREZ COMPANC, Gregorio, q.e.p.d. - Juan J. Amadeo acompaña a Jorge, Joaquín y a toda la familia y ruega una oración en su memoria.

PEREZ COMPANC, Jorge Gregorio. - Dany e Inés Palandjoglou (as.) acompañan a Luis, Maria y familia y ruegan una oración en su memoria.

PEÑA, Manuel Pedro, falleció el 16-6-2024. - Su mujer Te-

resa Rivera Villatte; sus hijos Peña Cerini: Juan Ignacio, Alejandro y Magdalena Llorente, Bárbara y Joaquín de Santibañez y Pablo y Yesica Etchebarria: sus nietos Francisco, Catalina y Matias, Sofia, Ana, Ignacio, Carmela y Martina y su cuñada Maria Rivera Villatte lo despiden con muchisimo cariño.



PEÑA, Manuel. - Su cuñada Ingrid v sus hijos Pbro, Francisco, Santiago y Maria, Sebastián y Florencia, Dolores y Gonzalo, Carola e Ignacio, acompañan a Teresa y los chicos despidiendo al querido Manix con enorme tristeza.



PEÑA, Manuel, q.e.p.d. - Rafael Llorente y Teresa Pereda y sus hijos Magdalena, Álvaro y Teresita despedimos con mucha pena a Manuel y acompafiamos a Ale y sus hermanos Pablo, Johnny y Bárbara y a Teresa.

PEÑA PIROVANO, Manuel, q.e.p.d. - Dicky y Sofia Ayarragaray de Hughes, y sus hijas Sofia, Verónica y Miguel A. Lacour (h.), Agustina y Francisco Pereyra Iraola, y Magdalena, acompañan a Juan y Carmen y a toda la familia en estos tristes momentos.

PEÑA, Manuel. - Mercedes González Calderón, Mara Urriza, Sara Bosch y Anay Barrenechea acompañan a Teresa con mucho cariño.

PEÑA, Manuel P., q.e.p.d. -Guillermo G. Dayraut (h.) y Carolina Piccardi despiden al querido amigo Manuel, maestro de derecho y valores, con mucha tristeza y agradecimiento por su amistad y acompañan a Tere, Bárbara, Juan Ignacio, Alejandro y Pablo con cariño. Te vamos a recordar y extrañar siempre.

ROGGERO, Blanca Silva Garreton de. - Maria Cristina Rojo y sus hijos abrazan a toda la familia y rezan por la querida Pato.

SILVA GARRETÓN de ROG-GERO, Blanca, q.e.p.d. - Su cuñada Luz Alemán, sus hijos Luz, Martin y Lula, Ale y Rochi y su nieta la despiden con todo cariño y piden oraciones en su memoria.

SILVA GARRETÓN de ROG-GERO, Blanca, q.e.p.d. - Sarita Cafferata y sus amigos del Coro Santa Cecilia acompañan a Jorge con cariño y oraciones.

SILVA GARRETÓN de ROG-GERO, Blanca, q.e.p.d. -Acompañamos a Juana y a todos los queridos Roggero, con enorme cariño. Recordaremos siempre a la entrañable Pato con su cálida sonrisa. Tus amigas del colegio.

SPORLEDER, Juan Martín. -Su mujer Maria Teresa González Cazón, sus hijos Maria y Pablo Camerlinckx, Angeles y Lucas Lencioni, Valeria y Matías Cernic, Teresa y Julio Novoa, Juan Martín y Lucila Caballero, Soledad y Donald Smith, Tomás. Sus nietos Mate, Pipe, Caco, Benja, Sofi, Joaco, Santi, Rami, Juani, Nacho, Manu, Segun, Justi, Salva, Trini, Delfi, Cami y Fede. Mancito, ¡te vamos a extrañar!.

SPORLEDER, Juan Martín. -Matias y Rosario Sporleder, sus hijas Clari, Coty, Rochi y Martu, yernos y nietos abrazan a toda la familia con mucho amor.

SPORLEDER, Juan Martin, q.e.p.d. - Su hermana Florencia y Antonio Biocca y sus hijos Florencia, Mariana, Magdalena, Antonio y Agustina acompañan a Teresa y a los chicos, pidiendo oraciones para el querido Juan.

SYRIANI de VINCIGUERRA, Olga. - Su hermana de la vida Luz Ocampo y Daniel Saravi Briasco, hijos y nietos abrazan a toda su familia en este triste momento.

SYRIANI de VINCIGUERRA. Olga, q.e.p.d. - Silvia Paz Illobre, Eduardo R. Orteu y Horacio Labandeira acompañan con afecto a Armando, Adriana y familia en tan triste momento.

VINOCUR, Arnoldo, falleció el 14-6-2024. - Con gran tristeza y dolor te despedimos con todo nuestro amor. Fuiste un padre, esposo, abuelo y bisabuelo ejemplar, nos diste todo hasta el último día. Te adoramos, tu esposa Berta; tus hijas Cecilia, Cathy y Marisa, yernos, nietos y bisnietos. Tuti, siempre estarás con nosotros.

Recordatorios

BRONDO, Carlos, q.e.p.d., fa-Ileció el 18-6-1974. - Te recordamos como padre y maestro ejemplar. Te amamos por siempre. Tus hijos.

# Piden enjuiciar a un perito del caso Astudillo Castro

BAHÍA BLANCA. Marcelo Herrera, instructor de canes, es acusado de falso testimonio

Un fiscal federal de Bahía Blanca pidió enjuiciar por falso testimonio agravado a Marcos Herrero, el instructor de canes que intervino como perito en el caso de Facundo Astudillo Castro, el joven que desapareció el 30 de abril de 2020 y cuyo cuerpo apareció esqueletizado en el cangrejal del estuario de Bahía Blanca el 15 de agosto de ese año.

El fiscal Santiago Ulpiano Martínez consideró que Herrero cometió falso testimonio en siete oportunidades, agravado por haber sido cometido en perjuicio de los inculpados. Sostuvo que en esas siete intervenciones el acusado "procuró incorporar en la causa conclusiones mendaces y pruebas plantadas con el claro objeto de incriminar a los miembros de las fuerzas policiales en la desaparición de Astudillo Castro".

El fiscal indicó que el imputado inducía a sus perros a que adoptaran determinados comportamientos para luego impartirles una interpretación incriminante, manifestando que habían hallado olores de Astudillo Castro. Destacó que el acusado "habría sido quien colocó los elementos de prueba en las escenas rastrilladas (un amuleto en forma de sandía y dos piedras turmalinas), todo lo cual vulneró

gravemente el sistema judicial al ponerse en marcha el andamiaje judicial a fin de investigar y reprimir un delito inexistente", según informó el Ministerio Público en su portal www.fiscales.gob.ar.

Sobre ese episodio, el fiscal explicó que ya de por sí era contradictorio que el imputado hubiera encontrado dos piedras turmalinas, cuando Astudillo Castro solo portaba una como colgante. Asimismo, señaló que se corroboró que ambas rocas no pertenecían al mismo cristal y que a través de un testimonio se supo que la turmalina que el joven llevaba en su collar era de color violeta y no negra.

En cuanto al amuleto con forma de sandía, Martínez advirtió que "trestestigos diferentes-muy cercanos a Astudillo Castro, entre ellos su expareja, con quien convivió-manifestaron no haberlo visto nunca, lo que permite suponer que no lo portaba consigo habitualmente".

El fiscal también señaló que los supuestos hallazgos del acusado "vanen contra de las reglas técnicas y científicas que rigen las tareas de búsquedas con canes" y "desafían la lógica y el sentido común", y destacó que la técnica utilizada por el peritoen el caso fue "drásticamente derribada por sus colegas". •

### Productos de la caza furtiva



POLICÍA DE LA CIUDAD

La Policía de la Ciudad realizó una serie de 11 allanamientos en Retiro, San Nicolás y Liniers en los que secuestró el equivalente a 80 millones de pesos en productos derivados de la caza furtiva. Los responsables de los comercios fueron imputados por infracción a la ley de protección animal. Con intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (Ufema), la División de Investigaciones Especiales secuestró 186 cuchillos, 61 tenedores, ocho tablas, nueve sacacorchos, 97 cinturones, 16 pares de botas y zapatos; una billetera, una mochila, una asta de ciervo, 12 llaveros, dos chairas, cinco termos y un cortapapeles. ●





Descubrí nuevos juegos todos los días. ¡Escaneá el código QR o ingresá a lanacion.com.ar/juegos y empezá a jugar!



LA NACION | MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

# OPINIÓN

www.lanacion.com @lanacion | facebook.com/lanacion

GOBIERNOS. Los populistas de derecha o de izquierda, amparados por el respaldo mayoritario recibido inicialmente, buscan socavar el esquema constitucional de controles, descalificando cualquier crítica como "golpista"

# La democracia argentina atraviesa un momento muy difícil

### Roberto Gargarella

-PARA LA NACION-

a Argentina atraviesa un momento muy dificil en términos democráticos, como ocurre en tantos otros países, gobernados por (así llamados) "populistas", de derecha o de izquierda. Amparados por el respaldo mayoritario recibido inicialmente, tales presidentes se dedican a gobernar a su antojo y buscan socavar el esquema constitucional de controles, descalificando cualquier crítica a su accionar como "golpista". Se trata de males bien conocidos en nuestro país, donde, durante una década, el kirchnerismo se defendió de muchos de sus críticos atacándolos como "destituyentes". El resultado es idéntico: tenemos que mantenernos en silencio frente a cualquier ocurrencia del poderoso de turno, a riesgode ser acusados de antidemocráticos. Una extorsión atroz.

En todo caso, ninguna respuesta a los problemas que enfrentamos va a resultar exitosa si previamente no clarificamos la discusión conceptual que allí subyace: la discusión sobre la democracia. A tales efectos, en lo que sigue, voy a presentar algunas breves reflexiones sobre el modo en que, en la Argentina, hemos estado articulando nuestras discusiones sobre la democracia con nuestros debates políticos. Lo haré teniendo en mente las notas básicas que define la Constitución sobre democracia: un sistema estricto de controles, protagonismo del Congreso, rechazo al hiperpresidencialismoycompromiso con modos diversos de participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones.

Algunas referencias al gobierno de Raúl Alfonsín, en 1983. Entonces, yjunto con muchosotrosteóricos del derechoy cientistas políticos, Carlos Nino propuso pensar la democracia en términos ideales para, desde allí, sometera crítica los arreglos y prácticas institucionales existentes. De modo decisivo, Nino sostuvo que las normas públicas se justificaban solo si, y en la medida en que, ellas fueran el producto de una discusión amplia e incluyente - habló entonces de una idea deliberativa de la democracia-. Esta idea, que parece una mera abstracción, sirvió para dotar de sentido a varios de los proyectos más importantes de la transición democràtica. Por ejemplo, ese ideal democrático sirvió para invalidar la ley de "autoamnistía" que los militares habían escrito antes de dejar el poder y para favorecerse a sí mismos. El gobierno de Alfonsín, siguiendo los consejos de juristas como Nino, derogó la "autoamnistía" militar, sosteniendo que, en ausencia completa de debate público y participación ciudadana (los partidos estaban



entonces proscriptos, las periodistas eran perseguidos, etc.), esas normas eran directamente "inválidas": su grado de "contenido democrático" era igual a cero. Los ideales abstractos, a veces, resultan cruciales para actuar en democracia.

Tiempo después, durante los años 90, Guillermo O'Donnell describió el modo altamente imperfecto en que se encontraban funcionando las democracias en países como el nuestro. Habló entonces de una concepción delegativa de la democracia, a la que caracterizó con una idea fundamental. O'Donnell sostuvo entonces que en las democracias delegativas quien "gana una elección presidencial" asume que "está autorizado a gobernar el país como le parezca conveniente... El presidente es la encarnación de la nación, el principal fiador del interés nacional, lo cual cabe a él definir... Típicamente, los candidatos presidenciales victoriosos se presentan como estando por encima de todo, esto es, de los partidos políticos y de los intereses organizados". La importante definición de O'Donnell pudo servir para entender mejor –y a partir de allí criticar-democracias de poder concentrado, como la que condujo Carlos Menem. Esa definición nos sigue sirviendo en la actualidad para describir y criticar a gobiernos "populistas", como el que hoy tenemos (un gobierno que se reivindica como continuación del de Menem). Por lo demás, la descripción de la democracia que propuso O'Donnell era

Lo que debíamos hacer era manifestarnos sobre el gobierno tanto como fuera necesario para obligarlo a tomar en serio las demandas y necesidades de la ciudadanía

por completo afín a la lectura abstracta ofrecida por Nino, un autor con quien O'Donnell conversaba al respecto.

Durante los tiempos siguientes -la década kirchnerista- muchos disputamos, también, la idea de democracia que parecía dominante. Todos recordamos de qué forma, más de una vez, alguno de los dos integrantes del matrimonio presidencial buscó defenderse de sus críticos proponiendo una concepción limitada -más bien vacía- de la democracia. Los Kirchner nos decían: "Si no les gusta lo que hacemos, armen su propio partido político, y gánennos las próximas elecciones". Entonces, muchos argumentamos contra ellos que la democracia era otra cosa y que de ninguna manera merecía ser reducida a las elecciones. No se trataba, como ellos pro-

ponían, de una serie de eventos electorales que se sucedían cada cuatro años, sino, fundamentalmente, de "lo que ocurría en el medio, entre elección y elección". Reconociendo que la democracia tenía que ver con nuestras disputas de todos los días, lo que debíamos hacer era manifestarnos sobre el gobierno (a favor o en contra), tanto como fuera necesario, para obligarlo a tomar en serio las demandas y necesidades de la ciudadanía. Caractericé esa lectura de la democracia como conversacional o dialógica, aclarando que ese diálogo incluía no solo "palabras" y "escritos", sino también enojosas protestas en las calles.

En la actualidad, durante el go-

bierno de Javier Milei, la discusión sobre la democracia vuelve a ganar fuerza. Como Menem, Milei pretende gobernar por las suyas, con un completo desdén por las instituciones (como la Corte Suprema) y de espaldas a las promesas que anunció antes de ser elegido (el gobierno del pueblo contra la "casta" se nutre de la "casta" para imponer un "ajuste sin precedente en la historia" sobre el pueblo). Como los Kirchner, el Presidente considera enemigos a sus críticos y descubre conspiraciones en cualquier objeción que recibe. Más: Milei es denunciado por usar fondos públicos para giras privadas, rompe relaciones diplomáticas como si el país fuera suyo y despliega su cotidiano odio como si fuera el nuestro. Nos avergüenza en público humillando a líderes prominen-

tes y ciudadanos de a pie. Dice vivir en "un país de zurdos" e insulta con groserías diarias a esos "socialistas" que, según él, somos todos nosotros. El punto es: nadie lo ha autorizado a nada de eso; él notiene ningún derechoa hacer lo que hace con impunidad y a su antojo. Nuestra república democrática no constituye un reinado, no admite privilegios, no reconoce prerrogativas ni fueros personales. No vivimos en una democracia "delegativa", en donde el mandatario puede hacer lo que quiere y actuar como se le antoje. Nuestra democracia constitucional, por lo demás, está intimamente comprometida con la "justicia social" que él repudia (el art. 75, inc. 19 pide proveer al "progreso económico con justicia social"); obliga a que el presidente se someta a controles, y le ordena (aunque a él no le importe) que pida permiso al Congreso antes de salir del país (art. 99, inc. 18); define que las leyes sean exclusivo producto del Congreso, y considera nulas "de nulidad absoluta e insanable" las normas legislativas que emita el Ejecutivo (art. 99, inc. Más: nuestra Constitución consagra una forma "deliberativa" (arts. 78,83,100, inc. 9,106) y favorable a la participación popular en el proceso de toma de decisiones (arts. 37, 39, 40). Aunque no lo guiera entender, aunque nos cueste hacérselo entender, el Presidente no puede actuar como un niño caprichoso: nuestra democracia es otra cosa, y nuestra Constitución le exige que se comporte de otro modo. •

## LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

# Santa Cruz: se robaban hasta el agua

El actual gobernador santacruceño reconoció graves irregularidades en la empresa encargada del suministro de ese vital elemento en Caleta Olivia

a provincia de Santa Cruz, cuna de los peores males que azota-✓ ron a este país, vuelve a ser el centro de las miradas. El sindicalista petrolero Claudio Vidal puso fin a 32 años de dominio kirchnerista al ganar la gobernación el año último, tras haber sido él mismo aliado estratégico de dicha fuerza hasta julio de 2021.

La localidad patagónica de Caleta Olivia, cercana al límite con Chubut, es la segunda más poblada detrás de Río Gallegos. Desde el descubrimiento de petróleo en la región en 1944, su movimiento comercial y petrolífero la hermana con Comodoro Rivadade manantial de oro negro. Pero donde sobra el petróleo y el azul intenso del océano es una invitación, falta históricamente el agua potable. "Acá hubo negocios con el agua toda la vida", declaró el gobernador Vidal.

La primera planta de ósmosis inversa para desalinizar el agua de mar para abastecimiento de los habitantes de la ciudad se inauguró en 2015. Sin avisar, Vidal se hizo presente en los cargaderos de agua de Caleta Olivia y encontró en tres escuelas las válvulas de agua estranguladas. Denunció estas irregularidades públicamente y pidió la renuncia de altos funcionarios de la empresa de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE). Afirmó que existen fundadas sospechas de que se buscó afectar el normal suministro de agua en la ciudad con el fin de cargarla en camiones para su posterior venta particular. "Hubo constantes acciones de boicot para afectar el normal suministro de agua en la ciudad. Esos sabotajes consistían en cerrar las llaves de los centros de distribución, para robar el agua potable que se distribuye entre los vecinos residenciales", denunció, fogoneando un escándalo político que involucra a su antecesora en el cargo, Alicia Kirchner.

Las maniobras de boicot tendrían variosaños de antigüedad, como surge de informes del Tribunal de Cuentasdifundidos ya en 2019, con detalle de pagos documentados por contrataciones directas. "Acá hubo negocios con el agua toda la vida. Basta de tapar las cosas. La planta de ósmosis via, con la que comparte su condición de Caleta Olivia es el claro ejemplo de lo que pasó en la provincia durante tantos años: corrupción", declaró el

> "Acá hubo negocios con el agua toda la vida", declaró el gobernador Vidal

Si el viento santacruceño ha cambiado de dirección, se deberá avanzar con las investigaciones que limpien a la provincia de tanta corrupción

gobernador, quien ordenó a los funcionarios en cuestión que hicieran la correspondiente denuncia.

Elgerente de SPSE zona norte, Alejandro Mamani, máximo responsable de conducir desde hace seis meses la empresa en Caleta, sigue en funciones aun cuando es el personal a su cargo el acusado de las maniobras. Si la intención es terminar con la matriz de corrupción instalada en torno de la provisión de agua, se debería garantizar que no se proponga simplemente un pase de manos.

El mandatario ordenó a la policía regional el control total y la custodia de las llaves y válvulas de los acueductos, por encima de los trabajadores de la empresa. Asimismo, pidió un estudio de las inversiones para mejorar el servicio.

Los funcionarios tienen la potestad dedenunciar cualquier irregularidad en sus áreas. El gobernador Vidal, en seis meses de gestión, ha promovido más denuncias que el kirchnerismo en tres décadas. No es algo menor considerando que en Santa Cruz nunca había ocurrido que un funcionario se presentase a denunciar corrupción en su propio ámbito, pero cuando los funcionarios fueron a hacer la denuncia en Caleta Olivia se encontraron con que no había fiscal.

Quienes han jugado por años con las necesidades de los caletenses deben ser penalizados. Si realmente el viento santacruceño ha cambiado de dirección, se deberá avanzar con las investigaciones que limpien a la provincia de tanta corrupción enquistada por años.

# Problemas del arte universal

os episodios vinculados con trascendentes obras del arte universal reclamaron la atención mundial. Una de ellas es el busto de Nefertiti, del siglo XIV a. C., encontrado en Amarna, Egipto, en 1912 y que desde hace un siglo es exhibido en Berlín. La otra es el Atleta de Fano. un bronce griego quizás realizado por el escultor Lisipo, artista personal de Alejandro el Grande, entre los siglos III y II a. C. y encontrado en 1964 en el mar frente a la pequeña ciudad italiana de la que ahora toma su nombre.

Ambas piezas comparten ciertas características. Quizás la más relevante sea la de ser notables ejemplos de la capacidad artística y creativa de quienes las concibieron. Otra es su casi perfecto estado de conservación. Una tercera, entre otras posibles, es el grado de conocimiento que nos permiten alcanzar acerca de culturas desaparecidas.

Cada una de ellas es ejemplo paradigmático de la cooperación cultural -o de la falta de ella- entre sus países de origen y donde hoy se las exhibe.

El busto de Nefertiti fue hallado por una expedición alemana, que contó con las necesarias autorizaciones del

gobierno egipcio. Una vez culminada su tarea, en 1913, un funcionario gubernamental de ese país estableció qué piezas permanecerían allí y cuáles podían ser transportadas a Alemania para quedar en manos de James Simon, el filántropo alemán que financió la expedición. Este terminó donando las suyas a las autoridades de su país. Gracias a la sensatez de estas conductas, Nefertiti celebra en estos días el centenario de su pacífica exhibición en el Neues Museum de Berlín.

La historia del Atleta es casi la contracara de la anterior. La escultura fue extraída del fondo del mar Adriático por pescadores italianos, que la vendieron en el mercado negro a quienes luego la exportaron ilegalmente de Italia. El J. Paul Getty Museum de Malibu la adquirió en 1977 por varios millones de dólares. El gobierno italiano recurrió a todos los recursos diplomáticos y judiciales para que le fuera restituida.

El último episodio fue una sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanosa raíz de una apelación contra una decisión de la Justicia italiana de 2018 planteada por el museo estadounidense entendiendo que la restitución de la obra al gobierno italiano constituiría una violación de sus derechos de propiedad. La Corte Europea sostuvo que no solo no existía tal violación, sino que el museo había sido negligente, en el mejor de los casos, al haber adquirido una obra de arte de semejante importancia sin haber agotado una investigación razonable acerca de su procedencia.

Estos hechos muestran la necesidad imperiosa de que cada país cuente con una política cultural atinada y sensata, que debe tener en cuenta la necesidad de que exista un mercado transparente, de fronteras claras y precisas, donde coleccionistas y comerciantes puedan negociar libremente las piezas obtenidas legítimamente. Monopolizar la posesión de las obras de arte que integran el patrimonio cultural de un país en manos de sus respectivas autoridades-como pretenden gobiernos como los de China, Turquía y Marruecos-mediante la modificación de la Convención de la Unesco de 1970 sobre bienes culturales puede ser una herramienta eficaz para cancelar las expresiones artísticas de ciertas minorías culturales.

### **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar []/lanacion

Llamarse a silencio

La democracia por defi-

nición es el gobierno que representa el pueblo que se elige en elecciones libres. El que gana gobierna y el que pierde acompaña o tiene que hacer aportes constructivos. En la Argentina todos los expresidentes, ministros de Economía, presidentes del Banco Central, diputados y senadores que han pasado ya por la gestión pública y que estando en ella no han logrado ningún tipo de resultado positivo para el país, sino que, por el contrario, han dejado un caos, deberían llamarse a silencio, ya que cuando hablan solo emiten juicios de valor con pronósticos siempre de catástrofe y un futuro incierto que solo sirve para desalentar todo tipo de inversión que sirva para sacar adelante el país. Si no están de acuerdo, se presentan en las próximas elecciones y que el pueblo decida quién considera que está haciendo las cosas bien. Por el bien de todos es saludable que no opinen más, sobre todo porque cuando tuvieron su oportunidad todo lo hicieron mal.

Roberto Jorge Billinghurst DNI18.746.009

Investidura presidencial

Soy católico, trabajé en Aerolíneas hasta que esos sindicalistas que rodearon al Papa persiguiendo a decenas de empleados de la empresa con la concomitancia de la dirigencia empresaria hasta obligarlos al retiro voluntario o, como en mi caso, que me despidieran sin causa justa solo por no comulgar con los gobiernos K. Verlo al Papa en esa foto vergonzosa o escuchar al obispo Carrara pedir perdón, cuando lo que debió haber hecho era tomar el micrófono y advertir a los feligreses allí reunidos que estaban en la casa de Dios y detenerlos, me llevarían a alejarme de la Iglesia. Pero no, seguiré yendo cada domingo a encontrarme con la palabra del Evangelio, a pesar de que condeno estas cosas y de que me avergüence ver a la Iglesia haciendo política partidista y agrediendo la investidura presidencial. Roberto Arostegui

robertoarostegui48@gmail.com

### Recogimiento

De chico me enseñaron que a la iglesia se iba a rezar y participar, por lo general en forma pasiva, de la misa que oficiaba el sacerdote. O sea, a rezar en voz alta respondiendo al sacerdote o a lo sumo algún cántico religioso. Con pocos días de diferencia he visto que, en dos iglesias, militantes políticos disfrazados de feligreses cantaron consignas contra el gobierno del presidente Javier Milei. O sea, transformaron

una capilla en un foro político. Lo triste es que fue con participación de sacerdotes, que parecía que gozaban e incentivaban este verdadero escándalo. Soy de descendencia ucraniana, y hemos asistido a misas por nuestra patria de sangre y por el fin de la guerra, rezamos, escuchamos a nuestros sacerdotes y obispo, pero no se nos hubiera siquiera ocurrido expresar consignas públicas contra el régimen de Putin ni contra los rusos o comunistas del mundo que lo apoyan. Un templo es un lugar de recogimiento, no es un comité partidario. Jeremías M. Taurydzkyj DNI10.513.559

### Politizar la fe

Tantos religiosos tan valiosos que hacen tanto por la sociedad, y vienen estos curas que politizan la fe y lo justifican. ¿Para qué se hicieron sacerdotes y por qué lo siguen siendo? Marta Lavalle DNI13.137.994

### Iglesia Santa Cruz

Tengo muchos recuerdos de mi infancia en la Iglesia Santa Cruz de los padres pasionistas irlandeses. Los 17 de marzo, Día de San Patricio, toda la familia partía a misa para luego seguir festejando en la Casa de Nazareth. Mi hermano tomó su Primera Comunión bajo los acordes del gran órgano, ejecutado por el señor Ansuini. Solíamos ir a visitar a los padres pasionistas Steven Quaine, Fidelis Rush y Ambrus Geoghegan, que eran amigos de la familia y de todos los irlandeses. Fuimos todos bautizados ahí, mis padres y muchos de mis amigos se casaron en esta maravillosa iglesia. Hace unos días, escuchamos, con mucha tristeza, cánticos políticos en el momento en que el sacerdote levantaba la Eucaristía ya consagrada. Los monaguillos aplaudían,

### En la Red

FACEBOOK

Un piloto de motos argentino de 9 años se accidentó en Brasil y está en terapia intensiva



"Son los riesgos del deporte y todo atleta los tiene que tener muy presentes cuando está compitiendo" Julio Alberto Rocha

"¿Y a quién se le ocurre que un chico de 9 años maneje?" Milu Mandy

"¡Que se recupere

pronto!" Silvia Arce

OPINIÓN 31 LA NACION | MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

el sacerdote no pedía silencio... un momento de gran espiritualidad es traspasado por cuestiones ideológicas. Los templos religiosos deben ser lugares de oración, de paz, de armonía, de encuentro con Dios y unión entre los hombres. Ojalá que así sea.

Sandra Scally DNI16.763.366

### Unesco

Los escritores Eduardo Mallea y Abel Posse, el psiquiatra y legista Nerio Rojas, el doctor en Filosofía Eduardo Massuh, el politólogo Carlos Floria y el eminente diplomático Juan Archibaldo Lanús, entre otros, han representado a la Argentina ante la Unesco. En medio de especulaciones diversas, el nombre de la senadora Carmen Lucila Crexell aparece mencionado para este puesto. El examen del currículum que publica la página oficial del Senado de la Nación no parece revelar que cuente con antecedentes suficientes para acceder a dicha representación ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Seguramente, nuestro país cuenta con hombres y muieres mejor preparados para representarnos. Es cuestión de buscar bien.

Jorge Armando Maldonado maldonado50ja@gmail.com

### Inseguridad vial

Los recurrentes problemas de tránsito que padecemos diariamente hacen cada vez más urgente una solución efectiva. Aquellos que viajan de noche por la Panamericana, en dirección a Pilar, conocen bien la peligrosa negligencia en la que nos encontramos al volante. La casi totalidad del trayecto carece de iluminación adecuada, lo que dificulta notablemente la visibilidad. En respuesta, algunos conductores utilizan las luces altas, generando un encandilamiento absoluto para los vehículos que vienen en sentido contrario. Además, la total despreocupación de los camioneros, que transitan por carriles no habilitados para camiones de tal magnitud, agrava aún más la situación. Esta falta de responsabilidad aumenta el riesgo de accidentes trágicos que enfrentamos a diario. ¿Es mucho pedir rutas y autopistas bien iluminadas en nuestro país? En una Argentina que aspira al progreso, garantizar la seguridad vial debería ser una prioridad.

Juan T. Medi Cogo juancogo@icloud.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

### **CLAVES AMERICANAS**

# Buques rusos, en lo peor de la crisis

Andrés Oppenheimer

PARA LA NACION-



En los últimos meses, ha habido protestas callejeras por la escasez de alimentos y electricidad en Santiago y varias otras ciudades cubanas. En marzo, por primera vez desde la revolución cubana de 1959, Cuba admitió que había solicitado comida al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, y que había recibido un primer cargamento de leche en polvo para niños. Curioso por saber cuán seria es la crisis económica de Cuba, llamé a Carmelo Mesa Lago, exprofesor estrella de la Universidad de Pittsburgh, a quien muchos conocen como "el decano de los economistas cubanos". Cuando le pregunté cómo están las cosas en la isla, lo resumió en tres palabras: "Peor que nunca".

Mesa Lago, que cumplirá 90 años en agosto y mantiene contacto regular con economistas cubanos en la isla, me dijo: "Cuba está pasando por su peor crisis económica desde la revolución de 1959". La producción de bienes

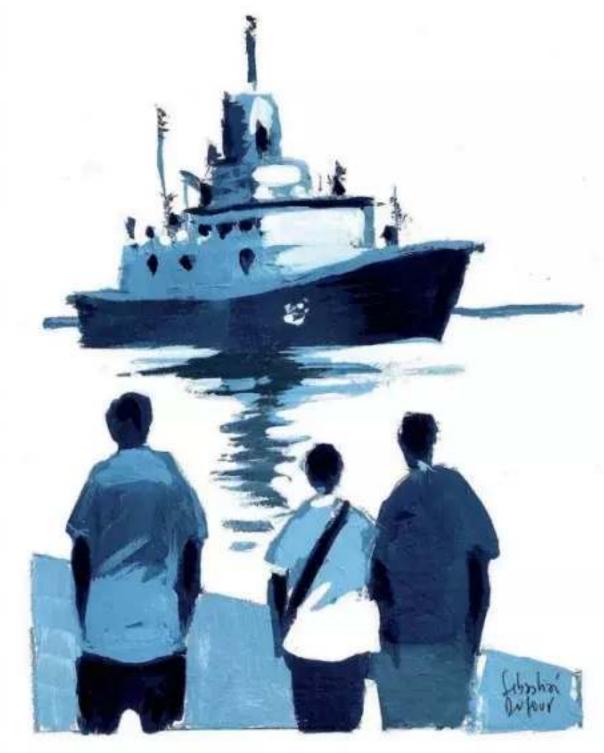

manufactureros ha caído a la mitad de lo que era en 1989, y las exportaciones totales han caído un 61% desde 2013, señaló. Asimismo, a pesar de que según datos oficiales la inflación de Cuba fue del 39% anual en 2022, el último año del que hay cifras oficiales, la tasa de inflación real se acerca al 1000% anual, estima Mesa Lago. La estimación de inflación del gobierno es poco realista porque no toma en cuenta las transacciones en divisas extranjeras que realizan

muchos cubanos que reciben dólares de sus familiares en el exterior, explicó.

La razón principal detrás de la debacle económica de Cuba es que, a diferencia de otros países comunistas, como China y Vietnam, Cuba ha limitado enormemente al sector privado. Cuba tiene que importar azúcar, pollos y varios otros alimentos porque los agricultores privados no tienen incentivos para producir, me dijo Mesa Lago. "China y Vietnam han permitido a los

productores agrícolas sembrar lo que quieren, vender a quien quieren y a los precios que marcan la oferta y la demanda", dijo Mesa Lago. En Cuba, los agricultores tienen que vender hasta el 70% de sus cosechas al Estado, y a precios bajos, agregó.

Otra razón por la que la economía de Cuba se está desmoronando es que el régimen ya no cuenta con benefactores extranjeros como lo han sido en su momento la ex Unión Soviética y Venezuela. Venezuela enviaba 105.000 barriles de petróleo subsidiado diariamente a Cuba en 2015, pero esa cifra se ha desplomado a unos 57.000 barriles diarios, dice Mesa Lago. "Si Cuba no hace cambios económicos fundamentales, no hay manera de que puedan salir del hoyo", agregó. "Al contrario, es probable que las cosas empeoren más".

Pocos días antes de que los buques de guerra rusos llegaran a La Habana, el régimen cubano anunció que otorgará poderes extraordinarios a sus Fuerzas Armadas para declarar "zonas de interés militar". Según el portal opositor www.Cubasiglo21.com, con sede en Madrid, "la oligarquía cubana sabe que este año, especialmente durante el verano, puede enfrentar explosiones sociales de gran magnitud. En esas circunstancias está militarizando la institucionalidad de la isla". No sería raro que, en ese contexto, el régimen cubano haya alentado o aceptado con mayor entusiasmo que el habitual el envío de los buques rusos a Cuba, para enviar una señal de fuerza hacia el interior de la isla. Puede que veamos otro verano de revueltas populares en Cuba, como el de 2021, y que el régimen se esté preparando para ello.

### PRESIDENTE

# La política unipersonal

Damián Toschi

PARA LA NACION

esde el 10 de diciembre de 2023, los comentarios periodísticos cotidianos, ciertos análisis de coyuntura y algunos pretendidos debates en las redes sociales giran, casi exclusivamente, en torno a la figura del presidente de la Nación. Esta situación tiene una explicación institucional: la agenda y los actos de gobierno de un mandatario son temas de interés público que, como tales, generan información relevante.

Esta razón de Estado convive con dos variables que se conectan y retroalimentan: la dominante estrategia comunicacional del oficialismoyelvacío político que, al menos por el momento, parece estar dejando el variopinto arco opositor.

En una encuesta reciente, la consultora Opinaia preguntó: ¿quién es el líder de la oposición al gobierno deMilei?El47%delaspersonasconsultadas respondieron: "Por ahora nadie". Esa percepción colectiva, en algún sentido, se enlaza con otras cuestiones que merecen atención.

En primer lugar, hay que consi-

derar la escasa identificación partidaria de la ciudadanía. Según datos de la Cámara Nacional Electoral (CNE), a finales de 2022 había más de 35.000.000 de electores registrados en todo el país. De ellos, solo el 23% estaba afiliado a una fuerza política. El guarismo representa 250.000 personas menos que en 2001, cuando surgió la reaccionaria consigna "que se vayan todos". Comocontrapartida, el esquema posicional izquierda, centro o derecha está vigente a la hora de expresar preferencias ideológicas.

A lo anterior se suma una aparente desconexión entre los debates que promueven los dirigentes y las demandas sociales más urgentes. Probablemente, la habilidad de Javier Milei haya sido bautizar de modo clasista esta situación. En efecto, la idea de casta, en tanto supuesta elite gubernativa que se hablaasí mismay vive en un microclima palaciego, penetró en amplios sectores de la población.

Hay otro factor clave: todas las sociedades, en algún momento,

atraviesan un cambio de época que impacta en la representación. Algunas cifras dan cuenta de ello. En un artículo publicado en noviembre de 2023 en El País de España, firmado por Borja Andrino y Montse Hidalgo Pérez, se menciona un relevamiento de la consultora Atlas Intel, difundido días antes del balotaje presidencial en la Argentina. Allí, el fundador de La Libertad Avanza sumaba el 69% de la intención de voto en el electorado de 16 a 24 años. En tanto, en la franja de 25 a 34 años llegaba al 54%.

En este marco, además, parece un error de interpretación medir las acciones del elencogobernante sin tener en cuenta el pasado reciente. Desde hace varios lustros, la corrección discursiva. los modales cívicos yel respeto por la disidencia son víctimas de la polarización extrema.

La impronta libertaria, en realidad, se nutre de una matriz de intolerancia que, desde el conflicto agropecuario de 2008 en adelante, fue alimentada y utilizada por quienes, siendo a su turno oficialismo u

oposición mayoritaria, apostaron sistemáticamente a la confrontación. El mileísmo, entonces, representa una nueva versión de esa lógica de grieta y fanatismo.

Asistimos, en consecuencia, a la configuración de un presidencialismo faccioso; un modelo donde lo importante es el contacto directo del líder carismático con sus seguidores, tanto en la realidad concreta como en el ciberespacio. Así, arropado por la masa o las redes sociales, quien ejerce el poder repite consignas y gestos, descargando su furia contra quienes lo critican.

Así las cosas, desde el arribo de Javier Milei a la Casa Rosada, la democracia de candidatos, esa que bien definió el politólogo Natalio Botana, exhibe un nuevo rasgo distintivo: la política unipersonal; un protagonismo sobreactuado y permanente, ideado para ser noticia y borrar del escenario a todos los adversarios.

Lic. Comunicación Social (UNLP)

www.miclub.lanacion.com.ar

### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (C1285ABG). Tel.+5411 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (BI638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#M.I. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario.

Precio del ejemplar: Lun a Vie \$1900.- Sáb \$2700.- Dom \$3200.- Recargo envio al interior: \$380.- En Uruguay: Lun,/Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-Dgo, \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo, G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



### MANUSCRITO

# Un cita con Erik Satie

Diana Fernández Irusta

-LA NACION-

lgunos libros se toman su tiempo para llegar a nosotros. Es parte del asunto, y está bien que sea así.

No sé en qué andaba unos seis años atrás, cuando María Negroni publicó Objeto Satie (Caja Negra), y el libro se me escurrió entre vava a saberse cuántas otras cosas. Pero agradezco al azar -y ciertas buenas amistades- que me lo acercó recientemente.

El libro, su diseño, imágenes, palabras, voces recreadas, convocadas, intuidas: todo en él -incluido el epílogo de Pablo Gianera-es una pequeña maravilla. Y si agradez-

co a quien lo puso otra vez en mis manos, agradezco también a sus hacedores porque me recordaron -el barullo es tal, que a veces necesitamos estas cosas- que Satie y su música existen.

Voy por partes. Me reconozco entre los que tienen vocación autodidacta; comparto ese caos, el desorden, la glotonería, incluso la desfachatez de vivir mezclando, siempre, biblias y calefones. A Satie llegué, como corresponde a los de mi especie, no desde una sobria sala de conciertos, sino desde una popular -aunque, por aquel tiempo, todavía silenciosa-sala de cine.

Se terminaban los años ochenta y había ido con un novio a ver La otra mujer, de Woody Allen. La película nos encantó. Tuvo un efecto accesorio: nos llevó directo a buscar las Gymnopédies de un tal Erik Satie. Ese CD me acompañaría décadas, entre rock, pop y alguna world music. Era el ancla a tierra, la vibración sutil, la música que el corazón pedía a gritos cuando el ruido de afuera se tornaba insoportable.

Nunca me pregunté, como sí me lo pregunto ahora, por la conexión entre la delicadeza de esos sonidos y el París arrebatado de fines del siglo XIX y el mundo de entreguerras, el dadaísmo, los cabarets, la vida entre salvaje y bohemia que fue bastante más que una simple excentricidad. Las primeras vanguardias habían sido un alarido pletórico de vida, pero también de desesperación; por entre ese magma tremendo circuló Satie, que ya venía gestando una mirada sobre el mundo y que la seguiría gestando.

"Satiemiróelarte-elsuyoyelque se escribe en mayúsculas-con ojos nuevos-escribe Gianera-. Solo con

ojos nuevos podía también mirarse esa vida y con esos ojos la mira Negroni. Ni biografía, ni ensayo, ni poema, ni documento: objeto".

Por cierto, Objeto Satie abre-una delicia- con la reproducción de la carta astral del músico. A lo largo de sus páginas se alternan citas, fragmentos y alusiones a la voz del artista con otras imágenes: su autorretrato, un fotograma de la película Entr-acte, de René Clair (que

### Era la música que el corazón pedía a gritos cuando el ruido de afuera se tornaba insoportable

Satie musicalizó), una fotografía de la Exposición Universal de París de 1889, reproducciones de obras de Toulouse-Lautrec, Picasso, Picabia, Man Ray, Suzanne Valandon.

Hablamos de un objeto, así que me permito cierto fetichismo. Me detengo en el autorretrato de Va-

landon. Me parece bella, sólida, decidida. Vivieron juntos unos cuantos años. El la llamaba Biquí. Ella, en una de las cartas que asoman en Objeto Satie, le dice: "Mire, Crin, Crin, siempre odié a los hombres que dicen adiós demasiado pronto". Y agrega, unas líneas más abajo: "No me empuje a la sobredosis de láudano".

Negroni alude, también, a la casa de Arcueil donde el artista se refugió, en estricta soledad. La autora la describe como "mezcla de cueva y telaraña orientada a la frontera belga" y hace un breve inventario de lo que se encontró allí, luego de la muerte de Satie: una cama, una mesa, un piano roto, un ejemplar de Las flores del mal, sombreros, pañuelos, bastones y "más de cuatro mil papelitos, con apuntes para pequeños ruidos, personajes, réplicas, dibujos de edificios mentales e instrumentos musicales absurdos". El universo de un músico visual, alguien que buscaba acordes sobre los que se pudiera caminar, comparables "a un buen sillón (como quería Matisse)". •



### Poco, pero mucho

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto María José Rodríguez Murguiondo



PARIKA, GUYANA >omo jugar y divertirse con poco. En este caso, con un par de sogas de un barco amarrado en una playa en Parika, Guyana. Trepados, haciendo piruetas o equilibrio, o simplemente bañándose en el agua, el entretenimiento está garantizado. Acompaña un día soleado y de calor que resulta tentador para hacer este tipo de actividades al aire libre. Por la simplicidad de los elementos que se requieren para lo lúdico, la imagen trae reminiscencias de tiempos pasados, cuando no había más remedio que pasarlo bien con lo poco que existía. Sin teléfonos móviles, computadoras ni tabletas a los que estar conectados con infinitos contenidos con los cuales amenizar la existencia, eran el ingenio y la imaginación, por lo general en compañía de otros, las fuentes inagotables de ocurrencias que al verlas hoy provocan ternura y hasta admiración por lo poco de lo que se dependía para conjurar la alegría. •

### CATALEJO

Un viaje de ida

### **Ariel Torres**

Hay dos mundos paralelos. Uno es el del relato. El otro es el concreto, el que tiene costos y donde todo es siempre más complicado de lo que se cree. Uno de esos mundos se pregona. Elotro se sufre, se batalla, se investigayse resuelve, lentay dificultosamente. Ejemplo: Marte. Mientras el inefable Elon Musk se propone ir y colonizarlo, la NASA tiene un pequeño problema que puede poner en perspectiva las ambiciones del intenso empresario sudafricanocanadiense-estadounidense. Como se sabe, la agencia ha enviado varias misiones al planeta rojo, con sondas, roverse inclusoel Ingenuity, un helicóptero que completó 72 vuelos en la tenue atmósfera marciana, antes de dañar una de sus aspas.

Pues bien, ahora que esas misiones han recolectado suficiente material del cuarto planeta de nuestro sistema solar, es hora de traer las muestras a casa para estudiarlas. Y ahí tuvieron que pisar el freno, porque el costo de ese delivery se disparóall.000 millones de dólares y la fecha de llegada se retrasó una década, a 2040. ¿El principal problema? La NASA nunca despegó desde otro planeta (la Luna no es un planeta). Así que si traer unas muestras de vuelta a casa es tan complicado, ¿cuál es exactamente el plan para cuando enviemos personas?.











Otra invasión Habrá 40 mil argentinos en el debut de la Copa América P. 2

El susto de Mbappé Se temió una fractura, pero el crack seguirá en la Euro P.3

Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso y Francisco Schiavo www.lanacion.com/deportes

X @DeportesLN ■ Facebook.com/Indeportes

✓ deportes@lanacion.com.ar





Messi, cerca de los volantes titulares en la Copa América 2021: De Paul, Paredes y Lo Celso; también son claves Palacios, Enzo, Mac Allister y Guido Rodríguez

# El motor que empuja los sueños

La riqueza del campeón mundial: en la mitad de la cancha, para tres puestos, el DT Scaloni cuenta con siete futbolistas, intercambiables en su mayoría, como para armar distintos módulos confiables en la Copa América

Diego Mazzei

ENVIADO ESPECIAL

ATLANTA.-¿Habrá tenido alguna vez la selección argentina el nivel de paridad competitiva en tantos puestos? La riqueza que ofrece la plantilla elegida por Lionel Scaloni echa por tierra el concepto de "los once de memoria", muletilla que popularizó otro seleccionador argentino, Alfio Basile. Aquí-salvo Lionel Messi, claro- cualquiera está en condiciones de afrontar la titularidad

asumidos. Cada cual conoce sus dras. Luego de media hora de apatortalezas y su lugar en el grupo. Por eso las sonrisas y el clima de distensión general que se palpa cuando salen al campo de juego en el imponente campus de la Kennesaw University. Es el primer entrenamiento abierto a la prensa de la semana, previo a la inauguración de la 48º Copa América, y el comienzo se demora por un imprevisto. No hay gimnasio en el lugar,

entre los campeones del mundo. por lo que el plantel vuelve al óm-Y los roles están perfectamente nibus para trasladarse a unas cuaratos, el micro vuelve al lugar para los trabajos de campo. Dos rondas para pases y luego ejercicios con arcos mínimos de los que participan los más prominentes integrantes del cuerpo técnico: Aimar, Ayala y Samuel. Afuera del campo, un espectador de lujo, Thiago Almada, campeón del mundo en Oatar 2022 y hoyemblema del Sub 23 que jugará en los Juegos Olímpicos.

Luego de los quince minutos de rigor, Scaloni convoca y la prensa debe irse. Es tiempo de intimidad, de trabajos tácticos y de ir ajustando detalles para el debut del jueves. a las 21 de Argentina, frente a Canadá. Es ocasión para el DT, también, de mirar semblantes, de profundizar la exigencia para tomar la determinación final, los once que dispondrá de entrada en la noche del Mercedes Benz Stadium. Un equipo titular que todavía no está claro del todo, pero que en este ca-

so es una buena noticia: todos son competitivos.

Hay un duelo lógico y que en mayor o menor medida se ha repetido en la historia de la selección, el del centrodelantero. ¿Hernán Crespo o Gabriel Batistuta? ¿Pipa Higuaín o Kun Agüero? ¿Lautaro Martínez o Julián Álvarez? Sin embargo, la llamativa lucha se da en el corazón del equipo, en la verdadera sala de máquinas que tiene la selección: la mitad de la cancha. Continúa en la página 2

2 | DEPORTES

LA NACION | MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

### FÚTBOL | LA COPA AMÉRICA Y LA EUROCOPA



Nico González, McAllister y Enzo, pura dinámica A. GRECO / E. ESPECIAL

# Nombres y dibujos que encajan a favor del servicio colectivo

Scaloni logró una zona versátil en el medio; mueve las piezas y no se nota

### Viene de la tapa.

Hay en esa ubicación siete futbolistas para tres puestos, intercambiable en su mayoría, como para armar distintos módulos y que todo funcione a la perfección. Las Ferrari, como los bautizó el popular Jorge D'Alessandro durante la euforia de Qatar, los volantes que propulsan el motor de la selección.

¿Qué trío debería jugar? De Paul-Paredes-LoCelso es la fórmula que ganó la Copa América 2021; De Paul-Enzo Fernández-MacAllister fue el trinomio que terminó celebrando en Qatar. Y falta Exequiel Palacios, de enorme crecimiento en esta última temporada, factor clave en el año mágico del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. También aparece Guido Rodríguez, aunque sus características-es acaso el que más se diferencia del resto-requieren de un escenario específico para ingresar. O bien podría ser una combinación de ambos triunviratos.

Está claro que Rodrigo De Paul es número puesto. Por condiciones futbolísticas y también anímicas, el futbolista de Atlético de Madrid ocupará el lugar de interno por la derecha en tanto su estado atlético sea el óptimo, con Palacios como reemplazante natural. ¿Pero qué pasará con el eje central? Paredes perdió el lugar durante Qatar 2022 debido a molestias físicas; su espacio lo ocupó casi siempre Enzo Fernández y fue un hallazgo de ultimo momento. Es claro que el jugador de Chelsea se siente mejor más suelto y con opción dellegada al área rival. El otro es Alexis Mac Allister, a quien Jurgen Klopp reconvirtió en volante central tras su llegada a Liverpool. Scaloni lo utilizaba como interno por la izquierda hasta el último amistoso con Guatemala, donde por momentos apareció como 5.

Paredes sumó sus primeros minutos en la era Sampaoli, pero cobró relevancia de la mano de Scaloni, con quien jugó 59 de sus 62 partidos en la selección. El volante surgido de Boca recobró ritmo de competencia en la última temporada con Roma y podría retomar el lugar que alguna vez fue suyo.

Enzo Fernández fue la gran aparición en el año de la gloria: debutó menos de dos meses antes de la gesta de Qatar y no salió más (23 encuentros). Scaloni lo utilizó en los últimos dos amistosos, pero da la sensación de que necesita más rodaje luego de la operación.

Lo Celso llegó a la selección de la mano de Jorge Sampaoli en 2017. Sin embargo, fue Scaloni el que le dio un lugar preponderante. En su debut al frente de la albiceleste, dispuso de Gio-Paredes-Palacios como medio campo titular en aquel 3 a 0 frente a Guatemala. Para el de Pujato, el futbolista de Tottenham es una debilidad: de los 52 encuentros con la casaca celeste y blanca, 47 fueron bajo la batuta de Scaloni.

Alexis Mac Allisteres otro de los descubrimientos del DT. Lo hizo debutar en 2019, pero no fue hasta 2022 que halló su lugar definitivo en el grupo. Las circunstancias hicieron que tomara un papel preponderante en la consagración. Es, sin dudas, uno de los grandes héroes de Qatar. Lleva 26 partidos y su evolución como futbolista completo no encontró su techo.

La versatilidad tal vez sea el valor agregado de esta selección, en la que Scaloni puede darse el lujo de variar los módulos sin perder eficiencia. La sala de motores de la Argentina reúne a todos sus componentes a pleno. El cuerpo técnico tiene la sesuda misión de encastrarlos de la manera que mayor rédito le genere al equipo. Pero no es casualidad la flexibilidad de los recursos, no solo fue una búsqueda del entrenador a lo largo de su proceso -la de contar con hombres de determinadas características- sino una de sus tareas principales: moldear futbolistas polifacéticos. Vaya si lo ha logrado.



Se esperan muchos argentinos cerca de la selección, entre los residentes y los visitantes A GRECO/E ESPECIAL

# Invasión albiceleste: recomendaciones para no ir preso... y tampoco ser baleado

Las autoridades locales y la Conmebol estiman que habrá 40 mil argentinos en el juego inaugural; las advertencias del consulado, ya que en el Estado de Georgia es legal la portación de armas

### Federico Águila

ENVIADO ESPECIAL

ATLANTA.—El imponente estadio Mercedes Benz lucirá completo este jueves con 71.000 espectadores sentados para la ceremonia inaugural de la Copa América y el debut del último campeón. Ya desde este fin de semana, los argentinos empezaron a llegar a la capital del sureño Estado de Georgia, que los recibió con una sofocante ola de calor.

Con Messi como estandarte y la despedida de Ángel Di María, los campeones del mundo son sin dudas la mayor atracción de esta competencia. La fiebre mundialista derivada de Qatar provocó la llegada de argentinos residentes en Estados Unidos, pero también de muchos otros que lo harán desde Ezeiza.

Según las autoridades y la Conmebol, cerca de 40.000 hinchas de la albiceleste estarán presentes para el partido contra Canadá.

Lacuidad comenzará a teñirse de celeste y blanco desde este miércoles y se espera hasta una caravana de unas 200 casas rodantes que partirán ese mismo día desde Miami, donde vive la mayor comunidad de argentinos en este país (se calcula que cerca de 150.000).

A diferencia de los últimos mundiales, las autoridades de seguridad local no tendrán que preocuparse por la llegada masiva de barras argentinos, cómo pasó en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 o Brasil 2014.

Pese a todo, la embajada argentina y su red de consulados emitieron varias recomendaciones a tener en cuenta para evitar consecuencias desagradables. Es decir, hacer poco y nada de lo que se acostumbra en las previas del fútbol argentino.

"Les recomendamos a todos los que vengan no tomar alcohol en la calle ni prender bengalas, para lo que hay que tener un permiso especial", advierte a LA NACION Alana Lomonaco, cónsul argentina en Atlanta. La diplomática de carrera, que llegó a esta sede en enero pasado, advierte sobre un peligro latente para cualquier hincha argentino. La portación de armas es legal en este Estado. Y las estadísticas muestran que gran parte de las víctimas de armas de fuego son producto de peleas callejeras. Y suma otra recomendación sobre como actuar frente a las autoridades: "Si los para la policía cuando conducen, hay que poner las manos al volante".

### Los que ya llegaron

Para celebrar el cumpleaños de 80, Luis y su mujer Lidia, de 72, pensaron en el mejor regalo: una LA NACION | MARTES 18 DE JUNIO DE 2024 DEPORTES 3

# **TENIS**

semana en Atlanta para ver a la selección. Son las 6 de la tarde y la delegación argentina, con Messi a la cabeza, dejó la concentración para ir a cumplir con su segunda práctica con vistas al debut.

Vestidos con la camiseta de las tres estrellas, el matrimonio todavía está emocionado, como varios de los chicos que hace rato nomás vieron pasar a sus ídolos.

"Nos genera emoción, alegría, pasión. Somos muy pasionales y lo llevamos en la sangre", dicen Luisy Lidia, siempre al borde de las lágrimas. Pese a la distancia y los años, este hombre que ya se jubiló en los Estados Unidos explica lo que representa la selección en su vida: "Nos da las alegrías que necesitamos, para nosotros y para nuestro querido pueblo, que necesita tanto pero tanto de este fútbol".

A Lidia se le entrecorta la voz cuando recuerda lo que dejaron atrás en su amada Córdoba capital:"Todo. Nuestras familias... Nos fuimos porque nuestro país nos quitó todo. Teníamos una empresayenel 2001 agarramos nuestras maletas con casi 60 años y vinimos aempezarde nuevo". Desde entonces, viven en Utah y aseguran que fue la mejor decisión que podrían haber tomado en sus vidas.

Luis y Lidia serán unos de los 40 milargentinos que estarán presentes este jueves en el estadio.

Aunque la comunidad argentina de Atlanta no es tan numerosa (cerca de 7000), cientos de compatriotas están armando la previa desde hace tiempo, cuando se enteraron que Messi jugará el primer partido de la Copa en esta ciudad.

Es el caso de Natalia, de 50 años, que vive en Cumming, una ciudad a unos cuarenta minutos al norte de Atlanta. Hace cinco años se trasladó al Estado de Georgia junto a sus hijos y su marido, a quien trasladaron desde su empresa de tecnología en Buenos Aires. Oriunda de San Fernando, a Natalia se le ocurrió en la pandemia armar su propio emprendimiento de pastelería. Arrancó con los productos que más extrañaba de su país: medialunas, vigilantes, cañoncitos de dulce de leche, pasta frola y tarta de ricota. Al principio el negocio le costó pero con el tiempo fue virando hasta atraer al público local. Los argentinos le compran facturas y los estadounidenses y el resto de la comunidad latina le encargan tortas para fiestas y eventos.

El domingo fue noticia. Mientras los dos micros salían del hotel con los jugadores rumbo al entrenamiento, Natalia se cruzó entre la maraña de policías y curiosos por delante de uno de ellos. El revuelo llamó la atención del propio Chiqui Tapia, quien pidió frenar el ómnibus y aceptar el regalo de Natalia: una bandeja con casi cinco docenas de medialunas.

Junto a su marido, relata la emoción de poder ver en esta ciudad a la selección en un torneo oficial, un destino poco común para el fútbol internacional. Les había quedado pendiente ver a Messi en el último partidoentre el Atlanta United y el Inter Miami, que el capitán se perdió por una lesión.

Ahora participarán de la previa con algunas actividades de la comunidad deargentinos y el consulado. El miércoles habrá comida argentina, cerveza y fernet y proyectarán la película "Muchachos". El mismo día del partido habrá una antesala fuerte, también con comida y bebida, organizada por los hinchas argentinos del Atlanta United.

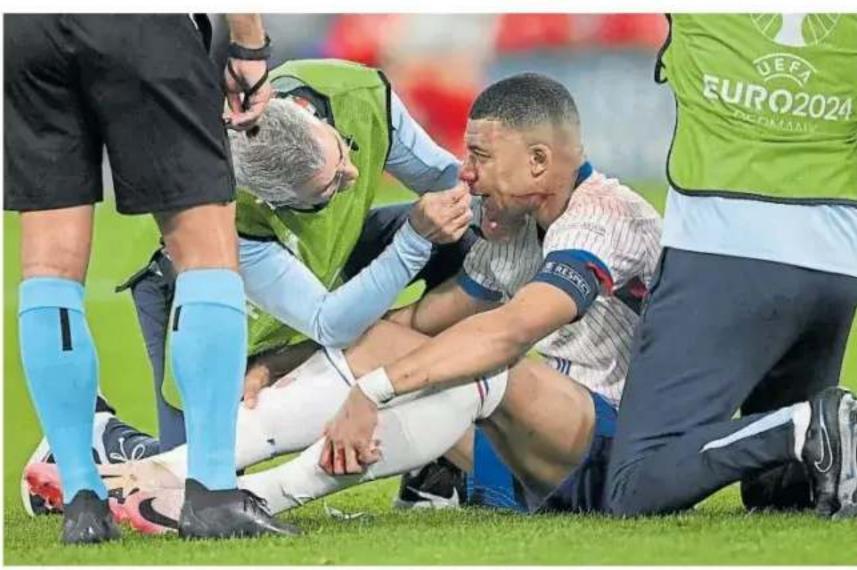

Mbappé, ensangrentado, es atendido en la cancha

# Triunfo amargo de Francia, que se llevó un gran susto con Mbappé

En el 1-0 sobre Austria, el capitán salió sangrando por un golpe en el tabique nasal y terminó en el hospital; se descartó una operación

Claudio Mauri

LA NACION

N'Golo Kante, a quien Marcelo Gallardo dirigió recientemente en Arabia Saudita, estuvo hecho un pulpo en el medio para quedarse con un montón de pelotas. Antoine Griezmann sufrió un corte en la frente del que manaba sangre tras estamparse contra un cartel publicitario en uno de los laterales. Kylian Mbappé fue reemplazado con el tabique desviado, sangrando y con algodón en sus fosas nasales, luego de golpear su rostro contra el hombro de Danso. El arquero Mike Maignan se jugó la integridad física para ir al piso y tapar una entrada con las piernas hacia adelante de Baumgartner.

La Francia de variados recursos futbolísticos debutó en la Eurocopa con un triunfo que le demandó un alto costo físico. Para graficar un pocomás el grado de dificultad que tuvo el 1-0 sobre la enjundiosa Austria, el gol fue en contra, después de un desafortunado despeje de cabeza de Wöber.

Más de una vez queda la sensación deque el nivel futbolístico colectivo de Francia está por debajo de la suma del talento de sus individualidades. Esa asimetría no le impide conseguir buenos resultados. Lo hace aun en partidos en los que no deja la mejor imagen, en los que se enreda más de la cuenta. Se sabe que prefiere más la via directa que la elaboración; suele sacar más provecho de la conjunción entre la potencia físicay la capacidad técnica devarios de sus solistas que de un juego que acumule pases o asociaciones.

Con Francia no hay que distraerse, aunque parezca desorientada y dé la impresión de que se va a llevar un golpe. La laboriosa y aplicada Austria entró en ese espejismo cuando a los 35 minutos del primer tiempo se vio cerca del gol, en la que era una de las situaciones más claras de la etapa inicial. El arquero Maignan tapó la definición de Baumgartner, tras una asistencia de Borussia Dortmund.

Un par de jugadas después, fue Francia la que se puso en ventaja. Mbappé, que mayormente se había movido entre la izquierda y el centro del ataque, apareció circunstancialmente por la derecha, donde se sintió cómodo para desbordar a Mwenecon una bicicleta ymandarun centroatrás que Wö-

### Rumania sorprendió con una goleada

A la sombra de la lesión de Mbappé en Francia, la Eurocopa sorprendió con la goleada de Rumania ante Ucrania por 3-0, la segunda victoria en la historia de la competencia y la primera en 24 años. Por el Grupo E, Stanciu, Marin y Dragus marcaron para los rumanos, cuyo equipo se nutre principalmente dejugadoresformadosen la academia de Gheorghe Hagi, emblemadel equipo durante la década del 90. Además, Eslovaquia logró un ajustado triunfo por 1-0 ante Bélgica, que mereció mejor suerte, por la zona C. Schranzmarcóel tanto.

ber cabeceó hacia su arco.

Esta Francia, en nombres y estilo, es muy similar a la que fue subcampeona en el Mundial de Qatar. Entre las novedades, aparecen el arquero Maignan v el defensor Saliba para cubrir los retiros de Lloris y Varane. La vuelta de Kanté le permite a Rabiot soltarse y romper líneas con su poderío atlético.

AFP

Austria, que en las eliminatorias se clasificó con holgura como escolta del grupo que encabezó Bélgica, llegaba invicta en los amistosos de este año, con una victoria sobre Alemania y una goleada a Turquía. Enfrentó a Francia sin complejos de inferioridad. Presionó lejos de su área y recurrió al foul táctico para evitar los contraataques rivales. En el banco, el director técnico de más edad del torneo, Ralf Rangnick, de 65 años, de extensa trayectoria en el fútbol alemán y uno de los tantos que pasaron brevemente por Manchester United después del largo reinado de Ferguson.

El segundo período fue más in-Sabitzer, el muy buen volante de tenso. Austria no cejó en su empeño, pero estuvo confusa. Francia, que no le quitó el cuerpo a la refriega, encontró huecos para despachar sus réplicas. Mientras Francia no conseguía asegurar la victoria, la incertidumbre por el resultado seguía latente por el empuje de Austria, alentada desde una de las cabeceras por una hinchada que además de ser ruidosa arrojó objetos a la cancha.

> Fue un 1-0 que a Francia le dejó heridas y cicatrices. Triunfo N° 100 de Deschamps en 154 cotejos al frente de Les Bleus. Mbappé, que el día anterior se había manifestado políticamente al advertir del riesgo del crecimiento de la ultraderecha en Francia ante las inminentes elecciones legislativas, sumó su quinto partido -cuatro en 2021- en una Eurocopa sin hacer un gol. "La nariz de Mbappé no está bien, se ve muy complicada", expresó con gesto preocupado Deschamps.

> Fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario de Düsseldorf, donde Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa, descartó una operación y fue optimista sobre la participación del capitán en los próximos partidos. Debieron pasar más de dos horas después del 1-0 a Austria para que Francia se aliviara por el estado de su crack, que a última hora bromeó en las redes sociales y pidió sugerencias para una máscara.

### Sabalenka no estará en los Juegos por un tema de salud

La Nº 3 no irá a París para descansar tras "los problemas" que tuvo en los últimos meses

La bielorrusa Aryna Sabalenka, una de las tenistas más ganadoras del circuito, actual número 3 del ranking, no actuará en los Juegos Olímpicos de París, cuya prueba tenística comenzará el 27 de julio, en los courts de Roland Garros. Así lo confirmó ella misma en Berlín, donde se encuentra para disputar el torneo WTA 500 de esa ciudad, sobre césped.

¿Cuál es la razón por la que no jugará en París? "Con todos los problemas que hetenido en los últimos meses, siento que tengo que cuidar mi salud", confesó Sabalenka, en una rueda de prensa en Berlín. Y añadió: "Es demasiado para la programación y tomé la decisión de cuidar mi salud. Prefiero descansar un poco para asegurarme que estaré lista para las canchas de superficieduras(por la gira norteamericana posterior a los Juegos)".

Sabalenka, de 26 años, ganó el Abierto de Australia en enero pasado, pero llega a Berlín luego de haber sido eliminada por la rusa Mirra Andreeva, de 17 años, en los cuartos de final del Abierto de Francia, el 5 de junio pasado.

Claro que su mayor sinsabor se produjo en marzo pasado, cuando una tragedia la tocó de muy cerca: Konstantin Koltsov, expareja de la tenista, murió en el marco de lo que se investigó como un posible suicidio. En una primera instancia se creía que Koltsov seguía siendo novio de Sablaenka, pero luego la deportista indicó que hacía varios meses que estaban separados.

Primero se indicó que Koltsov había muerto "repentinamente", según escribió la federación de hockey sobre hielo de Belarús en un comunicado-incluso se había especulado sobre un trombo que habría sido fatal-, pero más tarde se informó que habría saltado del balcón del hotel en el que se hospedaba. Sabalenka quedóen el centro de la escena también. •



Fútbol

Eurocopa

13 » Turquía vs. Georgia. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD) 16 » Portugal vs. República Checa. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

Vóleibol

Nations League

8 » Canadá vs. Japón. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622

15.30 » Eslovenia vs. Argentina.

HD)



OYSTER PERPETUAL SUBMARINER DATE

Grandes *drives*. Grandes *putts*. Un gran corazón. Felicitaciones, Bryson DeChambeau, por ganar el U.S. Open una vez más. Tu segundo *Major*, conseguido en el exigente campo n.º 2 de Pinehurst frente a un público entregado. Un aclamado triunfo en el 1000.º torneo de la USGA.





# espectáculos



Edición a cargo de Dolores Graña www.lanacion.com.ar/espectaculos @@LNespectaculos @Facebook.com/lanacion @espectaculos@lanacion.com.ar

# **Federico Olivera.** "Pasaba del drama a la comedia, y la vida es un poco así"

Muy lejos de la popularidad que le dio Son de Diez, cada fin de semana llena una sala con una historia ligada a su familia | PÁGINA 2

Texto Mariano Casas Di Nardo | Foto Marcos Brindicci

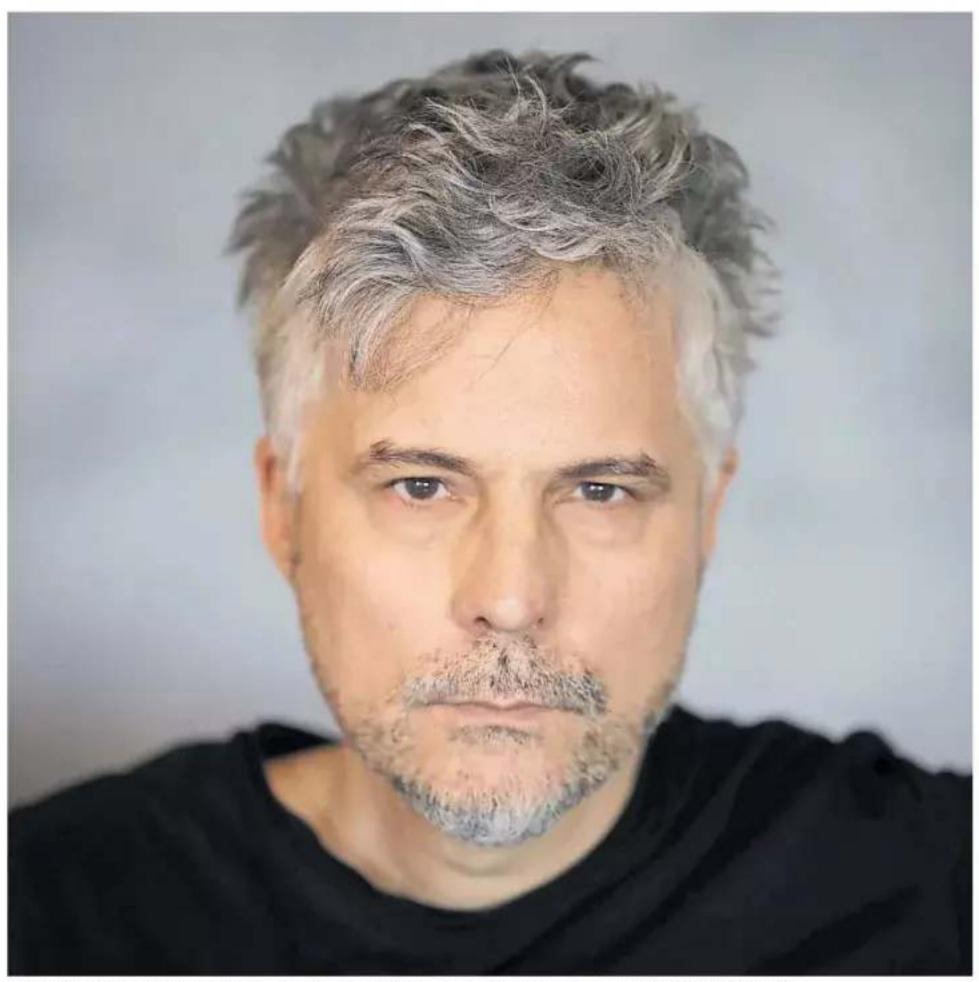

A los 54 años, reflexiona sobre el poder de la fama y su relación con la actriz Soledad Villamil

# Martín Fierro: política, lágrimas y un abucheo impensado

**PREMIOS**. Lo que no se vio de la gran fiesta de la radio, en la que Nelson Castro y Santiago del Moro se llevaron el Oro

encendidos discursos, al- cieron lo propio. gunos abucheos y momendonde quedaron algunas incógnitas que solo pueden presente en aquel salón: como la llamativa presencia de Fátima Florezo qué pasa realy Rolando Barbano.

berse entregado un Martín rroyahora, sin estar ternada, Fierro no oficial a la mesa mellegó". más festiva (y puteadora) de la noche a la que ocuparon sorpresa fue cuando, hacia los integrantes del progra- el final de su lista de agradedo por Alejandro Bercovich. dedicó el premio de columnissin dudas que las más dicha- ba deganar) a Rolando Barba-

Como en toda ceremonia publicitarios de la ceremohay muchas cosas que se ven nia fueron Catherine Fulop y a través de la televisación y Teté Coustarot, que se hablamuchas otras que no. Fue rontodo, mientras que María una gala llena de emoción, O'Donnell y Nancy Pazos hi-

María Esther Sánchez se tos tensos, pero también en emocionó hasta las lágrimas cuando la sorprendieron durante la ceremonia: primero, develarse habiendo estado con un video sobre toda su trayectoria y luego con un premio Martín Fierro. Luego habló con la Nacion: "No sabía mente entre Marina Calabró nada. Nadie me lo anticipó. Fue una sorpresa total. Siem-Probablemente podria ha- pre quise tener un Martín Fie-

Un momento que causó ma Pasaron cosas, conduci- cimientos, Marina Calabró le También puede afirmarse tadeespectáculos (que acabaracheras durante los cortes no. Continúa en página 3



Nelson Castro, Oro por AM

GERARDO VIERCOVICH

# Sigue la polémica por el fin de Las dos carátulas

RADIO. El director de Nacional, Héctor Cavallero, le respondió a la productora del ciclo, que fue levantado del aire tras 73 años

una nueva edición de los Premios Martin Fierro (ver aparte), se conoció la noticia del levantamiento del histórico radioteatro Las dos carátulas que desde hace 73 años se emitía por Radio Nacional. Héctor Cavallero, director de la emisora, había explicado a LA NACION el levantamiento de Las dos carátulas, que dirigía Nora Massi, en los siguientes términos: "No tengo la plata para

Yo tengo que cuidar el dinero porque es plata de la gente, plata de los impuestos".

En la cuenta de Instagram de Nora Massi, la gestora del ciclo, replicó la nota de este diario y le puso números a la inversión artística de cada programa: 280.000 pesos. A las repercusiones que generó la nota en la cuenta de Massi se sumó el mismo Cavallero, reafirmando las razones

dida también tenía que ver con la baja audiencia del ciclo que se emitía los domingos a la noche, franja que Nacional ahora destina al fútbol.

"Usted está faltando a la verdad -le respondió en Instagram la actriz Alejandra Lafer, integrante del ciclo-. En primer lugar, la falta de audiencia se debió a que le dieron prioridad al fútbol, sacando a Las dos carátulas de su habitual día y

Pocos días antes de la entrega de sostener un proyecto de este tipo. de su decisión. Remarcó que la me-horario. En segundo lugar, las figuralmente si el programa lo viera ras siempre estuvieron presentes y grabaron hasta el último programa de la temporada 2023. Y en tercer y último lugar, nada tiene que ver la parte técnica con los actores (...). Es muy lamentable que usted no se haya puesto al tanto del verdadero costo del programa y lamentable también que diga que no aportaba nada a nuestra cultura".

"Sería muy importante cultu-

alguien –le respondió el director–. Los últimos seis meses en el aire la medición dio cero audiencia. No han podido revertirlo desde que las grandes figuras no participan. Sirve solo para producir un enorme gasto sin ningún retorno cultural. Dejemos de defender cultura donde no la hay y, mucho menos, cuando los argentinos tenemos que solventar el costo". • Alejandro Cruz

2 | ESPECTÁCULOS | MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

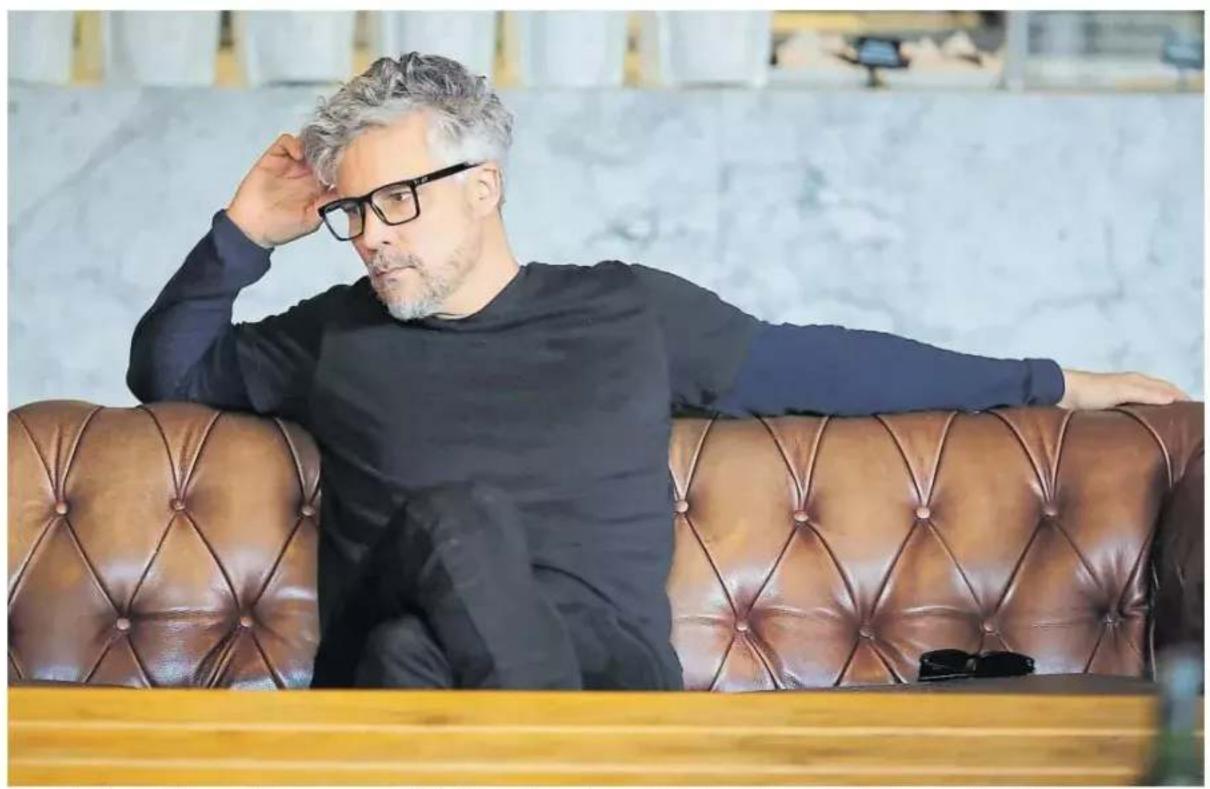

"Si me hubiese subido a esa locura, seguramente hubiese dejado de ser yo", explica sobre su pico de fama con Son de Diez

# Federico Olivera. "Dije mucho que no, a casi todo"

El actor, director y músico llena cada fin de semana una sala alternativa con una historia biográfica que, explica, contiene la fórmula que mejor le permite crear

Texto Mariano Casas Di Nardo | Foto Marcos Brindicci

ederico Olivera es uno de los casos más enigmáticos del espectáculo argentino. Tuvo las puertas de la fama abiertas de par en par luego del éxito televisivo que significo Son de Diez en los años 90, pero las cerró automáticamente tras filmar nada menos que Las cosas del querer 2 junto con Ángela Molina y Manuel Bandera, a sus jóvenes 24 años. Lo que para cualquier actor sería el inicio de una carrera meteórica, para él fue el primer quiebre de una popularidad que nunca quiso, aunque le llegara naturalmente. Fue un patrón de éxito y ostracismo que repitió en varias oportunidades, tras las mieles de las novelas Yago, Padre Corajey Guapas, incluso formando pareja con la actriz Soledad Villamil, madre de sus dos hijas, Violeta y Clara, quien -como él- también pasó del éxito de El secreto de sus ojos a grabar un disco de música alternativa para salir elegantemente de la escena mainstream.

En charla con LA NACION, Olivera, a los 54 años, se muestra auténtico. sin pliegues, para repasar minuciosamente su vida, sus logros y sus sueños olvidados de jugador de fútbol. Grabó unas series que saldrán a futuro por diversas plataformas, pero de las que no puede hablar por contrato. Entonces vuelve a su estado ideal, el del trabajo artesanal, ese que tiene los flashes apagados pero la creatividad encendida en todas sus áreas: su nueva obra de teatro independiente. "Mi obra El fondo de la escena surge por un episodio de salud de mi padre, de diabetes, por el que se tuvo que dializar mucho tiempo hasta que lo trasplantaron de un riñón. Todo esto un tiempo antes de la pandemia. Sin quererlo, empecéa tener una vida paralela entre lo per-



"La fama es como una montaña rusa que sube muy exponencial y después cae fuerte. Y esos movimientos a mí nunca me gustaron. Así que dije mucho que no"

### PARA AGENDAR

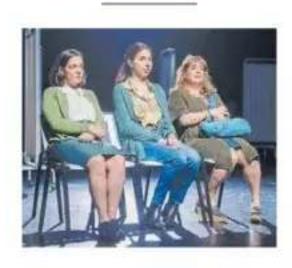

### El fondo de la escena:

"La obra surge por un episodio de salud de mi padre, que se tuvo que dializar mucho tiempo hasta que lo trasplantaron. Comencé a tener vinculos con la gente que estaba en la misma que yo, acompañando", explica

Los sábados, en El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034).

Olivera.

sonal y lo artístico, y los sanatorios para estar con él. Comencé a tener vínculos con gente que estaba en la misma que yo, acompañando a sus familiares en verdaderos dramas, algunos trágicos, otros no tanto. Y observé que en estos espacios hay una lógica, una cotidianidad, una pirámidedeautoridad, dondeestán los que tienen la información real, los que aceptan las órdenes, quiénes tienen miedo, quiénes bronca, quiénes están de paso, quiénes no. Todo esto mientras la vida de afuera dialoga con lo que se comprime ahí dentro".

### -Lo que contás es dramático, pero la obra tiene comicidad.

-Porque alternaba el sanatorio de mi papá con una filmación, y yo mismo pasaba del drama a la comedia. Entonces por qué no volcar lo que estaba viviendo en mi propia obra, si la vida es un poco así. Incluí en el mismo sanatorio un rodaje de cine que rompía con la línea argumentativa. En las obras universales se representa el bien y el mal para que tenga un sentido dramático. Acá se une el deseo con la realidad, el drama por lo que se va con el deseo de lo que se quiere.

### -¿Qué te ofrece el off que no te da el comercial?

-El teatro independiente me permite, como autor y director, experimentar y probar diferentes puntos de vista. El traspaso entre mi idea y la ejecución es muy directo. Me habilita a utilizar los actores que me gustan y no los que me impone la preferencia del público. Descomprime la presión de llenar teatros. Es otro ritmo mucho más artesanal, de búsqueda artística. En el off el que decide es el director.

-Sos autor y director. ¿Cómo te definirías en cada área?

-Como en la vida, tengo momentos donde soy muy obsesivo e hiper-crítico con lo que estoy haciendo y generando y en otros momentos juego, relajo. Cuando escribo soy caótico, cuando empiezo a corregir me pongo muy duro conmigo, muy áspero y voy tomando decisiones que no son nada gratas. Y cuando dirijo me relajo, juego, es la parte más lúdica. Busco lo que no está dicho, lo que no se hizo pero también soy muy abierto a quienes trabajan conmigo.

### -¿Reconocés a tus maestros cuandodirigís?

-Sí, absolutamente. De Norman Briski tomo la capacidad creativa y la búsqueda sobre lo no esperado. También de Luis Luque tomo esa predisposición a crear lo insospechado. Marcelo Savignone es un director que da mucho lugar al sentir. Estudié con grandes maestros pero también trabajé con actores que me iban enseñando sin quererlo. Con Héctor Bidonde hice Hamlet y fue una experiencia muy productiva. Y mi mujer, Soledad Villamil, siempre me termina de definir.

### -En tus primeras funciones agotaste El Portón de Sánchez. ¿No te queda chico el off?

-La verdad es que no sé hasta dónde estoy habilitado para creérmela. Sé que tengo un nombre en el
medio, que mis pares me reconocen, pero no me la creo como para
llevar mi obra a un teatro para 500
espectadores. Tal vez pueda llenarlo pero no me inquieta. Proponerle
mi obra a un productor significaría
explicarle mis intenciones artísticas, y no sé si quiero o si interesa
a otra gente. Creo que hay mucha
oferta que va más con ese segmento que mi búsqueda de hoy. A mí
me motiva ser honesto conmigo y

con quienes me vayan a ver.

### -Empezaste junto con tu hermano, Diego, siendo muy chicos, por acompañar a tu madre a sus clases de teatro porque no tenía con quién dejarlos. ¿La historia es así?

-Eso pensaba, pero la vez pasada mi madre me llamó para decirme que nada de lo que había contado fue así (se ríe). La realidad, según me contó, es que con mi hermano éramos muy inquietos, y como ella era muy amiga de Alicia Zanca nos llevó a Andamio 90 para que hagamos teatro y así aplacar energías. Pero era más por Diego que por mí. Él tenía nueve años y yo siete. Y estudiando ahí hice una obra con Alejandra Boero en el Teatro San Martín, Esa fue mi primera obra. Impensado.

### -Tullegada a la TV fue con Son de Diez, uno de los grandes éxitos de los 90.

-Son de Diez fue un bombazo. Yo estudiaba cine en la Enerc y trabajaba de asistente de dirección en la productora de Luis Puenzo. Veía mucho cine. Y mi mamá cada tanto me pasaba información de castings pero yo nunca iba. Para la gente del cine, la tele era algo menor. Pero paralelamente amigos míos como Fabián Vena y Laura Novoa ya estaban en tele y sus vidas no eran malas, al contrario. Entonces hice un casting para una novela de Canal 13, les gusté y a los cuatro días estaba grabando junto con Claudio García Satur, Silvia Montanari, Javier Portales y Florencia Peña.

### -¿Cómo viviste el paso del anonimato a la fama?

-Al mes de salir al aire, mi vida se diovuelta. Encima el medio me pedía un personaje y yo me dejé llevar porque el fenómeno me pasó por encima. Cumplía con todos los requisitos, pelo largo y la edad justa para ser un producto televisivo a quien explotar. Y me pasó de todo. Lo disfruté mucho y también lo padeci. Tener la economía resuelta siendo un pibe no es para cualquiera. Pero yo tenía un impulso muy fuerte con respecto a mi voz propia que me hizo no creer en esa locura.

### -¿Si te hubieses subido a esa locura, qué hubiese pasado?

-No lo sé. Hubiese dejado de ser yo seguramente. Tenía 24 años y me codeaba con estrellas. Pero algo me decía que tenía que mantener la calma. La fama es como una montaña rusa que sube muy exponencial y después cae fuerte. Y esos movimientos a mí nunca me gustaron. Con mi mamá y mi papá viví momentos de mucho fervor que después no eran tales. Sabía que eso me iba a pasar tarde o temprano. Dije mucho que no. A casi todo. Imaginate lo que quieras, bueno, a todo eso le dije que no.

-¿Te molesta el reconocimiento? -No, en absoluto. Tampoco es algo que busco. Sí es consecuencia de lo que hago como artista y es más que válido. Recuerdo dos vacaciones que tuvimos con Sole y las chicas en Brasil, donde nos dimos cuenta de que no podíamos estar en la playa así tan sueltos. Porque nos sacaban fotos todo el tiempo. Es un momento raro. Hay una mirada colectiva que los actores siempre somos lindos, hermosos v deseados v tal vez estamos en la playa sin remera y no somos lindos, ni hermosos y mucho menos deseados.

### -Con Soledad están juntos desde hace más de 27 años. ¿Qué encontraste en ella?

-Además de una mujer impresionante, bella y supermadre, encontré quien me saca de lo convencional. Es una referencia absoluta en mi vida. Estar a su lado me muestra consecuente con lo que digo. También encontré una compañera musical. Toca instrumentos desde muy chica y descubrimos eso que nos unió incluso desde otro lado. LA NACION | MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

# Sobriedad, emoción y sorpresas en la gran fiesta de Broadway

**PREMIOS TONY**. The Outsiders fue consagrado el mejor musical del año, mientras que Hell's Kitchen y Stereophonic se llevaron los lauros destinados a los estrenos

Pablo Mascareño

Puntualmente, a las 21, Ariana DeBose, la ganadora del Oscar por su rol de reparto en Amor sin barreras, inauguró la 77ª edición de los Premios Tony a la escena norteamericana, algo así como el Oscar del teatro. La actriz y cantante volvió a conducir la premiación luego de dos temporadas consecutivas en las que cumplió con creces –sobriedad y simpatía mediantes–el desafío de timonear la ceremonia oficial de tres horas. El sábado 22, se podrá disfrutar por Film & Arts la cere-

monia subtitulada en español.

Luego de un musical de apertura, la anfitriona del show realizó la presentación formal de la
entrega que tuvo como candidatos excluyentes a Hell's Kitchen,
musical basado en la vida de la
cantante Alicia Keys, y a la pieza
Stereophonic, cuyo guion relata
la historia de una banda de rock
con los sonidos de Arcade Fire.
Ambos títulos lideraron el listado de nominaciones ubicándose
en trece rubros cada uno, aunque
no cosecharon la cantidad de premios esperada.

Esta temporada, el circuito de Broadway -cuna indiscutible del teatro norteamericano, con repercusión en las principales plazas escénicas del mundo- se ha visto engalanada con la presencia de notables figuras del cine y la TV, como Daniel Radcliffe, Eddie Redmayne, Jeremy Strong, Rachel McAdams, Brooke Shields, Sarah Paulson y Jessica Lange, lo cual le otorgó a la ceremonia del Tony un valor artístico de envergadura.

Cada rubro contó con una estrella invitada presentándolo. Entre los principales nombres figuraron Angelina Jolie, Nick Jonas, Idina Menzel, Ashley Park, Jim Parsons, Wendell Pierce, Ben Platt, Cynthia Erivo, Jesse Tyler Ferguson, Josh Gad, Renée Elise Goldsberry, Sean Hayes, Taraji P. Henson, Ju-



Sarah Paulson, mejor actriz por Appropiate

FOTOS AF



Ariana De Bose, la maestra de ceremonias del Tony



Daniel Radcliffe y su premio por Merrily We Roll Along

lianne Hough, Jennifer Hudson, Pete Townshend, Tamara Tunie, Adrienne Warren, Patrick Wilson, Anthony Ramos, Andrew Rannells y Jeffrey Wright.

Cuando habían transcurrido nueve minutos de la ceremonia, Jeremy Strong subió a recibir el primer premio de la noche. La estrella ganó en la categoría mejor actor protagónico por su rol en Un enemigo del pueblo, el clásico de Henrik Ibsen. La mejor interpretación de actor de reparto correspondió a Will Brill por su labor en Stereophonic, uno de los platos fuertes de la temporada. Una nueva ovación se la llevó la presencia en el escenario de Pete Townshend, integrante de la banda The Who, quien comenzó su alocución con el clásico parlamento shakespeariano "ser o no ser", antes de formar parte del cuadro musical de la nueva puesta de Tommy. A continuación, una escena del musical Merrily We Roll Along, protagonizado por Daniel Radcliffe, Jonathan Groff y Lindsay Mendez, se llevó otro de los grandes aplausos de la noche.

En la apertura de un nuevo tramo de la transmisión Radcliffe, una de las estrellas de la noche, subió al escenario para recibir su reconocimiento como mejor actor en papel destacado en un musical por su personaje en Merrily We Roll Along, cuya primera versión data de 1934.

Un rubro interesante de los Tony que bien podría implementarse en algunos premios con los que se reconoce a la escena de Buenos Aires- es mejor reestreno de una obra de teatro. En la 77º edición del galardón, el reconocimiento quedó en manos de Appropriate, pieza que toma como disparador los vínculos de la familia Lafayette luego de la muerte de su patriarca. Protagonistas actuales e históricos de la obra se dieron cita en la sala David H. Koch del Lincoln Center. En la categoría mejor reestreno de un musical resultó privilegiada Merrily We Roll Along. •

### MINUTO A MINUTO

Qué esta pasando en la radio y en la televisión

Pablo Montagna -PARA LA NACION

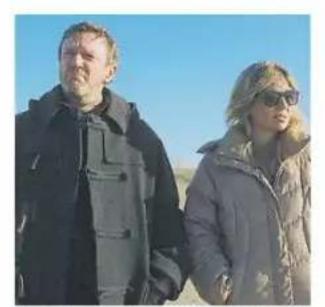

Federico D'Elía y Julieta Cardinali

SERIES

### Ficción centrada en la neurodivergencia

Por estos días comenzó el rodaje de Un León en el bosque, la nueva coproducción de Flow junto a Kuarzo e Idealismo Contenidos que se estrenará en exclusiva en el On Demand de la plataforma.

La ficción estará protagonizada por Julieta Cardinali, Federico D'Elía, Carolina Kopelioff y Julián Cerati pone sobre la mesa un tema tan sensible como lo es la neuro-divergencia, más específicamente el autismo, desde una óptica compleja, pero al mismo tiempo muy personal.

El proyecto de Mariano Hueter, que llevó tres años de trabajo hasta llegar a la pantalla, es producido por Martin Kweller y se está rodando actualmente en la ciudad de Pinamar. Al elenco de la ficción se suman en roles destacados Guillermo Arengo, Valentina Bassi, Raúl Rizzo y María Leal, entre otros.

Para la búsqueda del niño que protagoniza este conmovedor relato en un marco natural único, se realizó un casting de más de cien chicos, de donde Hueter seleccionó a Lucio Elie, quien interpretará al León del título. •

TV

### Los siete locos, ahora en el Canal de la Ciudad

La escritora y periodista Cristina Mucci confirmó el regreso del programa Los siete locos, un clásico del periodismo cultural en democracia, creado en 1987. Volverá por la pantalla del Canal de la Ciudad, la última semana de este mes o a comienzos de julio. Los siete locos es uno de los programas culturales más importantes de la TV argentina y comenzó a emitirse originalmente en 1987 y por Canal 13, con Mucci y Tomás Eloy Martínez. El programa, que toma su nombre de la célebre novela de Roberto Arlt, había sido levantado por la actual gestión de la TV Pública, a cargo de la intervención de Diego Chaher, futuro titular de las empresas del Estado. Según pudo saber LA NACION, el programa continuará con el día y horario que tenía en la TV Pública, los sábados a las 12.30, y tendrá repetición los domingos a la misma hora. El ciclo fue declarado Programa de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura. •

# Los discursos más aplaudidos, las sorpresas y lo que no se vio en TV de los Martín Fierro

RADIO. Más allá de los premios y la ceremonia, la vida personal de dos ganadores se quedó con el foco

### Viene de tapa

A Barbano se lo tenía ya como su ex. Y un rato más tarde, el mismo Barbano protagonizaría otro hecho llamativo al omitir de su dedicatoria (al alzarse con el premio en la terna columnista policial/judicial) a Marina Calabró. Fue entonces cuando se produjo un notorio abucheo general en la sala.

Ayer, todos esperaban a Lanata sin filtro, el programa que comparten (y que espera por el alta médica de su conductor, recordado por todos en la ceremonia) para tener alguna clarificación de lo ocurrido. Dicen quienes conocen a Barbano que a él no le gustó nada la dedicatoria de Calabró porque su hijo Rocco lo había acompañado a la ceremonia y no quería que el chico pasara un momento incómodo. Por otra parte, la pareja acaba de reconciliarse y él no quería hacerlo público. Al menos, por el mo-



Marina Calabró, ganadora

mento. Calabró afirmó a LA NACION:
"Dije lo que me nació", y prefirió no
decir nada más para no hacer más
grande esta anécdota que les cayó mal a todos, claro. Barbano, en



Rolando Barbano, premiado

cambio, no quiso hablar del tema. Si los agradecimientos desiguales de la pareja marcaron el momento más ríspido de la ceremonia, también puede señalarse fácilmente cuáles discursos convocaron a los presentes a ponerse de pie. El primero fue cuando apareció en el escenario Silvio Soldán para reconocer la historia de Splendid, y luego, cuando fue reconocido Enrique Macaya Márquez. Y por último, ante los dos Martín Fierro de Oro, a Santiago del Moro y a Nelson Castro. Entre los discursos, el "aplausómetro" premió a María O'Donnell.

El otro enigma que dejó el Martín Fierro de Radio fue la razón por la cual, aunque no estaba nominada, Fátima Florez asistió a la ceremonia y estuvo ubicada en una de las mesas principales del salón, muy cerca del escenario. Llegó junto a su compañero de elenco Marcelo Polino. Todo el mundo suponía que había sido invitada para presentar uno de los premios, pero no: su participación se limitó a imitar a Silvia Süller. •

### El tiempo para la ciudad

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



mín. 14" | máx. 18"

Tormenta dispersa en la

mañana, luego nublado

Cambiante



Agradable Soleado a parcialmente nublado por la tarde

mín. 12° | máx. 18°



Luna

Sale 14.35 Se pone 3.35 Nueva 5/7
 Creciente 14/6
 Llena 21/6

Menguante 28/6

SANTORAL San Gregorio Barbarigo, obispo | UN DÍA COMO HOY de 1815, las tropas francesas de Napoleón Bonaparte son derrotadas en la batalla de Waterloo | HOY ES EL DÍA Internacional del Sushi

### Nunca cuatro

Dibuje un círculo o una cruz en cada casilla vacía, de modo que nunca aparezcan cuatro círculos o cuatro cruces consecutivas en una misma fila, ni en una columna ni en una diagonal

| Х  | х | 0 | X | Х  |   | Х | X | Х |
|----|---|---|---|----|---|---|---|---|
| 0  | Х |   |   | 0  | X | 0 | X | 0 |
| Х  | 0 | Х | X | 0  | Х | 0 | Х | 0 |
| Х  | 0 | O | 0 | Х  | 0 | Х | O |   |
| 0  | 0 | Х | X | O. | 0 | 0 |   | X |
| Х  | X | 0 | Х | 0  | Х | Х | X | 0 |
| 0  | 0 | 0 | X | Х  | Х | 0 | х | 0 |
| X. | Х | X | O | 3  | 0 | X | X | X |
| 0  | X | 0 |   | х  | 0 | 0 | 0 | X |
| 0. | X | 0 | X | Х  | 0 | 0 | X | X |

### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

| X | Х | 0 | 0 | X | X |   | X |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X |   | 0 |   |   |   | О | Х | 0 |
| X |   |   |   |   |   |   | Х |   |
|   | X |   | Х | Х |   | 0 |   | 0 |
|   |   | Х |   |   |   |   |   | X |
| X |   | 0 |   | 0 |   |   | 0 |   |
|   |   |   | 0 |   |   | 0 |   |   |
| 0 | Х | 0 | Х |   |   | Х |   | Х |
| 0 |   |   | Х |   |   |   |   |   |
| X | Х | Х |   | Х | Х |   | Х | X |

© Ediciones de Mente

### Humor petiso Por Diego Parés

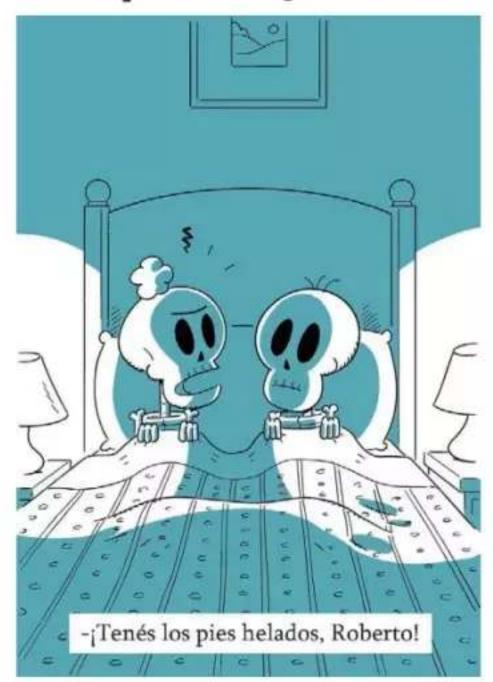

Hablo sola Por Alejandra Lunik

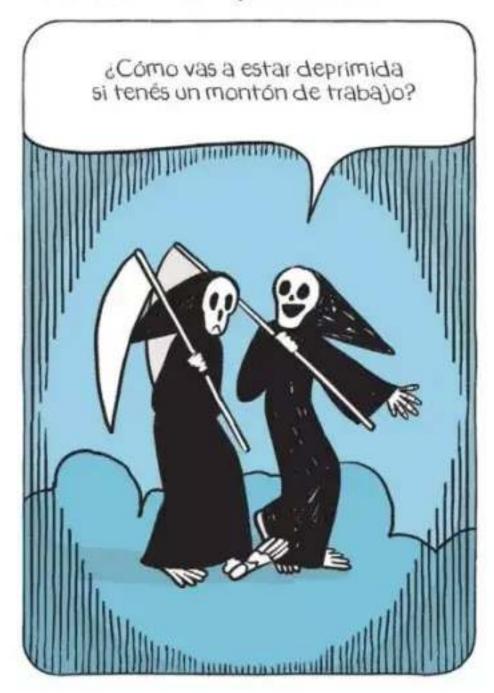

### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers\*

